# LARAZON

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · AÑO XXIV · 8.650 · PRECIO 1,90 EUROS · EDICIÓN NACIONAL

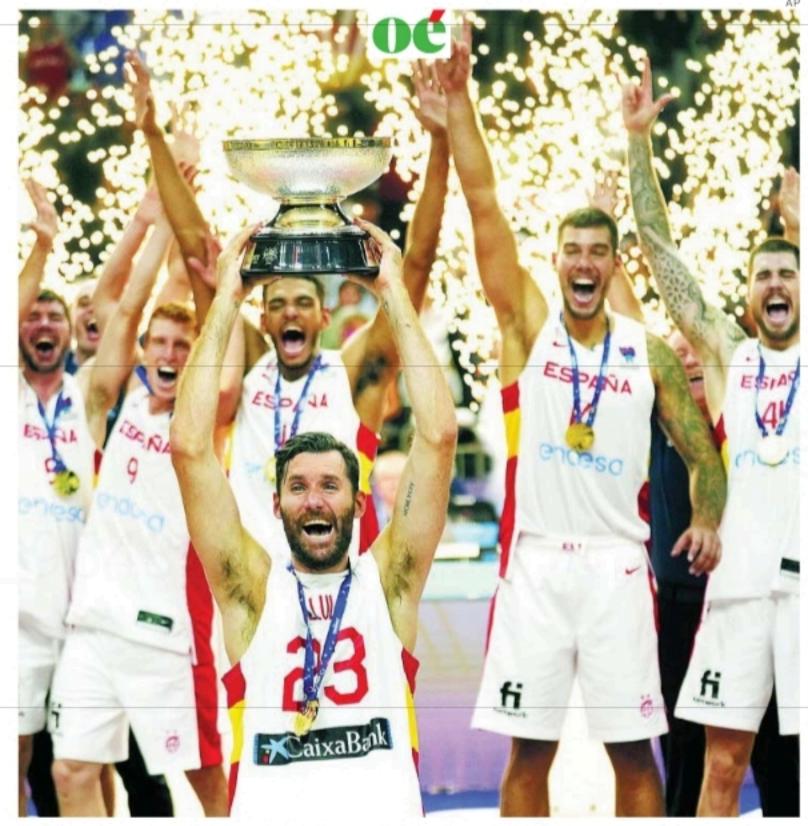

Rudy Fernández, el capitán de la selección, levanta el título de campeón de Europa

# Un cuento de hadas de oro

España, campeona de Europa al derrotar a Francia por 88-72. Es el cuarto título en un Eurobasket, todos con Scariolo. P.49 a 51



El Real Madrid presume de pegada y se lleva el derbi (1-2)

Los de Ancelotti suman un pleno de victorias en las seis primeras jornadas <u>P.52-53</u>

# Feijóo blindará la inspección en las escuelas catalanas para que se respete el castellano

Se harán cambios legales para que tenga más competencias y recursos

El PP llevará en su programa electoral la creación de un cuerpo de Alta Inspección que entre sus responsabilidades tenga la de hacer «que se cumplan los mandatos judiciales sobre el castellano en las escuelas catalanas». Según confirmaron fuentes de la dirección popular, la proposición de ley registrada la pasada primavera en el Congreso será la base para la reforma que recogerá el programa con el que Alberto Núñez Feijóo se presentará a las próximas elecciones. P.12 a 15

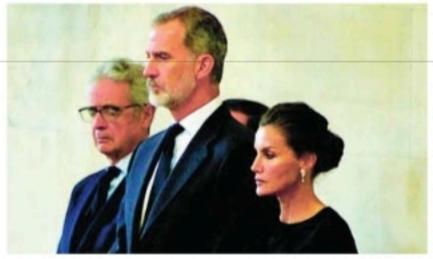

Felipe VI y Doña Letizia ante el féretro de la reina

# Los Reyes acuden a la capilla ardiente para dar su último adiós a Isabel II

Participaron en la recepción ofrecida por Carlos III en el Palacio de Buckingham <u>R8a10</u>

El Gobierno acribilla con nuevos costes a la cadena alimentaria El déficit de materias primas afecta a los hospitales y laboratorios

P. 30-31

P. 24-25

JESÚS G. FERIA

2 OPINIÓN

Lunes. 19 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

**Apuntes** 

# No morirse de frío, ni por una buena causa



Alfredo Semprún

or estas fechas, mi cuñado Óscar -de apellido Wilde, una broma simpática de su padre en la pila bautismal- ya estará recogiendo leña en los bosques de su pueblo, en la Lorena, muy cerca de la frontera alemana. Una montaña de leña, detres pisos, porque allí los inviernos son tan fríos y húmedos que, por comparación, Ávila puede considerarse una ciudad subtropical. Como él, por los campos de Francia, los campesinos hacen sus cálculos para el «mix» energético que, básicamente, consiste en cuántas bombonas de butano, cuánto gasóleo y cuánta madera hay que pagar. Y dentro de lo que cabe tienen suerte, porque los ayuntamientos gestionan la recogida de leña, que, en parte, se paga con el trabajo propio. Este invierno, el problema estará en las grandes ciudades centroeuropeas, menos en la rebelde Budapest, que acumula gas ruso pagado en rublos, y no parecequelos distintos gobiernos estén dando con la tecla adecuada para arreglarlo. Uno admite que es difícil superar el ingenio de los Verdes alemanes y sus propuestas de volver a la toallita mojada, la clásica manopla de felpa de nuestras abuelas, y al «lavado de gatos», como sustitutos de la ducha caliente, pero hay conquistas de la humanidad a las que el personal se resiste a renunciar, salvo que te caigan bombas a manta

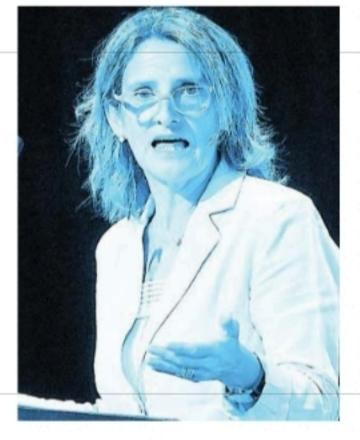

El personal, que tiene querencia a la ducha caliente, no está por el «lavado de gatos»

como en la guerra. Ciertamente, no veo a las mujeres bajando al río parala lavar laropa, que en el imaginario progre debe ser lo más de la comunión con la naturaleza. Y el caso es que hay que elegir, porque la gran industria reclama su cuota de gas para no quedarse parada y el recurso in extremis a la energía nuclear no

tiene la menor virtualidad en un país como Alemania, que solo produce por esa vía el 8 por ciento de la electricidad que consume, trashaber des mantel ado la mayoría de sus centrales. Sin embargo, hay algo de justicia poética en las tribulaciones de unos gobiemos con su cuota de «ecopacifistas» que llevan dando la vara décadas con el cambio climático y las emisiones «contaminantes» de CO2, elgas que hace posible la vida en la tierra, y que ahora vuelven tímidamente sus ojos al viejo carbón o, como en España, a las subvenciones de los combustibles de automoción, mientras gravan fiscalmente el retomo de las inversiones de las energías renovables. Pero veremos mayores despropósitos, porque la incoherencia de la política actual, líquida, pendiente del corto plazo, asustadiza ante el mundo de las redes sociales y enferma de su propia propaganda, se pone a prueba cuando toca morirse de frío, aunque sea por una buena causa. Ni siquiera descubrir huellas de civilización hum ana bajo el hielo de los glaciares de Europa, hoy en retirada, supone consuel o y esperanza de una vuelta a la razón, en medio de tanta profecía del apocalipsis climático, que, hay que escucharlos, ya está a la vuelta de la esquina. Ese negocio del miedo, como denuncia el escritor Manuel Fernández Ordóñez, que propugna la idea de que el hombre es como un insecto más en el planeta. Menos mal que Óscar, mi cuñado, vive en el corazón de la Francia rural, olvidada hasta por los ecologistas, y este invierno se calentará al amor del hogar. Y, a todo esto, ¿qué opina Putin? Porque o gana rapidito la guerra o estamos listos. Y no parece que últimamente se esté esforzando mucho. Claro, que mientras vaya haciendo caja con el gas...

# Las caras de la noticia

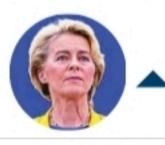

Ursula von der Layen Presidenta de la C. Europea

#### Pone el dedo en la llaga de la presión fiscal.

La presidenta de la C.E., que lidia con una de las peores crisis políticas y económicas, ha pedido a los gobiernos de la UE que rebajan la presión impositiva sobre las empresas, para recuperar la competitividad y fortalecer el mercado laboral.



Javier Lambán Presidente de Aragón

# Una voz sensata en el cónclave del PSOE.

La del presidente aragonés fue la única voz en la reunión de barones socialistas que advirtió contra los pactos del Gobierno con los nacionalistas, a quienes acusó de prácticas políticas perversas, y propugnó la defensa de la unidad constitucional de España.



Patxi López Portavoz del PSOE

#### No hay más verdad judicial que la socialista.

No importa lo que haya dictaminado el Tribunal Supremo sobre el mayor caso de corrupción de la historia de España, para López, la condena de José Antonio Griñán supone «estirar el chicle» de los supuestos delitos. Pronto, lo sucedido será simple maquinación derechista.

«De Bellum luce»

# Junqueras, a la espera de Feijóo



Carmen Morodo

e decía esta semana un ilustre juez de la Audiencia Nacional que al presidente del Gobiemo, Pedro Sánchez, había que reconocerle que había sido capaz de enfriar el problema catalán. «Engañando más a los independentistas de lo que los independentistas han podido hasta ahora engañarle a él». Con «mesas», reuniones, a costa de los indultos, sí, pero «la realidad es que el soberanismo está más perdido que nunca». Perdidoy dividido. Oriol Junqueras, que aspira a que le quieran más en Madrid, no se fía de

Sánchez. No tiene reparos en explicar a quien le escucha que el presidente del Gobierno ha perdido su credibilidad, y que esto es lo peor que le puede ocurrir a un político.

Ellos, que prometieron de farol la Cataluña independiente, dan lecciones a quien sostienen en Moncloa de sinceridad y de política ejemplar. Queda claro que la imagen que tiene de Sánchez es mala, y eso que está en la calle gracias a la decisión de su Gobierno. Para Junqueras, Sánchez es un mentiroso, mientras que ellos, sin embargo, dijeron que iban a hacer un referéndum, y lo hicieron, se le olvida el apunte de ilegal, y ahora en lo que están es «en construir el consenso necesario para volverlo a hacer».

A pesar de todo, el «mesías» de ERC no dejará caer al presidente, aunque también se prepara, por si acaso, para la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Moncloa. Con un Gobiemo de Feijóo sabe que no habrá «mesas» ni juego político, pero confía en que, al menos, pueda acabar agradeciéndole lo mismo que dice que tanto agradece a Rajoy: «Hizo más independentistas con su política que yo».

Junqueras aprieta con la exigencia a Sánchez de que se las arregle para anular los procesos judiciales que todavía tien en pendientes decenas de cargos o peones de apie que se sintieron demócratas dando un golpe a la democracia. Junqueras no hace autocrítica. Pero, au nque no lo diga, sabe que su problema no está en Madrid, ni en Feijóo, ni tampoco en ese Sánchez del que no habla bien. Su problema está en Cataluña y se llama Laura Borràs, apartada de la presidencia del Parlamento catalán por presunta corrupción, y en Waterloo, donde sigue residiendo Carles Puigdemont. Su concepto de los de Puigdemont tampoco es bueno, pero, a pesar de todo, reza porque se divida Junts, sin romper el Gobierno catalán, y porque Sánchez aguante, pese a que, para él, no sea de fiar.

LARAZÓN • Lunes, 19 de septiembre de 2022

OPINIÓN 3

**Editorial** 

# No es el idioma, es la lucha por la libertad

os miles de personas que, aver, salieron a las calles de Barcelona reclamaban un derecho garantizado por nuestra Constitución y refrendado por los tribunales de Justicia. Que esto suceda en una democracia que se considera plena, como es la española, supone una anomalía, que no por sostenida en el tiempo puede ser aceptada. Menos, desde la cínica justificación de los responsables del atropello de que solo son un puñado de familias en Cataluña las que reclaman que el castellano sea también lengua vehicular en la enseñanza. Porque lo cierto es que un puñado de familias han tenido los arrestos suficientes, con un valor digno de todo elogio, para plantar cara a un sistema impuesto desde los poderes públicos locales, blindado mediante una legislación que no respeta los derechos constitucionales y apoyado en el señal amiento público, la coacción y la amenaza sobre aquellos que se niegan a aceptar ese estado de cos as. Tal vez, haya muchas familias en Cataluña con los medios suficientes para eludir la imposición monolingüística y procurar a sus vástagos un buen dominio del castellano, hablado y escrito, al final de su periodo escolar, pero no es el caso de la mayoría. Pero la cuestión fundamental, como ya señalamos en el caso de Javier Pulido, el padre de Canet de Mar que ha pasado un infierno social por haber reclamado el 25 por ciento de las clases en castellano, es que

carece de legitimidad democrática quien obliga a los ciudadanos delcomún aconvertirse en héroes para reclamar el derecho al que son acreedores. Porque ha habido padres de familia que, empleados en la Administración catalana, renunciaron a continuar los procedimientos judiciales portemora represalias en sus puestos de trabajo y otros, por fin, que no querían ver cómo se señalaba a sus hijos en el propio centro escolar. De esa conculcación de derechos básicos no hablaba la manifestación celebrada en la Ciudad Condal, de una ignominia que los poderes del Estado vien entolerando desde hace demasiado tiempo, mientras el nacionalismo iba cada vez más alláenla imposición, hasta el punto deprohibir a los alumnos expresarse en sulengua matema, el castellano, que es la mayoritaria en Cataluña, en cualquier punto del espacio escolar. Ayer, el presidente delPP, Alberto Núñez Feijóo, abogó por crear un verdadero cuerpo de Inspección de la Enseñanza paraacabar con esta situación. Sea bienvenida la iniciativa, aunque llegue tarde, después de dos mayorías absolutas de los populares, pero sin negar su posible utilidad, de lo que se trata es de que una Administración pública española, como es la Generalitat catalana, cumpla con las decisiones judiciales y, sobre todo, defienda los derechos democráticos básicos de sus administrados. Es decir, que se comporte como una democracia plena. Porque no es cuestión del idioma, es de la libertad.

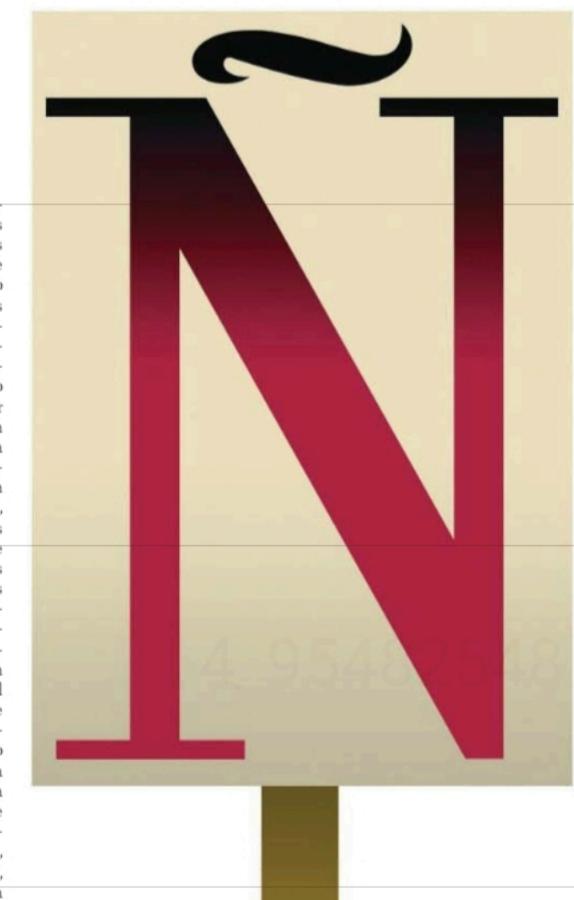

# El submarino La incógnita García Montero

¿Concurrirá el poeta a la Alcaldía de Madrid por la lista socialista? Es la pregunta de moda y una de esas incógnitas que tanto gusta, con golpe de efecto, al sanchismo. No sería la primera vez que Luis García Montero concurre a unas elecciones, como hizo en 2015 con IU a la Comunidad de Madrid. El asunto, por cierto, terminó mal, sobre todo a nivel interno. Pero esa es otra historia que se saben muy bien en Unidas Podemos.

# Puntazos

# Legislar contra el ciudadano

En poco más de un año, el sector de la distribución se las ha tenido que ver con una catarata de nuevas normas e imposiciones de carácter medio ambiental o de sanidad alimentaria que, por supuesto, han contribuido al actual proceso inflacionario. Muchas de las medidas, como las que se refieren a las nuevas medidas fiscales de los gases fluorados en la refrigeración, ni siquiera están armonizadas con la Unión Europeay, otras, se están adelantando al calendario comunitario. Esta alegría a la hora de legislar, siem pre subiendo impuestos, no es solo cuestión del Gobierno central, sino que llega, incluso, a los ayuntamientos. Y, claro, la distribución, que ya lidia con el aumento de los precios agrarios e industriales, termina trasladando una parte de los costes a los clientes. Así se explica, con la euforia normativa, que la inflación en España sea de las más altas de Europa.



# Fact-checking

Sandrine Rousseau Diputada

francesa



#### La información

Según la ecofeminista, las barbacoas son «un símbolo del machismo tradicional. Una barbaridad con la que hay que acabar».

Sandrine Rousseau explica que «como demuestran todos los estudios», que no cita, las barbacoas son un símbolo de virilidad paternalista, un horror. Hay que acabar con esos símbolos de otra época. Un símbolo que condena al paredón a las mujeres». La diputada del partido Europa Ecología Los Verdes también considera «asesino» utilizar motos de agua, como hizo el presidente Emmanuel Macron durante sus pasadas vacaciones.

#### La investigación

Es cierto que la diputada de la Asamblea Nacional francesa ha estigmatizado las barbacoas como parte de su campaña para «deconstruir» la masculinidad, según ella, tóxica y que está en la raíz de todos los males de la sociedad. La idea de un hombre asando chuletas sobre un fuego de leña le parece abominable. Rosseau se ha convertido en el azote del heteropatriarcado, con poco éxito, todo hay que decirlo, pero es muy hábil a la hora de levantar polémicas.

### El veredicto



VERDADERO. Según ha afirmado la diputada, ecofeminista radical francesa, si un hombre hace una barbacoa en su jardín o en el balcón de su casa, está condenando, literalmente, a muerte a las mujeres.

# Letras líquidas

# No diga usted topar (por favor)



# Alejandra Clements

e la mano invisible de Adam Smith a la cesta de la compra de Yolanda Díaz va una distancia aún mayor que los tres siglos que los separan. Un abismo ideológico casi tan profundo como el re chazo sus citado por la propuesta de la vicepresidenta de limitar el precio de algunos alimentos básicos para aliviar las cuentas domésticas. Aunque la idea no era novedosa, ya la probó Sarkozy en la Francia de la crisis del euro en 2011 con el «panier des essentiels» y sigue vigente en Argentina y sus «precios cuidados» (por cierto, con una inflación quegalopa sobreel 70 por ciento), en España ha resultado solo un curioso entretenimiento. El globo sonda ha abierto otra brecha enelGobierno (¿esposible algunamás?) y ha soliviantado a grandes superficies y pequeños y medianos comerciantes, ya convenientemente asfixiados por el aluvión degastos, ytodo para quedar diluido en la más absoluta de las nadas.

Que el debate político y social se centra en la economía es una evidencia: el eje sobre el que pivota este curso (y sus consecuencias demoscópicas) es de carácter financiero. Y, por lo tanto, urge la toma de decisiones. La conjunción de la crisis energética y el alza de los costes

ha forzado el planteamiento de medidas excepcionales, de esas que obligan a replantearse principios que parecían inamovibles. La Unión Europea lo ha hecho. Másintervencionista y proteccionista que nunca, ha limitado los precios de la energía, diluyendo algunas de las líneas rojas propias del libre mercado, contraviniendo el dogma de la mínima intromisión en los procesos económicos y esquivando la máxima de que el Estado (o su equivalente supranacional) se ajuste al papel de árbitro para corregir disfunciones o irregularidades. Frente al liberalismo más estricto y purista, se asume la pérdida de ciertas libertades económicas en tiempos bélicos, como tantas veces antes en la historia.

Hasta ahí lo razonable. Sin embargo, en una especie de efecto mimético acelerado, una parte del Gobierno (sí, claro, la de Podemos), pretende exportar esa anomalía reguladora al mayor número de ámbitos posible: lo planteó con los alquileres y ahora reincide con las hipotecas para fijar un techo temporal que frene la subida de los tipos variables. Un impetuoso afán por acotar y restringir que, además, y al margen de cuestiones ideológicas o de técnica económica, ha terminado derivando en un efecto, muy contagioso, que consiste en recurrir al verbo «topar» para explicar sus intenciones. Y esto sí que es inasumible, en especial porque la RAE no reconoce el significado de limitar a este término en ninguna de sus once acepciones. No estaría mal tenerlo presente. No digausted topar. Por favor.

# El trípode

# Escuela monolingüe



Jorge Fernández Díaz

adie imagina una manifestación en una gran ciudad británica o francesa para reclamar que el inglés o el francés, respectivamente, tengan la consideración de lengua vehicular en las escuelas de una parte de su territorio nacional. Lo que sucedió ayer en Barcelona es la anormalidad lingüística y legal que se viveen Cataluña; es decir, que se tengan que manifestar padres y docentes para reclamar, no ya una coexistencia de la lengua oficial del Estado al 50% como siempre se había afirmado, en aras de un bilingüismo convivencial y cordial, sino una presencia del 25% en el sistema educativo público.

Por si ello fuera poco, se hace desobedeciendo lo que ha dictam inado la Justicia, con instrucciones precisas por parte de la Administración de la Generalitata los directores de los centros escolares, haciéndoles cooperadores necesarios de una ilegalidad. Recordemos que la desobediencia proviene de un Gobierno formado por dos partidos cuyos dirigentes han sido indultados de sus condenas por los graves delitos cometidos en el ejercicio de sus responsabilidades

públicas, y que con sus palabras y sus obras afirman querer reincidir.

Por ello, al analizar este atropello lingüístico no podemos olvidar que estamos hablando de una lengua -la catalana-yunacausa-su imposición en la escuela- utilizadas como un ariete al servicio del independentismo político, que hadado pruebas sobradas de intentar conseguirlo por la fuerza, sin respeto ninguno por el orden constitucional. Es este un factor sin el que no es fácil comprender lo que sucede, si además tenemos en cuenta que el castellano -o español- que se trata de arrinconar en la escuela, es una lengua hablada por más de 500 millones de personas en el mundo, y que tiene tal vitalidad que incluso en los EEUU sobrevive y crece ante el inglés. Todo ello aconsejaría fomentar un bilingüismo cordial para proteger el catalán y asegurar una fructífera convivencia lingüística y social, pero no lo absurdo de intentar excluir al castellano, idioma pujante sin discusión, y cuyo conocimiento en un mundo global constituye un patrimonio personal a cultivar.

Es todo tan surre alista que desde una perspectiva de mera razonabilidad no parece tener respuesta aparente. Por ello se hace ne cesario introducir en ese sinsentido algún elemento que ayude a explicarlo, y no es difícil encontrar la respuesta en un nombre, Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno de España es su rehén gracias a los votos de quienes promueven ese apartheid lingüístico de la lengua española oficial del Estado en la escuela, que ellos desean monolingüe. Para alcanzar en una generación la masa crítica necesaria para volverlo a intentar. Con Sánchez al frente.

# LA RAZÓN

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. To dos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sis tema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, in duida suu tilización para hacer reseñas, re copilaciones, resúmen es o revistas de prensa con fines comercial es a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la LP.I.

Presidente:

Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso

Subdirectores:

Pedro Narváez. Alfredo Semprún

Adjunta al director: Carmen Morodo

# Delegaciones:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata: Cataluña: Marcos Pardeiro Valencia y Murcia: Alicia Martí y

Mari Cruz Guillot

# Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martin, E. Montalbán, E. Sieteiglesias, P. Gómez, I. Dorta

Consejero De lega do: Andrés Navarro

Directorde publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martinez (Financiero).



**6** TRIBUNA





Javier Sierra

lMuseo del Pradoguarda un lienzo de considerable tamaño, obra de Juan Bautista Maíno, que en estos días me ha dejado meditabundo. Fue un encargo del conde-duque de Olivares para completar el Salónde Reinos del Palacio del Buen Retiro. El poder pretendía conmemorar entonces una serie de triunfos militares y ahí encajaba a la perfección La recuperación de Bahía de Todos los Santos (1634-1635). Se trata de un óleo en el que puede verse cómo un soldado es atendido de sus heridas mientras las tropas del hol andés Jacob Willekens levantan sus manos en señal de rendición. Lo que más llama la atención de la escena es el tratamiento que Maíno da a la imagen de Felipe IV. El rey aparece sobre un tapiz, en pie, con su bastón de mando en una mano y la palma de la victoria en otra, custodiado por la diosa Minerva y el propio conde-duque. Su mirada se dirige al espectador, observándolo con severidad.

Fueen 2010 cuando Víctor Mínguez, profesor de Historia, Geografía y Arte de la Universidad Jaime I de Castellón, publicó una interpretación del óleo aduciendo que, en realidad, era una alegoría del poder taumatúrgico que antiguamente se concedía a los monarcas. La idea de un rey-curan dero, capaz de mitigar no solo las aflicciones del pueblo, sino también sus enfermedades físicas, es muy antigua y se extiende a los orígenes mismos del concepto derealeza. Se creía que emperadores romanos como Vespasiano eran capaces de devolver la vista a los ciegos con solo tocarlos. Yen la Edad Media, monarcas como Eduardo II Plantagenet bendecían cada Viernes Santo anillos medicinales (cramprings) para trata respasmos y epilepsias. James Frazer, en su clásico La rama dorada (1922), llegó in cluso a utilizar el térmi-

# La mirada del rey curandero

no «reyes magos» para aludir a una tradición que arrancaría en la prehistoria, cuando la magia y el chamanismo generaron a los primeros líderes y, tras ellos, a los primeros monarcas. Reyes entre cuyas capacidades estaba la de curar mediante la imposición de manos o una mirada como la de Felipe IV.

Contra lo que pueda pensarse, no es ésta una idea que hoyhaya desaparecido. El cuadro de Maíno me ha recordado estos días un episodio que Carlos III de Inglaterra protagonizó en el verano de 1982, cuando aúnera Príncipe de Gales. Hacía solo un año que se había casado con Lady Diy la corona estaba resuelta a cincelar su imagen como futuro rey. En ese momento era importante que el heredero se vinculara a las instituciones más representativas del país y a alguien se le ocurrió que pronunciase el discurso de apertura de los actos del 150 aniversario de la Asociación Médica Británica (BMA). Sin encomendarse a nadie, Carlos redactó una intervención sorprendente. Ante los principales doctores del país reivin dicó la figura de Paracel so, célebre médico suizo del siglo XVI, pero también astrólogo y alquimista que creía que la salud dependía en buen a medida del control de «fuerzas cósmicas». Desde su atril, Carlos acusóa la medicina de haberse alejado de esa visión y pidió que escuchara a curanderos y «médicos espirituales» siquería sanar de verdad. Pero, sobre todo, reclamó respeto para aquellos que buscan la salud lejos de la ciencia modema, anunciando que tarde o temprano les daremos la razón. «Tal vez solo tenemos que aceptar que es la voluntad de Dios que el heterodoxo esté condenado a años de frustración, ridículo y fracaso para el desempeño de su papel en el esquema de las cosas, hasta que llegue su día y la humanidad esté lista para recibir su mensaje», dijo. «Un mensaje que sabrá que proviene de una fuente muchomás profunda que el pensamiento consciente».

El revuelo que provocó fue mayúsculo. Algunos analistas vieron en esas palabras la pruebade lo que llamaron «el hechizo Vander Post». Laurens vander Post, quien fuera asesor políticode Lord Mountbatteny Margaret Thatcher, se había convertido entonces en su «gurú» secreto. Cinco años antes, en 1977, lo llevó a Kenia para que experimentara un contacto íntimo, casi chamánico, con la naturaleza, inculcándole la idea de que la intuición y el sexto sentido fueron las principales herramientas que usaron nuestros remotos ancestros para evolucionar.

Al año de su polémico discurso -que dejó sin palabras a la directiva de la BMA-, el príncipe acudió a la inauguración de una nueva clínica, el Bristol Cancer Help Centre. Sudirector, el doctor Alec Forbes, era un controvertido miembro del Real Colegio de Médicos que no dudaba en mezclar los tratamientos tradicionales con las flores de Bach, la homeopatía o lameditación. Carlos volvió a asociarse entonces a lo taumatúrgico, como el Felipe IV pintado por Maíno, observando al mundo desde su dimensión superior. Pero esa visión le duró poco. En los años siguientes, la pren sa denunció que el hoy rey de Inglaterra practicaba el espiritismo, usaba tablero ouija, acudía a sesiones de exorcismo y hasta habí a visto o vnis. La Casa Windsor debió ver esos titulares con preocupación y lo invito a que se desmarcara en algunas de sus intervenciones públicas más célebres-como la entrevista que dio con Lady Di a sir Alastair Burnet en 1985-.

Hoy desconozco si todo aquello fue solo un pecado de juventudo si la magia aún está impresa en el ADN del monarca. Yo, por si acaso, sabien do que lo sobrenatural y la realeza son in disociables, no lo perderé de vista.

Javier Sierra es escritor y Premio Planeta de novela.

# Bonus Track Promesas



Ángela Vallvey

utin está nervioso. Los analistas se cansaron de examinar sus movimientos. Dijeron que no lee las noticias ni se entera de nada –idea que contribuyó a que provocara más terror, como se teme a un loco con metralleta–, pero ahora todo indica que no está tranquilo.

En elforo «Armia-2022», haprometido que Rusia ofrecerá «a sus aliados y socios el armamento más modemo, desde armas de fuego a blindados, artillería, aviación militar y drones de asalto». En esta cumbre, Putin se pusolos zapatos de tacón y, desde su atalaya de supervillano del Metaverso, le prometió todo tipo de suministros al chiflado Kim Jon Un, dictador de Pyongyang, que se pirra por todo lo que arda y explote. Claro que tal discurso resultó otra de las promes as vanas del de la KGB: ¡no tiene armas para su propio y depauperado ejército, como para regalárselas a los norcoreanos...! Ya dice el refrán: «Dime de qué presumes...».

Se nota su impotencia en todos los encuentros que está llevando a cabo con las «potencias» más rabiosamente anti democráticas, a cuyos líderes les va sirviendo zanahorias envenenadas («as usual»), prometién doles un menú al gusto del consumidor, tratando de complacer los de seos más evidentesyhorrendos de sus posibles aliados. Aunque practica el halago con igualfinura que el crimen. Por eso, al norcorean o le ofrece armas sin límite (que no tiene); al chino le obseguia la hegemonía mundial bajo «las reglas de la ONU» (un poder e influencia que ni tiene ni tendrá después de lo que está haciendo); al bielorruso le ofrenda destrucción y sa que o al por mayor. Etc. Pero sus nu evos mejores amigos-especialmente el chino-, no son tan idiotas como él supone. Putin, además, espera ansioso el inviemo, aunque..., ¿y si el volcán Tonga -que haaumentado latemperatura de todo el planeta para varios años-, suavizara los rigores del hielo este año y los próximos cinco, convirtiendo a Berlín en Benidorm...?Si elinvie mo ale mán fuese algo más cálido, todo podría cambiar para Putin. Para el mundo. Pronto se verá.

# IMSERSO

Programa de turismo 2022 | 2023

Costas peninsulares, Islas y Turismo de Interior

# AGENCIA OFICIAL ACREDITADA

# INICIO DE VENTAS SEPTIEMBRE

20 | 21

Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia Más viajes 22 de septiembre

22 | 23

Aragón, Asturias, C. La Mancha, C. y León, Ceuta, Galicia, I. Baleares, I. Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco **DESTINOS CON TRANSPORTE INCLUIDO** 

|                       | 5/4 días | 6/5 días | 8/7 días | 10/9 días |
|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| COSTAS                |          |          | 212,96€  | 269,83€   |
| ISLAS BALEARES        |          |          | 248,96€  | 308,37€   |
| ISLAS CANARIAS        |          |          | 330,51€  | 405,53€   |
| CIRCUITOS CULTURALES  |          | 272,71€  |          |           |
| TURISMO DE NATURALEZA | 266.81€  | Z33.43   |          |           |

Consulta más destinos, estancias y viajes sin transporte en nuestras delegaciones.



Con la garantía de:







# Luto real en Reino Unido 🚔



▶ Homenaje de los líderes mundiales Los jefes de Estado de decenas de países, entre ellos el presidente de EE UU, Joe Biden, despiden de forma privada a Isabel II en su capilla ardiente horas antes del funeral de Estado

# Los británicos entierran hoy la era isabelina

Celia Maza. LONDRES

eino Unido cierra hov la era isabelina con el último adiós a Isabel II, una monarca que pasará a la historia como una figura clave para garantizar la continuidad de un país durante los 70 años que ha durado su reinado. Isabel II falleció el 8 de septiembre a los 96 años en el castillo de Balmoral (Escocia), el lugar donde siempre fue más feliz. Apenas dos días antes había nombrado a la nueva primera ministra Liz Truss. La reunión entre ambas fue su última imagen pública.

Se la consideraba la última reina global, un afigura reconocida a ambos lados del Atlántico. Alrededor de 500 mandatarios y Casas Reales de todo el mundo acudirán alfuneral de Estado en una ciuda d que ha quedado completamente blindada en la operación de seguridad más compleja para Scotland Yard.

Se trata del primer funeral de Estado que celebra Reino Unido desde lamuerte de Winston Churchill en 1965. El de Lady Di (1998), la Reinamadre(2002)o incluso el Duque de Edimburgo (2021) fueron solo ceremoniales. Será una oportunidad histórica para que el pueblo pueda despedirse de Isabel II. Desde que el miércoles se abriera la capilla ardiente en el gran salón de Westminster hasta hoy por la mañana que se cerrará ya al público, la marea humana no ha cesado. Se calcula que alrededor de 800.000 han pasado estos días para rendirle tributo. Las colas se llegaron a extender por hasta 14 kilómetros con hasta 24 horas de espera.

Pero al mismo tiempo, el funeral de hoy marca una oportunidad diplomática sinigu al para una nueva «Global Britain» que busca posicionarse tras el Brexit. Prueba de ello es que ayerse ofreció una recepción en el Palacio de Buckingham con los representantes de todos los paí-



El presidente de EEUU, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, en la capilla ardiente de la reina tsabel II, ayer, en la Abadía de Westminster. Muchos de los mandatarios invitadosal funeral presentaron sus respetos ante el féretro de Isabel II, fallecida el 8 de septiembre con 96 años

ses, entre ellos, el rey Felipe VI y la reinaLetizia, donde Carlos III y Camila actuaron como anfitriones. Antes de la recepción, el presidente de EEUU, Joe Biden, visitó la capilla ardiente de Isabel II y destacó que había sido «un honor» conocer a la monarca, que le recordaba a sumadre. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Brasil, Jair Bolsonaro, también acudieron al Palacio, Tampoco faltaron los reyes de Noruega, los de Países Bajos, los de Bélgica o la reina de Dinamarca, así como el emperador de Japón o los soberanos de varios países del Golfo.

La reina consorte, Camila, afirmó en una entrevista divulgada ayer por la BBC que Isabel II tuvo que «crear su propio rol» en un mundo en el que el poder estaba dominado por hombres cuando llegó al trono en 1952, con tan solo 25 años. «Debió de ser muy difícil

para ella, siendo una mujer en solitario», señala en una entrevista, que forma parte de un documental más extenso. «Ha sido parte de nuestras vidas desde siempre, tengo 75 años y no puedo recordar a nadie más en esaposición excepto a la reina. Tiene esos maravillosos ojos azules que cuando sonríe iluminan todo su rostro. Siempre recordaré su son risa, es inolvidable», rememoró Camila. Ni el Gobierno ni el nuevo rey, Carlos III, se han salido estos días del guión que marcaba la «Operación caída del puente de Londres», lo que ha permitido ver al monarca hacer una gira por todos los territorios que conforman Reino Unido. El protocolo concluye hoy con un funeral donde está previsto a las 10:35 hora local, miembros de la guardia real cojan el féretro para trasladarlo, a bordo un carro de armas, hasta la abadía de Westminster, en el inicio de un breve cortejo fúnebre, liderado por Carlos III. La elección de la Abadía de Westminster como escenario ya es en sí mismo un símbolo, puesto que el templo no acoge un acto de este tipo desde 1760, tras el fallecimiento de Jorge II. Lapropia Isabel II habría elegido esta abadía, que ya fue testigo de su boda y de su coronación, para facilitar una asistencia masiva.

El funeral del marido de la reina, el príncipe Felipe, se celebró en la capilla de San Jorge, en Windsor, en un ambiente íntimo, aunque sí se organizó una misa posterior en la

Alrededor de 800.000 personas han pasado por la Abadía de Westminster para rendirle tributo

Abadía de Westminster a la que asistió la entonces reina. Su imagen solitaria por las restricciones de la pandemia dio la vuelta al mundo.

El funeral de Isabel II concluirá con dos minutos de silencio que se hacen extensibles a todo el país, como un último acto antes de que se inicie un nuevo cortejo fúnebre a la salida de la Abadía de Westminster. Los miembros de la familia real acompañarán de nuevo el féretro, en este caso hasta el Arco de Wellington, donde estará esperando el coche fúnebre.

Pasadas las 15:00 horas, el convoyllegará a Windsory, poco antes de las 16:00, el féretro será aupado de nuevo para introducirlo en la capilla de San Jorge don de tendrá lugar el entierro en un aceremonia privada donde los restos de Isabel II reposarán junto a los de su marido, el príncipe Felipe, y sus padres, Jorge VI y la reina madre.

LARAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022

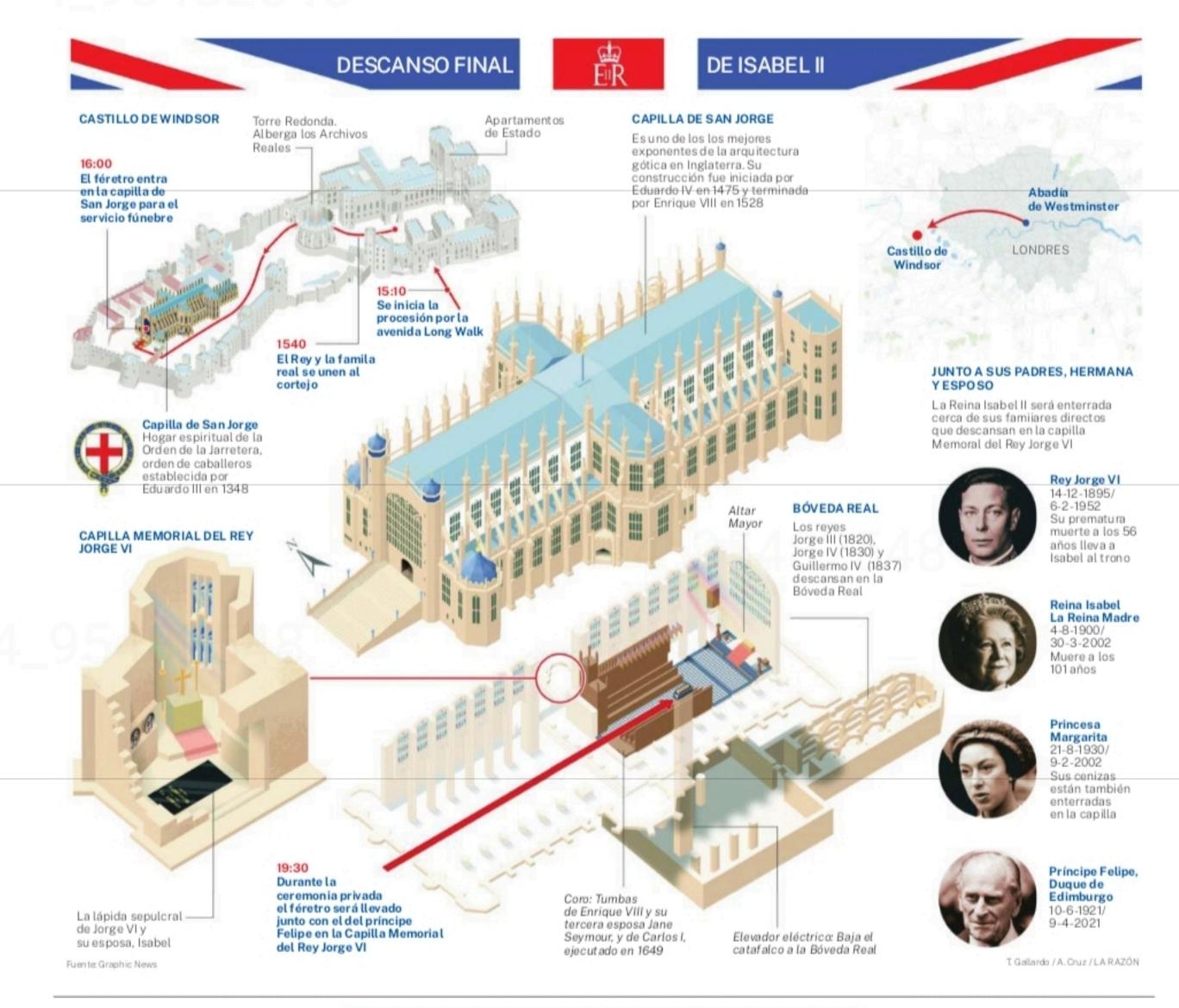

#### C. Maza. LONDRES

El príncipe Enrique y Meghan abandonaron voluntariamente la Familia Real en enero de 20 20 para empezaruna nuevavida en EEUU. Desde entonces, la relación con Buckingham ha sido más que tensa. Durante los diferentes actos de los últimos días para rendir tributo a Isabel II se ha establecido una tregua permitiendo incluso a Enrique, alque quitaron sustítulos castrenses, lucir traje militar en uno de los momentos de la vigilia el sábado. Pero, al mismo tiempo, se han

# La exclusión de Enrique y Meghan en la recepción de Palacio

marcado distancias para las cuestiones más institucionales. En definitiva, no ha sido hasta ahora cuando los duques de Sussex-porque ese título sílo mantienen-han sido conscientes de lo que supone haber salido de «La Firma».

La pareja no estuvo ayer invitada a la recepción que se ofreció en el Palacio de Buckingham para los alred edor de 500 mandatarios de todo el mundo que han acudido al funeral de Estado. Se les negó la oportunidad decodearse con personas como Joe Biden, presidente de EEUU, y Jacinda Adern, la primera ministra de Nueva Zelanda, en la mayor recepción diplomática jamás organizada por un monarca, porque ya no representan oficialmente a la corona.

Como miembro de la realeza que no trabaja, el príncipe Andrés -apartado de la agenda desde el escándalo sexual que él niegatampoco asistió. Sin embargo, al retirar la oferta a los Sussex, Palacio también pueden haber tenido en cuenta la naturaleza cada vez más politizada de algunas de sus intervenciones recientes, desde animar alagente avotar en EEUU hasta los comentarios de Enrique sobre el control de armas. La exclusión supuso un golpe no solo para el príncipe Enrique como quinto en la línea de sucesión al trono, sino también para su esposa Meghan, quien ha tratado de reposicionarse como una figura mundial, emulando a otras personalidadescomo Michelle Obama, la ex primera dama. Una fuente cercana a los Sussex enfatizó a «The Times» que habían hecho todo lo que se esperaba de ellos durante el período de luto y estaban decididos a mantener el foco en la difunta reina. Sin embargo, la dura realidad de la vida real es que situ nombre no está en lahoja oficial del equipo de la Casa de Windsor, no entrarás a los actos.

10 PRIMERA PLANA

# Luto real en Reino Unido 🚔



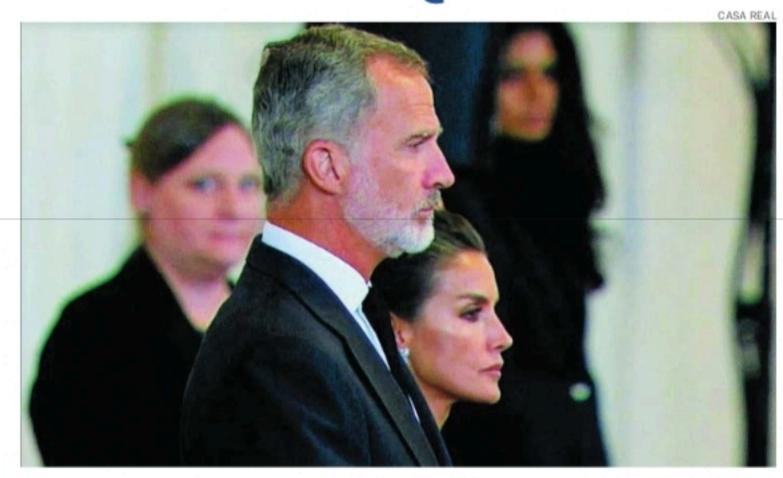

Los Reyes visitaron la capilla ardiente de Isabel II en Westminster, ayer



#### Claves

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, junto con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, componen la representación oficial de España en el funeral.

El viaje de Pedro Sánchez a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU impide su asistencia a los actos en Londres.

El jefe del Estado y su esposa se alojan durante estos días en la casa del embajador español en Reino Unido, José Pascual Marco.

Doña Sofía y el Rey Don Juan Carlos I, que ha viajado desde Abu Dhabi de forma privada, pernoctan en un hotel en la capital británica.

Coronas. Tras abandonar la capilla ardiente, los Reyes se dirigieron al Palacio de Buckingham para acudir a la multitudinaria recepción del rey Carlos III a todas las personalidades y mandatarios que hoy estarán presentes en el funeral de Estado.

Fue ahí, donde el Rey Felipe VI y su padre, Juan Carlos I, coincidieron por primera vez en un acto público desde que el padre del actual Jefe del Estado español se marchó sin honores a Abu Dabi. Llegaron con unahorade diferencia y en las imágenes que difundió la Casa Real británica no aparecie-

Agarrado del brazo de un ayudante y apoyado en su bastón, el Rey Juan Carlos I llegó acompañado de la Reina Doña Sofía. Se produjo, por lo tanto, la primera imagen de ambos en los últimos dos años y siete meses, cuando acudieron al funeral de la Infanta Pilar en enero de 2020.

Aunque llegaron juntos al Palacio de Buckingham, el padre del actual jefe del Estado se trasladó por sus propios medios desde Emiratos Árabes Unidos, mientras que su mujer llegó a bordo de un avión de la Fuerza Aére a español a junto con Felipe VI y la Reina Letizia. Los dos se alojanen el mismo hotel durante su estancia en Londres, según detalló Zarzuela, que precisó que se ha hecho así por «razones de carácter logístico y organizativo».

La presencia de Juan Carlos I en los actos de tributo a la reina Isabel II, a la que le unen la zos de sangre, ha estado envuelta en un gran revuelo por su idoneidad para la Monarquía española. Sin embargo, su invitación secircun scribe al ámbito personal, por lo que tanto desde Zarzuela como desde Mondoa no han puesto ningún impedimento a su presencia en la sexequias. Para Don Juan Carlos Iestos actos son los primeros de carácter institucional desde que el 2 de junio de 2019 abandonó la vida pú-

Los cuatro volverán a coincidir hoy en el funeral de la que fuera reina de Inglaterra durante siete décadas en la Abadía de Westminster, si bien no se espera que, porprotocolo, estén sentados juntos. Don Felipe, como jefe de Estado, debería estar sentado en las primeras filas de invitados, no así Don Juan Carlos. Al cierre de esta edición, laincógnitaes si se difundiráunaimagen delactualJefedel Estado y su padre. Para ver una imagen de ellos hay que remontarse a principios de 2020, en el funeral de la hermana mayor del Rey Juan Carlos I, la Infanta Pilar.

#### Susana Campo. MADRID

Los actos de la grancere monia del funeral de Estado de la monarca Isabel II vivieron ayer un punto y aparte con la presencia en la capital británica del grueso de los más de 500 jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo, incluidos miembros de las principales casas reales europeas y monarquías de todo el mundo que viajaron hasta la capital británica para dar su último adiós a la monarca británica, que falleció a los 96 años.

Los Reyes de España, acompañados por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, representan a España en tan solemnes actos. Los hombres y mujeres más poderosos del mundo acudieron ayer la capilla ardiente instalada en Westminster Hall, el edificio más antiguo de la sede del Parlamento, para darle su último adiós y, a continuación, se trasladaron a Buckingham Palace para partici-

# Los Reyes dan su último adiós a Isabel II

▶ Visitaron la capilla ardiente en Westminster y participaron en la recepción del rey Carlos III en el Palacio de Buckingham

par en una recepción del rey Carlos III a cerca de mil invitados.

Don Felipe VI y Doña Letizia llegaron a primerahora de la tarde de ayer a la capital británica en un vuelo de la Fuerza Aérea Española acompañados de la Reina Sofía y el jefe de la diplomacia española. Se dirigieron a la residencia del embajador español en Reino Unido, José Pascual Marco, donde pasaron la noche. Tras saludar a un grupo de españoles que les esperaban a las afueras de la vivienda oficial, pasadas las cinco de la tarde (hora española), los Reyes

visitaron la capilla ardiente de la difunta monarca británica, Isabel II. instalada en Westminster Hall. el edificio más antiguo de la sede del Parlamento, para rendirle tributoypresentar in situ sus condolencias.

Felipe VI y su padre, Juan Carlos I, coincidieron ayer en la audiencia del nuevo jefe del Estado

Ambos de riguroso luto, permanecieron pocomás de un minuto en el interior de la sala frente al ataúd de la antigua monarca. Inclinaron su cabeza en señal de respeto y Don Felipe se santiguó. Junto a ellos acudió el ministro de Exteriores.

La Reina Letizia, que utiliza su vestuario e imagen para poner en valor los mensajes que desea hacer llegar, lució un broche especial para la ocasión, que perteneció a Victoria Eugenia, la reina consorte de Alfonso XIII que fortaleció todavía más los lazos entre ambas



# NAUTALIA VIAJES Agencia Oficial Acreditada



# ILLES BALEARS, ISLAS CANARIAS, COSTA PENINSULAR, TURISMO DE INTERIOR

| CON TRANSPORTE | DESTINOS                                                              | 4 DÍAS  | 5 DÍAS  | 6 DÍAS  | 8 DÍAS  | 10 DÍAS |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | ILLES BALEARS                                                         |         | A OE    | 4001    | 248,96€ | 308,37€ |
|                | ISLAS CANARIAS                                                        |         | 1_20    | TOZ     | 330,51€ | 405,53€ |
|                | COSTA PENINSULAR (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana) |         |         |         | 212,96€ | 269,83€ |
|                | CIRCUITOS CULTURALES                                                  |         |         | 272,71€ |         |         |
|                | TURISMO DE NATURALEZA                                                 |         | 266,81€ |         |         |         |
|                | CIUDADES AUTÓNOMAS                                                    |         | 266,81€ |         |         |         |
| SIN TRANSPORTE | ILLES BALEARS                                                         |         |         |         | 195,78€ | 236,07€ |
|                | ISLAS CANARIAS                                                        |         |         |         | 195,72€ | 235,95€ |
|                | COSTA PENINSULAR (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana) |         |         |         | 196,02€ | 235,95€ |
|                | CAPITALES DE PROVINCIA                                                | 115,98€ |         | 1       |         |         |
|                |                                                                       |         |         |         |         |         |

SERVICIOS QUE INCLUYE EL PROGRAMA



ALOJAMIENTO En régimen de pensión completa. (1)(3)



TRANSPORTE De ida y vuelta. (2)



TRASLADOS Traslados y acercamientos.



PÓLIZA Póliza de seguros colectiva.



COVID-19 Asistencia sanitaria.



ANIMACIÓN Programa de animación socio-cultural en Islas y costas

(1) Alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso, excepto capitales de provincia que el régimen es de media pensión. Se contempla el alojamiento en habitación individual, que tendrá un suplemento de precio y estará sujeto a disponibilidad de plazas: 20 € Illes Balears y zona costera peninsular, 23 € Canarias y 25 € Turismo de Interior.

(2) Transporte en el medio de transporte programado, desde la capital de provincia de la persona usuaria hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte.
 (3) Turnos de Navidad y Fin de Año: suplemento de 20 € por persona por cada comida o cena de gala; cenas de gala; 24 y 31 de diciembre. Comidas de gala; 25 diciembre y 1 de enero).

DEPÓSITO: se deben abonar una vez confirmada la reserva en un plazo máximo de 5 días: 40 € excep-

MÁS VIAJES: podrán reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de los días laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.

to: 20 € capitales de provincia y 30 € Costas e Islas sin transporte.

ACREDITADOS: podrán reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación

a partir de las 09:00 (8:00 en Canarias) eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

Más información: www.imserso.es

Teléfono de información gratuito Islas y Costas: 900 90 72 60 Turismo de Interior: 900 33 65 65















Carmen Morodo. MADRID

1PP lle vará en su programa electoral la creación de un cuerpo de Alta Inspección queentresus responsabilidades tenga la de hacer «que se cumplan los mandatos judiciales sobre el castell ano en las escuelas catalanas». Según confirmaron fuentes de la dirección popular, la proposición de ley registrada la pasada primavera en el Congreso de los Diputados será la base para la reforma que recogerá el programa con el que Alberto Núñez Feijóo se presentará a las próximas elecciones generales.

Estos funcionarios tendrán, entre sus responsabilidades, la de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de mayo del año pasaSentencia del 25 % del castellano. Llevará en su programa un cambio legal para corregir el déficit competencial y de recursos de la Alta Inspección

# Feijóo blindará la inspección en las escuelas de Cataluña

do, que obligaba a impartir un 25 por ciento del castellano en las escuelas catalanas.

La Alta Inspección e ducativa ya existe en la actualidad, pero ningún Gobierno central ha detallado sus facultades, actuaciones o sus relaciones con los poderes públicos.

Así, la inspección del Ministerio de Educación debevelar, en teoría, en el ámbito de sus competencias, porque «se cumpla la legislación común». Ytambién, enteoría, si no se cumple esa legislación común tendría que ir a un contencioso a través de la Abogacía del Estado.

Pero, hasta ahora, ningún Gobierno, tampoco los de JoséMaría Aznar olos de Mariano Rajoy, han intentado avanzar en la práctica por ese camino, a pesar de que en 2002, con Gobierno de Aznar, ya se promovió la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (Loce), que incluía, entre las competenLARAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022



El líder del PP,
Alberto Núñez
Feijóo, e Isabel
Díaz Ayuso,
ayer, durante
la clausura de
la XXV Interparlamentaria
del PP que se
ha celebrado
este fin de
semana en

# Rebaja del IVA en productos básicos y pacto de rentas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la negociación de un plan para hacer frente a la inflación que combine un pacto de rentas «acordado y corresponsable» con una bajada del IVA de los productos básicos. El objetivo es, dijo, que junto con el pacto de rentas, «podamos llegar a fin de mes» y que se devuelva «lo que hemos pagado de más». «Es razonable y por eso lo volvemos a plantear», destacó Feijóo durante su intervención en la clausura de la Interparlamentaria del PP celebrada este fin de semana en Toledo. El líder popular resaltó que hay que combinar las actuaciones urgentes con las reformas a largo plazo y situó la economía como «piedra angular» sobre la que España se debe recuperar. Además, plantea tres dinámicas negativas que hay que romper: la elevada inflación, el bajo crecimiento y la desorbitada deuda pública.

cias de la Alta Inspección, velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos, y, en particular, la de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado.

Lareforma que Núñez Feijóollevará en su programa planteará que los funcionarios de la Alta Inspección tengan la consideración de autoridad pública a todos los efectos, que puedan actuar de oficio o por denuncia de particulares por presuntas infracciones, y sise detectan hechos presuntamente constitutivos de delito, que puedan dar cuenta de ellos al Ministerio Fiscal.

La sentencia del TSJC, que dictaminó la obligación del 25 por ciento del castellano en las aulas catalanas, ha sido el último movimiento judicial que ha dejado en evidencia las grandes carencias de la Alta Inspección del Estado para poder cumplir con sus funciones de supervisión en el ámbito nacional. O lo que es lo mismo, desnudó el juego político que durante décadas ha ido creando un marco en el que sobre la Generalitat no hayunpoderque controle ordinariamente un mal uso de sus competencias. Dejando a un lado el artículo 155 de la Constitución.

La orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la Alta Inspección del Ministerio de Educación para que velara por la ejecución de su sentencia de sveló que ésta cuenta solo con dos inspectores en Cataluña y que ni siquiera pueden entrar en los colegios. La política ha consolidado estos déficits hasta hacerlos estructurales.

Hay que tener también encuenta que el Constitucional señaló en 2018, precisamente a raíz de un recurso de la Generalitat contra la «Ley Wert», que corresponde al Estado velar por el respeto de los dere chos lingüísticos en el sistema educativo, pero también que tal función hade desplegarse sin desbordar las competencias de la comunidades.

Aunque los inspectores no pueden entrar en los colegios, sí pueden pedir informes. Y ningún Ministerio de Educación ha explorado tampoco lavía de usar alos inspectores de la Generalitat para hacer esas tareas de supervisión.

En elautoen el que el TSJC dio un plazo de quince días para aplicar la sentencia del 25 por ciento, en las enseñanzas primaria y secundaria, también se en cargaba a la Alta Inspección la verificación del cumplimiento de la sentencia. Las instrucciones del TSIC eran claras: «Verificar el cumplimiento de las parte dispositiva de la sentencia en el conjunto del sistema educativo de Cataluña». Pero la respuesta de la responsable del área de la alta Inspección Educativa en Cataluña, Josefa Beltrán, fue remitir a los jueces la misma documentación que les hizo llegar la Generalitat. «Se carecen de elementos y materiales que pudieran permitirotro conocimiento de la situación y su comparación con lo dispuesto en la sentencia», se justificó.

El pasado 1 de junio, y en cumplimiento de los plazos dictados por el TSJC, toda la educación catalana debía haber normalizado el uso educativo de la lengua oficial castellana, al menos en un 25 por ciento del tiempo lectivo.

La manifestación que ayer recorrió las calles de Barcelona es consecuencia, precisamente, de la decisión de la Generalitat de ordenar que no se aplique es e 25 por ciento en ningún centro en este curso. La movilización la encabezó una pancarta con ellema « Español, lengua vehicular».

# Opinión

# El talante del líder del PP

#### Antonio M. Beaumont

n la sede de Génova 13 hay sosiego. No me re-fiero, por supuesto, a que no se trabaje, al revés, pero actualmente se hace de forma diferente. Como apunta Isabel Díaz Ayuso, el nuevo líder ha traído «tranquilidad, paz y serenidad». En la cuarta planta del cuartel general de los populares, el equipo del coordinador nacional, Elías Bendodo, atisba un mapa de España teñido de azul pepé en las elecciones municipalesy autonómicas del 28 de mayo. La mano del hoy senador dirigió la campaña que llevó a Juanma Moreno a la mayoría absoluta hace unos meses en Andalucía. Palabras mayores. Ahora su tarea es otra: consiste en llevar directamente a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa.

«Los españoles están protagonizando un auténtico intercambio de votos», me dice un diputado del PP que ha salido encantado de la Interparlamentaria celebrada por sus siglas este fin de semana en Toledo. Solo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos, que es la viva imagen de la desesperación en la que vive un sanchismo que necesita agarrarse a clavos ardiendo, niega esto. Pero la transferencia de las papeletas al Partido Popular promete ser muy honda el próximo año. Estamos en un escenario político similar a los estertores del zapaterismo en 2011, aun que ahora el foco del enfado social caiga sobre otro presidente socialista, Pedro Sánchez, Lógicamente, el ambiente al alza y la expectativa de disparar los resultados en las urnas hacen que en el principal partido de la oposición crezca la sensación de «estar enchufados». Incluso ven con cierta paciencia esa campaña de lapidación que han puesto en marcha los estrategas monclovitas contra Feijóo: «Ya hicieron lo mismo a Ayuso y la debacle del PSOE en Madrid fue estrepitosa», sale de las sentinas populares.

No llega a nueve meses lo que resta para que en toda España la gente dicte sentencia votando. Creo que muchísimos van a cargar su malestar por los te jemanej es de Sánchez sobre la cabeza de otros socialistas interpuestos. Es lo que hay. Alguna culpa habrán tenido por haber dicho siempre amén a los acuerdos vergonzantes de La Moncloa con Podemos, ERC y Bildu. Es muy complicado hacer ver aun apersona en Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, que Emiliano García-Page es un moderado socialdemócrata, cuando se sube al escenario con un líder como Sánchez, aquien no letiembla el pulso para excarce lar presos etarras porque necesita los votos de Arnaldo Otegi. O que ha indultado a quienes dieron un golpe de Estado en Cataluña y quiere hacer lo mismo con un ilustre compañero deformación política como José Antonio Griñán, que permitió desviar casi 700 millones de fondos públicos destinados a los parados para engrasar una maquinaria electoral cargada de amiguetes ideológicos.

La llegada del templado Feijóo a la planta noble genovesa ha logrado atraer aun gran número de nuevos seguidores. Más todavía: en estemomento haygente ideológicamente dispar y que jamás se había planteado apoyar «a la derecha» que, ante el errático rumbo del Gobierno, tanto en lo

## «Los españoles están protagonizando un intercambio de votos»

que a economía se refiere como a la ruptura institucional a la que aboca al país, está -digamos- de «oyente» para decidir si al final le da su apoyo al líder gallego. «Núñez Feijóo es otra cosa», se reconoce. Una de las grandes virtudes del mandatario del PP es que, por su propio carácter y sus modos, no mole sta a la izquierda constitucionalista. ¿Transversalidad? Quizá. Estamos ante un líder capaz de cerrar la sempiterna brecha entre izquierda y derecha. Y no porque sea un resabiado indefinido. Es por su talante. Sánchez se subió a la tribuna del Senado para dar palos a Feijóo durante 47 minutos, mientras el jefe de la oposición, sin teatralidad, en un instante, consiguió que se viese a un presidente radicalizado por comer el terreno a Podemos ya él como un representante experimentado de centroderecha que, si gobierna, no va a ir contra nadie.

14 ESPAÑA Lunes, 19 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

**Testigo Directo** 

# Una marcha a favor del castellano, no en contra del catalán

Pocas familias con hijos, pero es difícil exigir heroicidad cuando quien lo va a pagar con el aislamiento es quien más quieres

Rebeca Argudo. BARCELONA

Faltaba media hora para la cita cuando el gran Xavier Pericay y yo, que llegábamos tras compartir un café y departir sobre la situación del español en las aulas en Baleares, nos sorprendíamos por la afluencia: bastante más de la que esperábamos pero menos de la que deseábamos. Bajo el Arco de Triunfo se apelotonaba un número de gente considerable, pero ambos habíamos constatado, cada uno desde su experiencia, que, por la razón que se a, ha calado en la opinión pública la consigna de que la manifestación era en contra del catalán en lugar de a favor de un 25% de enseñanza en castellano. Un porcentaje que, convendrán conmigo, a pocas ganas que le pongan, no es mucho pedir cuando estamos hablando de lalengua cooficial en el territorio español. Pero da igual, el caso es que en la opinión pública, por la razón que sea, lo que queda es que un número indetermina do de fascistas, no de gente de bien ni de gente a secas, ha decidido manifestarse en contra del catalán en Cataluña. Y eso no es cierto. No seré yo quien determine de quién es la culpa de esto, si de una dejadezo incapacidad de los convocantes para transmitir el sentido de la marcha o una muybuena maniobra de desinformación de los independentistas a la hora de trasladar al gran público su oposición a esta, aun faltando a la verdad. Minipunto para ellos en lo que viene siendo la batalla cultural.

Pesea ello, miles de personas se congregaban paramarchar juntas en defensa del castellano en las aulas, que no por la desaparición del catalán, por mucho que se empeñe el separatismo en venderlo así. Sorprendente que las menos fueran familias con hijos, lo comentaba con mis amigos padres y ahora con usted, lector. Uno esperaría que precisamente las familias jóvenes, o no tanto, y mínimamente formadas abogaran por una formación bilingüe y no una imposición xenófoba. Comprendo que es difícil exigir heroicidad cuando quien lo va a pagar, con aislamiento y señalamiento, va a ser quien más quieres, carne de tu carne, inocente criatura. Una cosa es ser valiente tú en la defensa de tus ideas, ancha es Castilla en cuanto a consecuencias, y otra que quien pague el peaje sea tu semilla. Ahí está la jugada maestra: tiene el independentismo secuestrada a nuestra infancia.

¿Quién es el valiente que saldrá a la calle, dará la cara, entregando a su retoño para que le haga la vida imposible el vecino totalitario, el amigo militante, el profesor totalitario? Así las cosas, los más eran jóvenes concienciados y añosos activistas. Indignante, déjenme señalarlo, el uso partidista. Me consta el empeño de la organización por no significarse políticamente, por evidenciar en la marcha lo transversal de la reivindicación y alejarse de la ideología. Pues «misteriosamente» aparecían multitud de banderitas con el emblem a de Ciudada-



Imagen de la concentración de ayer en la Ciudad Condal

# Clamor ante la «hispanofobia» y el desacato

Miles de personas salen a la calle a favor del bilingüismo. Escuela de Todos denuncia la desobediencia del Govern y la pasividad de Moncloa para hacer cumplir el 25%

Cristina Rubio. BARCELONA

Clamor unitario a favor del bilingüismo desde la calle. Miles de personas llenaron aver a mediodía el centro de Barcelona para reclamar que el español sea lengua vehicular en las aulas catalanasfrente al desacato del Govern con el 25% de castellano ya la pasividad de la Moncloa. Una protesta bajo el lema «Español lengua vehicular» de 15 entidades agrupadas bajo el paraguas de la plataformaEscuela de Todosy en la que también participar on algunas de las familias que han reclamado el español para sushijos en los últimos años. Una frase sirve para resumir el sentir unitario de la cita: «Los obstáculos y las trabas de los partidos nacionalistas y de los gobiernos nos han hecho más fuertes. Somos un movimiento cívico imparable».

La convocatoria de todas las entidades, con el Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) a la

cabeza, recibió el apoyo de PP, Ciudadanos, Vox y Valents. Estuvieron presentes en Barcelona Cuca Gamarra y Alejandro Fernández (PP), Inés Arrimadas (Cs), Santiago Abascal e Ignacio Garriga (Vox) y Eva Parera (Valents), entre otros dirigentes. La manifestación arrancó con miles de personas en Arco de Triunfo, a un paso del Palacio de Justicia de la capital catalana y sede del TSJC. Un emplazamiento cargado de significado para reclamar desde la calle que se respete la sentencia del castellano como lenguavehicular, incumplidapor el Govern de Pere Aragonès con una ley y un decreto aprobados específicamente para no aplicar el 25% y en manos del Tribunal Constitucional.

La portavoz de Escuela de Todos, Ana Losada, se refirió al desacato y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Generalitat de Pere Aragonès «trabajar para conseguir que no se aplique» el fallo del 25% de castellano en las

aulas catalanas. «Basta de tratar el castellano como una lengua secundaria», clamó para denunciar la «hispanofobia» del nacionalismo contra una lengua «de referencia» como el español que, a su vez, es el idioma materno de muchos catalanes.

Una reivindicación que se ha convertido en el centro de gravedad de las entidades defensoras del bilingüismo. Ensu manifiesto, dehecho, Escuela de Todosmandó distintos mensajes paravarios destinatarios: reclamó a «las fuerzas políticas que se comprometan a conseguir la vehicularidad del castellano en todo el sistema educativo» catalán; al Gobierno que «cumpla y haga cumplir la

Los organizadores cifran la asistencia en 120.000 personas, 2.800 según la Guardia Urbana

Constitución» en Cataluña; ya los tribunales ordinarios yel Constitucional que «amparen los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y acaben, de una vez por todas, con la vulneración de su derecho fundamental a una educación en la que el castellano sea lengua vehicular».

«Cataluña somos todos. Tots som Espanya», «En catalán, en castellano», «Prohibir una lengua es prohibir dialogar» y «El nacionalismo es lo peor en cualquier sitio», fueron algunos de los lemas de una protesta de marcado carácter reivindicativo que re unió a 120.000 personas, según Escuela de Todos (cifra rebajada por la Urbana a 2.800). El movimiento promete seguir luchando para acabar con la inmersión monolingüe en catalán en la calle y en los tribunales. La plataforma ya estudia presentar una «querella criminal» ante las instrucciones remitidas por la Generalitat para que todos los centros que lo impartían retirasen el 25%.

LARAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022



nos, ese corazón que combina las banderas de Cataluña, la española y la europea. Ni en un momento así y por una causa superior son algunos capaces de coger su ansia de notoriedad y metérsela por donde les quepa. Qué penay qué impotencia ese rapiñar protagonismoytratar de sacar rédito electoralista a la menor o casión. No menos bochornoso, si no lo cuento reviento, que un Abascal cruzando por en medio de la muchedumbre, aunque metro y medio a babor se encontraba la acera despejada, bajo palio (es decir, un paraguas con la bandera española) y con un acompañante gritando «presidente, presidente» esperando que se contagiara el entusiasmo. Como si yo a mi amiga Paula le grito «guapa y guapa» al salir del baño en El Viti, para que meentiendan. Como estrategia de comunicación le reconozco el mérito: que todos nos enteramos de que llegaba es un hecho. Aun así no consiguió lo que sí conseguía Cayetana Álvarez de Toledo a su llegada: la explosión espontánea deadmiración yacogida. Dereconocimiento sincero de un público que se había congregado para defender algo tan básico como que la lengua de su país no sea discri-

minada en su propio territorio y que la ha recibido con los brazos abiertos sin forzarlo ella. También Alejandro Fernández recibía el cariño de los presentes. De sapercibida Cuca Gamarra y torpe la maniobra de aquellos que lanzaron «paperets» con la leyenda «España y Cataluña somos países plurales». ¿Perdón? ¿Disculpe? Países ambos? No. Cataluña es una comunidad autónoma de España, como la Valenciana o como Extremadura, como Cantabria o Canarias. Ni másnimenos. Y flaco favor hacemos a la causa si compramos el marco argumental de un xenófobo separatismo que no pretende más que construir una nación en tomo ala imposición de una lengua para separar y discriminar. Y un español, lo contempla nuestra Constitución en el artículo 3, y un catalán lo es, tiene el de-

Admirable la sagacidad de tres señoras: «Nosotras los parimos, nosotras decidimos» ber de conocer nuestra lengua y tiene todo el derecho a usarla. No lo olvidemos. Y los puntos dos y tres del mismo artículo (las de más lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos y la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección) no eximen de cumplir con la primera.

Admirable el esfuerzo de personalidades relevantes y de particulares que han llegado de todos los rincones de España para arropar a sus compatriotas, para decirles «no estáis solos en esto». Clamorosas las ausencias, también es cierto.

Y admirable la sagacidad de tres señoras a mi lado, entenderán que merezcanmi admiración, gritando impúdicamente «nosotraslos parimos, nosotras decidimos», un eslogan que tiene el mérito de ser útil y válido para toda manifestación: a favor del 25% de las clases en español, en contra, afavor del aborto, en contra, a favor de la gestación subrogada, del trabajo infantil, de la esclavitud de menores, de su desescolarización...



# María Luisa Balaguer Magistrada del Tribunal Constitucional

# «Debemos estar al margen de planteamientos políticos»

Ricardo Coarasa. MADRID

suna de las tresúnicas magistradas que integran el TribunalConstitucional y considera que la pari da d «debería haber llegado hace tiempo» a la institución. María Luisa Balaguer (Almería, 1953) asegura que le encantaría presidir el TC, pero precisa que no piensa pedir el voto anadie. Catedrática de Derecho Constitucional, previene del riesgo de politización del tribunal: «Tenemos que estar completamente al margen de planteamientos políticos».

Carlos Lesmes se refirió al «estropicio» causado en la cúpula judicial por la imposibilidad legal del CGPJ de hacer nombramientos. Esa reforma fue recurrida por PP y Vox. De hecho, usted es una de las ponentes. ¿Debería haberse pronunciado ya el TC sobre su constitucionalidad?

El problema es que cuando entra un expediente hay que tramitarlo. Dentro de ese trámite hay que hacer un borrador y revisar toda la jurisprudencia previa. Hay que repartirlo a los magistrados y magistradas que no son el ponente. Esto no es una cosa que se pueda improvisar.

Los recursos se admitieron a trámite hace un año y se presentaron hace ya casi año y medio.

Bueno, un año no es mucho para la tramitación de un recurso de inconstitucionalidad. Un conflicto de competencias sí es un procedimiento relativamente más fácil.

#### ¿Y hay alguna previsión de llevar la ponencia al Pleno?

No, de momentono se sabe que esté previsto que vaya en el orden del día en los próximos plenos ni de una manera inmediata.

#### ¿La situación que vive el Supremo tampoco apremia?

El TC tiene una función de defensa de la Constitución, tiene que estar alejado de la línea política y debe intentar ser lo más ecuánime en relación con las posiciones tanto del Gobiemo como de la oposición y ser La jueza progresista se muestra dispuesta a presidir el TC y resalta que la perspectiva de una mujer «es muy importante en un tribunal»

respetuoso también con las leyes que el Congreso aprueba. Se trata de una ley que aprobó el Congreso y el tribunal tiene la carga de la prueba, por decirlo así, de ver si existen preceptos inconstitucionales y fundamentarlos. Tenemos que estar completamente al margen de planteamientos políticos.

Desde el sector conservador del CGPJ se reprocha al TC una falta de lealtad institucional, de empatía, ante la situación que vive.

No tenemos la posibilidad de ser empáticos todas las veces. Tenemos que ser justos y objetivos, eso sí, y sobre todo defender la Constitución, como lo hemos hecho en otros conflictos como el conflicto catalán o cualquier otro que anteriormente haya podido tener el tribunal.

Como jurista e integrante de uno de los pilares del Estado ¿qué impresión le produce que el CGPJ lleve casi cuatro años en funciones por la falta de acuerdo entre PSOE y PP?

Yo no puedo hacerun juici opolítico. Tengo mi opinión, pero no puedo hacerla explícita.

Aunque tratándose de plazos, los doce años que lleva el TC para pronunciarse sobre la reforma del aborto resultan especialmente lacerantes.

Bueno, la persona que ha llevado esaponenciay que ha estado nueve años formando parte del tribunal hizo ensu día unas declaraciones al respecto y yo como compañero que es no tengo más remedio que respetarlas. Lo importante es que vaya cuanto antes.

En todo caso es una situación que quizá contribuya a alejaraún más al TC de la calle, porque quizá el ciudadano no entiende cómo se puede tardar tanto tiempo.



Me encantaría presidir el TC, pero ni me voy a postular ni voy a pedir el voto a nadie»

«Conde-Pumpido está perfectamente situado y si es el caso, lo votaré. Es un magistrado excelente»

Sobre la ponencia del aborto: «Lo importante es que vaya cuanto antes al Pleno»

«Yo no formaba parte del tribunal, pero quizás no habría hecho la sentencia del Estatut» Eso formaría parte de una opinión que no sería correcto que la diera. Yo procuro resolver misasuntos con celeridad, eso sí.

La reñida declaración parcial de inconstitucion alidad de los dos estados de alarmas, ¿dejó alguna secuela en el tribunal?

A ver, si usted intenta que haga juicios políticos o de valor, acerca de compañeros o de instituciones, le adelanto que...

Simplemente se lo digo porque fue un asunto de mucha trascendencia que resultó muy reñido...

Por supuesto, ¿cómo no iba a ser reñido? Está clarísimo, si salió por un voto de diferencia. Naturalmente yo en el voto particular expresé claramente mi disidencia, que era una cuestión puramente técnica, que se basaba en que la ponencia creía que se había afectado el contenido esencial de un derecho mientras yo defendía, y sigo defendiendo, que no se trataba de un tema de contenido esencial sino de proporcionalidad de las medidas.

La renovación del TC obligará a elegira otro presidente. Usted se ha postulado para el puesto.

No me he postulado, aunque comprendo que la información se ha tratado así. Cándido Conde-Pumpido está perfectamente situado ysi es el caso yo lo votaré, porque me identifico con él en bastantes posiciones y, sobre todo, he aprendido muchísimo de él porque es un magistrado excelente, de los mejores que aquí hay. Me encantaría presidir el tribunal, a todos nos gustaría tener ese honor. Si la mayoría del tribunal mevota, por supuesto, pero no me voy a postular en absoluto ni voy a presentar una candidatura ni voy a pedir el voto a nadie.

#### ¿Qué cree que puede aportar a la institución?

Lapolítica informativa es deficiente y creo que algunas instituciones, des de luego ésta que a mí me incumbe, están excesivamente cerradas a la ciudadanía. La sociedad tiene que entender lo que nosotros estamos haciendo. Si nos hemos pronunciado en una sentencia y no

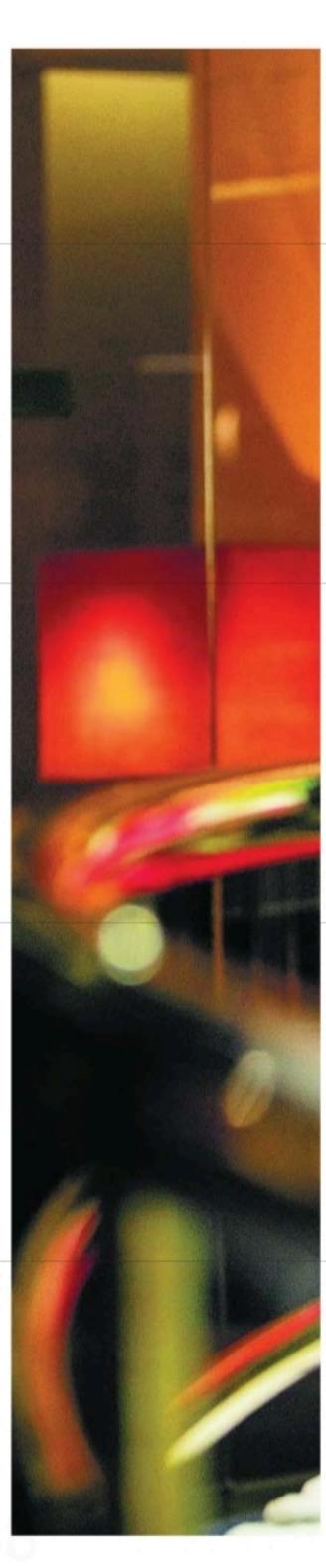

LARAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022



somos capaces de explicar a la ciudadanía lo que decimos... La sociedad funciona de una manera dinámica ytenemos que adaptarnos.

#### ¿Qué se puede hacer para acortar esa distancia?

Desde que vine aquí planteé lo que era una necesidad: que cuando haya una sentencia de una cierta importancia, el presidente y el ponente convocasen una rueda de prensa y se la explicasen alos periodistas admitiendo preguntas. Eso me parece muy importante.

#### Hablaba antes de la respuesta del tribunal al desafío soberanista. Vistas las consecuencias políticas, judiciales y sociales del «procés», ¿cree que la sentencia del Estatut fue un error?

Como yo no formaba parte del tribunal entonces, sí que puedo decir que quizás yo no habría hecho esa sentencia. Creo que había un margenen el tema competencial que no se contempló. Si compara el contenido del Estatuto de Andalucía con el de Cataluña-con el borrador, me refiero-, creo que había bastantes paralelismos; sin embargo, no se recurrió salvo en un aspecto concreto y el tribunal no ha tenido o casión de pronunciarse sobre eso. Al final lo que irrita un poco a Cataluña es que se fuerce esa interpretación y que ello sentendían que después de que un pueblo vote un estatuto no es razonable que se desautorice.

### En los más de 40 años de vida de la institución, solo uno de los once presidentes ha sidouna mujer. ¿Es necesario que la paridad llegue al TC?

Sí. Lo usual ha sido que haya solo una magistrada. Desde luego que deberíallegar ya laparidad, debería haber llegado hace tiempo. Es muy importante la perspectiva de una mujer en un tribunal.

#### ¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrenta el TC? ¿Quizá esa apariencia de politización?

Ahora mismo sí. Las instituciones sufrenmuchoestrés por la polarización ideológica en la sociedad, que acaba haciendo que se intente aquí calificar a personas de conservadoras o progresistas cuando hay sentencias que salen por unanimidad y ahí no se vislumbra ese sesgo.

### Pero en todo caso es un riesgo que hay que tratar de evitar.

Yo no he sido nunca cuestionada desde el punto de vista ideológico porqueya en el Senado expliqué mi currículum y mi ideología. He asumido que soy un poco la nota discordante del tribunal; lo llevo bien. No considero que porque se diga que soy extremista ideológicamente o progresista... A mí me parece que dentro de la Constitución es asumible todo.

#### ¿Cómo cree que percibe la calle la institución?

Cuando todavía me dedicaba a dar clases los alumnos veían lejísimos de su vida práctica, no el tribunal sino todas las instituciones, la política en general. Y esto tiene mucho que ver con la polarización política y con la desidia de participación política en la ciudadanía. Soy una mujer de la Transición y entonces teníamos una avidez tremenda de manifestamos, de participación política. La polarización no llevaba nunca al enfrentamiento. Ahora ese diálogo se acallay queda sepultado en un sí o un no y los mensajes de odio inundan las redes sociales.



Las instituciones sufren mucho estrés por la polarización ideológica que hay en la sociedad»

«Creo que el Tribunal Constitucional está excesivamente cerrado a la ciudadanía»

# ¿Qué es lo que más le gustaría cambiar del tribunal?

La política comunicativa y poder conectar con la sociedad. Estamos haciendo sentencias y muchas veces no sabemos si lagente entiende que estamos defendiendo la Constitución o prorrogando esa lucha política por otra vía. Y eso sí que dañaría mucho a la sociedad, que tiene que tener confianza en la Justicia.

#### Confirmada la condena de prisión a José Antonio Griñán, ¿puede el TC para lizar la ejecución aunque la pena es superior a cinco años de prisión?

Hay jurisprudencia de todo tipo. Hasta que no entre el recurso y conozcamos las causas... La sentencia tiene 1.208 páginas. Estoydes de ayer (miércoles pasado) intentando ver si empiezo por el final o por el principio, porqueigual estoy en la página 600, en los hechos probados, ytodavía no he llegado... Pero a esta hora todavía no lo he resuelto (ironiza).

18 ESPAÑA

Lunes. 19 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

# El incierto futuro de las aduanas de Ceuta y Melilla

Más de cinco meses después del acuerdo de España y Marruecos la normalización de la frontera comercial continúa en el aire

Antonio Navarro, RABAT

Cuando se han superado los cinco meses desde que el Gobiemo de España y la monarquía marroquí incluyeron en la ambiciosa hoja de ruta pactada en Rabat el «restablecimiento» de los «dispositivos adecuados de controladuanero», la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla sigue siendo un misterio. Aunque desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha dado siempre por hecho -aunque con un lenguaje calculadamente ambiguo- que serían una realidad más pronto que tarde, el Gobierno marroquí no se ha dado en público por aludido en todo este tiempo.

Los silencios son elocuentes en Marruecos, como han demostrado sus autoridades en momentos recientes de indisposición y también de buenas relaciones con España. No obstante, las autoridades del Reino lo rompieron a finales de la primavera pasada, y no para mostrar su entusiasmo por el proyecto precisamente. Fue el directorgeneral de Aduanas de Marruecos, Nabyl Lakhdar, quien prácticamente des cartaba en una entrevista con el semanario «Tel-Quel» la posibilidad alegando falta de espacio para la infraestructura. Fue tal el revuelo en los medios españoles que el funcionario marroquí se vio obligado a matizar sus palabras, que no a corregirlas, horas después.

Locierto es que cuando Marruecos quiere hacerse presente –como ocurrió este jueves con la visita de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro a Rabat–no tiene inconveniente en hacerlo y destacar la «fuerza y la importancia de la cooperación marroquí-española en materia de seguridad e inteligencia». Recordemos que, sin previo aviso a las autoridades españolas, Marruecos cerró la aduana comercial de Melilla –creada a raíz de la independencia de Marruecos en 1956– en agosto de 2018 y puso fin al contrabando desde Ceuta enoctubre de 2019.

Menos de seis meses después llegó la pandemia, y con ella el cierre de la frontera marroquí con las dos ciudades autónomas, que se prolongó durante dos años y dos meses por mor de las necesi-

Pese a la ambiciosa hoja de ruta pactada por Sánchez en Rabat, la reapertura sigue siendo un misterio

dadessanitariasprimeroylacrisis diplomática después. Finalmente, el 17 de mayo pasado reabrían los pasos del Tarajal y Beni Ensar sólo paraciudadanos enposesión de pasaporte comunitario o con permiso para circular en el espacio Schengen. A partir del 31 de mayo pudo franquear las fronteras de las ciudades autónomas también el exiguo grupo de trabajadores transfronterizos con documentación en regla. El daño al tejido empresarial local ceutí y melillense ha sido innegable. El volumen de la actividad económica en torno a las dos ciudades autónomas y Marruecos se estimaba entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros anuales, lo que permitía que vivieran de aquellas decenas de miles de personas.

### Obras en el Tarajal

A pesar del largo silencio de las autoridades de los dos países, hay indicios recientes de que el proyecto avanza, aunque no se sepa aún, exactamente, hacia dónde. La Consejeríade Fomento del Gobierno de Ceuta se encuentra en plena concesión de los permisos para el inicio de la ejecución de las obras de la futura aduana en la frontera del Tarajal, confirman a

LA RAZÓN desde la administración local.

Fuentes citadas por « El Faro de Ceuta» aseveraban esta semana que tanto la entrada en funcionamiento de la aduana comercial como la instalación de los sistemas para la nueva «frontera inteligente» marchan «a velocidad de crucero». Desde la propia Administración General del Estado, se recogía en el mismo medio, se espera que la nueva aduana esté lista en un plazo de «seis me ses». Hace un mes, el citado medio local se hacía eco de las declaraciones de fuentes conocedoras de la negociación que aseguraban que «no se prevé una dimensión a gran escala, sino más bien algo de carácter fundamentalmente regional para regular el tránsito de productos entre dos regiones limítrofespertenecientes a dos países distintos» con vistas, sobre todo, a que circulasen productos manufacturados y frescos.

En cualquier caso, no han trascendido más detalles sobre las características de las nuevas aduanas. Tampoco se sabe cuándo la Administración del Estado tendrá listo el flamante Plan Estratégico para las dos ciudades autónomas que el Gobierno de Sánchez prometió para finales del pasado mes de junio. En el aire está no solo cómo y cuándo abrirán sendas aduanas, sino siel Ejecutivo de Sánchez, que anda con piesde plomo para no indisponer sus relaciones con Rabat, se decidirá por hacer ingresar a las ciudades autónomas en la Unión Aduanera y por poner fin a la excepción Schengen, que hasta la llegada de la pandemia permitía alosciudadanos marroquíes empadronados en las provincias limítrofes -Tetuán v Nador- entrar en Ceuta y Melilla sin necesidad de visado.

Transcurrido medio año desde la normalización de relaciones con Marruecos, el balance para el Gobierno de España de la nueva etapa es modesto. Cierto es que la cooperación de Rabat con el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha permitido rebajar la presión migratoria en el Estrecho, pero siguen en el aire la mayor parte de grandes cuestiones pendientes.

Una de ellos es, indudablemente, la de Ceuta y Melilla, cuyo futuro económico y social sigue siendo incierto. Como el de unas aduanas que se evaporaron con el calor del verano.



Tres migrantes en Ceuta tras la reapertura de la frontera en mayo LARAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022

# ...y más



El porta aviones esta dounidense «USS Gerald R. Ford»

Defensa

# Dos meses de maniobras con el portaaviones más moderno del mundo

La «Álvaro de Bazán» se unirá al Grupo de Combate del «USS Gerald R. Ford»

Fernando Cancio. MADRID

El portaaviones estadounidense «USS Gerald R. Ford» fue entregado a la Marina de Estados Unidos hace apenas cinco años y es, en palabras de la Armada española, «el más moderno actualmente en servicio en el mundo». Este gigantesco buque, de 337 metros de eslora, va a llevar a cabo su despliegue inaugural en la base de Norfolk (Virginia), el cual incluirá una serie de maniobras y ejercicios conjuntos con buques de países aliados, entre los que estará la fragata española «Álvaro de Bazán».

Serán dos meses los que durará este despliegue, en los que los marinos españoles se integrarán en el Grupo de Combate 12 (CSG-12, por sus siglas en inglés) de este portaviones de propulsión nuclear estadounidense. Y lo harán, además, con efectivos y buques de las marinas de Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Francia y Canadá.

No es la primera vez que una fragata española se suma a una de estas agrupaciones, pero cobra importancia, además de por la tensión por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por tratarse de una oportunidad para la Armada de adiestrarse con un portaaviones de este tipo parapotenciar suinteroperabilidad. Todo, en un año en el que las Fuerzas Armadas han aumentado su presencia tanto

en las misiones de la OTAN como en sus agrupaciones permanentes de disuasión, incluidas las navales.

Fue el miércoles cuando la «Álvaro de Bazán» (la primera de la serie F-100 y entregada hace justo 20 años) zarpó de su puerto base en el Arsenal Militar de Ferrol para realizar el tránsito en demanda de la base naval norteamericana. Abordo de este buque, perteneciente a la 31ª Escuadrilla de Escoltas, viajan un total de 223 efectivos, entre ellos los responsables del hospital «ROLE 1» embarcado, un equipo operativo de seguridad de la Unidad de Seguridad de Canarias y una Unidad Aérea Embarcada con un helicóptero SH-60B.

Una vez en Norfolk, se integrará en el citado Grupo de Combate hasta el próximo 13 de noviembre. Durante todo este tiempo, la Armada explica que su misión estará enfocada a «potenciar la interoperabilidad de la fragata» y a «mejorar el ni-

En el despliegue inaugural del gigantesco buque participan marinas de seis países vel de adiestramiento de su dotación, junto al resto de unidades participantes».

Ypara conseguirlo, participará en una serie de ejercicios conjuntos de todo tipo con el objetivo de «demostrar sus capacidades en relación a las de otras unidades de características similares».

Eso sí, este despliegue no de ja de ser uno más de los que lleva a cabo la Armada cada año con países aliados, aunque desde marzo se han multiplicado, tanto en frecuencia como en el númerode unidades participantes. Todo, para enviar un mensaje de fuerza y unidad al presidente ruso, Vladimir Putin.

De hecho, desde hace pocos días tres buques españoles (el «Juan Carlos I», el «Castilla» y la «Navarra») yunos 1.400 estánen Turquía en el ejercicio «Dynamic Mariner», en el que participan las marinas de una docena denacionesaliadasycercade50 buques. A ellos se han sumado la «Cristóbal Colón» y el «Duero», integrados en la actualidad en dos de las cuatro agrupaciones navales permanentes de la OTAN en el Mediterráneo oriental. Y a finales de este mes hará lo mismo en el «Dynamic Messenger», en aguas portuguesas, para realizar pruebas con vehículos aéreos, navales y submarinos no tripulados.

Opinión



José María Marco

# El tiro por la culata

l pasado 26 de julio los periódicos recogían la noticia de que el Supremo ratificaba la entrada en prisión de Griñán y la condena a Chaves por el caso de los ERE andaluces. El PSOE se movilizó entonces en contra de la sentencia, campaña que culminó a finales de agosto con el apoyo de Alfonso Guerra y de Susan a Díaz. Poco antes, también habían firma do la petición de indultodos superestrellas: Felipe González y Zapatero. El Gobiernoyel PSOEhabían convertido la sentencia de los ERE, que cierra unodelos casos de corrupción más escandalosos de la historia de la democracia española, en un asunto partidista.

Como siempre pasa con los socialistas, un primer argumento se encaminó a atacar al PP, esta vez con el pretexto de que ni Griñán ni Chaves se habían lucrado con la estafa. Otro respondía a la pulsión populista del socialismo español, que últimamente aparece con más brío: la sentencia de los ERE demuestra que la justicia española es un instrumento de clase al servicio de intereses inconfesables, los de los «poderosos». En tiempos del populismo francés de finales del siglo XIX, se hablabade «les gros»: los «gordos», aquellos que «pesan». Ahora andamos a vueltas con los bancos, las energéticas, los señores con puro...

La publicación de la sentencia tení a que ser letal para una campaña como ésta. Pero de nuevo, los socialistas han recurrido al primer argumento, para ver si todavía les alcanza para dañar algo al PP, y con un a nueva ocurrencia, la de que la sentencia no es unánime. Los argumentos prueban que el Gobierno y el PSOE han vuelto a perder pie en este asunto, como lo están perdiendo en general con la realida despañola. El los mismos se metieron en la trampa, al convertir el indulto en un instrumento partidista, como hicieron con los condenados por el 1-O. El indulto a Griñán se podía haber tramitado discretamente, alegando razones humanitarias que habrían sido entendidas. Claro que se buscaba otra cosa. Y el tiro ha salido por donde no estaba previsto que saliera.

▶ Violaciones del Estado de Derecho La Comisión recomienda suspender unos 7.500 millones de euros por la preocupación que suscita el retroceso democrático

# La UE amenaza con retener los fondos europeos a Hungría

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

a Comisión Europea dio ayer un paso inédito al, por primera vez, activar una nueva herramienta que permite la suspensión de los fondos europeos a los países que no respetan el Estado de Derecho. La Hungría del primerministro Viktor Orban tiene el dudoso honor de estrenar este mecanismo, después de que el colegio de comisarios haya decidido proponer la suspensión de 7.500 millones de euros de las denominadas partidas de Cohesión (el 65% de los fondos asignados en tres programaseuropeos). Según el veredicto conocido ayer, esta decisión está motivada por el «riesgo para el presupuesto de la Unión Europea» debido a irregularidades sistemáticas y deficiencias y debilidades en el sistema de contratación pública del país. Según ha explicado el Comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, alrededor de la mitad de las licitaciones públicas que se asignan en el país sólo tenían un candidato, cinco veces por encima de la media europea.

Este paso se produce pocos días después de que el Parlamento Europeo hayavotado una resolución por amplia mayoría que califica el sistema magiar como un «régimen híbrido de autocracia electoral», lo que significa que para la Eurocámara el país ya no pue de considerarse una democracia plena.

Este instrumento fue aprobado hace dos años – cuán do se negoció el nuevo fondo para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus –, pero el Ejecutivo comunitario decidió esperar a dar este paso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hubiese pronunciado sobre la legalidad de esta nueva herramienta.

En su sentencia, el alto tribunal respaldó la creación de este nuevo proce dimiento, pero también limitó su alcance a la existencia de un vínculo directo entre el respeto al Estado de Derecho y sus daños a las finanzas del presupuesto comunitario. Una condición que resta poderes a la Comisión Europea a la hora de actuar en otros frentes como los ataques a la pluralidad informativa o a la separación de poderes.

Paraevitar que se produzca esta amenaza de congelación de los fondos, en las últimas semanas se habían estrechados los vínculos entre Budapest y Bruselas. El Ejecutivo de Viktor Orban se ha comprometido a una lista de 17 reformas con un calendario preciso. Si Hungría da marcha atrás en sus prácticas corruptas, Bruselas está dispuesta a no proceder a la retirada de las ayudas.

Entre esos deberes que Budapest tiene que cumplir, se encuentra la creación de una autoridad independiente con amplios poderes que debeestar operativa el próximo 19 de noviembre, cuándo el Gobierno de Orban debe informar al Ejecutivo comunitario de los avances en la lista acordada que también incluye



El primer ministro húngaro, Viktor Orban cambios en el Código Penal y reformas en los mecanismos de control y auditorías.

Tras la activación del procedimiento, los países europeos deben votar sobre la congelación de los fondos en un plazo máximo de un mes por mayoría cualificada. En casos debidamente justificados, esta fecha puede ampliarse dos meses más. Esto da a Budapest el suficiente tiempo para ganarse la confianza del resto de los socios. En todo caso, fuentes diplomáticas señ alan que cual quier cambio menor y que no sea sustancial para luchar contra la corrupción será vigilado de manera estre cha por el Ejecutivo comunitario que, en todo momento, puede reactivar el procedimiento e incluso aumentar la cuantía de la multa propuesta. Además, Bruselas ha establecido una serie de garantías para que los receptores directos de estas ayudas no se vean perjudicados.

Hasta el momento, la Comisión Europea se ha bía limitado a no dar luz verde al fondo específico pospandemia, convirtiendo a Hungría en el único país de los Veintisiete que no se está beneficiando de este auxilio europeo. En el año

# Claves

Hungría continuará negociando con la Comisión la posibilidad de evitar que se haga efectivo el recorte de los fondos de cohesión propuesto por el Ejecutivo comunitario.

Así lo aseguró la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, quien se mostró optimista al asegurar que ya se han alcanzado ciertos logros en esas negociaciones en curso.

También el ministro de Fomento Territorial, Tibor Navracsics, dijo confiar en que no se producirá finalmente la suspensión de fondos anunciada, «El Gobierno cumplirá con lo propuesto y así no habrá sanciones financieras». afirmó Navracsics. según lo cita el diario digital 24.hu.

2018, el Parlamento Europeo decidió activar el artículo 7, el conocido en los pasillos europeos como elbotón nuclear. Un procedimiento que en su último estadio puede llegar a desencadenar la pérdida del derecho devoto en el Consejo. A pesar de esto, la necesidad de alcanzar la unanimidad en esta última faseyel previsible apoyo de Polonia, país que se encuentra en la misma situación, ha hecho que este procedimiento se encuentre en punto muerto.

En el caso de Polonia, la Comisión Europea ha decidido dar un voto de confianza al paísy desbloquear el fondo pospandemia, al entender que su Gobierno estaba dando pasos para hacer cambios en elsistema judicial. Laguerra en Ucrania y el papel del país en la acogida de refugiados también ha conseguido una nueva sintonía entre Varsovia y Bruselas, aun que nadie sabe cuánto puede durar este acercamiento.

En el caso de Hungría, la situación ha ido deteriorándos e a marchas forzadas, sobre todo después deque Fidesz, el partido de Orban, decidiera abandonar antes de ser expulsado del paraguas del Partido Popular Europeo (PPE) tras La Comisión Europea es partidaria de «suspender el desembolso del 65% de los compromisos»

Bruselas decidió dar este paso inédito a la espera de que Orban implemente las reformas acordadas

Budapest se ha comprometido a adoptar 17 iniciativas para evitar la congelación haber puesto en marcha una campaña en contra del antiguo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Hasta ese momento, la delegación alemana del PPE había protegido a Orban, al entender que la membresía de su partido dentro de la formación conservadorale hacíamás fácil de controlar.

Además, durante el pasado mes de julio, la Comisión Europea decidió denunciar a Budapest ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a la promulgación de una ley que Bruselas considera homófoba, ya que prohíbe hablar dehomosexualidad eidentidad de género en los colegios y también limita los contenidos audiovisuales a los que pueden acceder los menores si se tratan este tipo de temas. Aunque el Ejecutivo de Orban niega que esta ley vaya en contra de los homosexuales, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, la ha calificado como una «vergüenza» y una «desgracia». Aunque el país celebró un referéndum para conseguir el apoyo a esta ley, la falta dequórum hizo que la consulta no fuera considerada válida, si bien la normativa continúa en vigor.

**PUBLIRREPORTAJE** 

# Qué hacer en caso de diarrea, dolor abdominal y flatulencia

¡Los investigadores desarrollan un producto sanitario innovador!

Las molestias intestinales recurrentes, como la diarrea, el dolor abdominal y la flatulencia limitan la calidad de vida de muchas personas. Sin embargo, sólo unos pocos pueden hablar abiertamente de ello, y el tema se evita incluso entre amigos y conocidos. Para ello, los investigadores han desarrollado el innovador producto sanitario (Kijimea Colon Irritable PRO, disponible en farmacias), que por fin podría ayudar.

Se estima que en España cerca del 20 % de la población padece regularmente de diarrea, dolor abdominal, flatulencia o estreñimiento. Lo que muchos no saben: si las molestias se producen de forma recurrente, suele esconderse el síndrome de colon irritable detrás. En este caso, un producto sanitario desarrollado y probado para combatir estos síntomas (Kijimea Colon Irritable PRO, disponible en farmacia) puede ayudar.

#### Lo que revela la ciencia

Hoy en día, los científicos parten de la base de que una barrera intestinal

dañada suele ser la causa de las dolencias intestinales recurrentes. Incluso la más mínima lesión en la barrera intestinal puede hacer que los agentes patógenos y las sustancias nocivas penetren en la pared intestinal, irriten el intestino y causen inflamación. Las consecuencias son múltiples: diarrea recurrente, a menudo acompañada de dolor abdominal, flatulencia y, a veces, estreñimiento. Basándose en estos resultados, los investigadores han desarrollado el producto sanitario Kijimea Colon Irritable PRO. Las bifidobacterias únicas de la cepa HI-MIMBb75 (contenidas

exclusivamente en Kijimea Colon Irritable PRO) se adhieren a las zonas dañadas de la barrera intestinal, como un parche protector. La idea es que, bajo este parche, la barrera intestinal puede regenerarse, las molestias intestinales pueden desaparecer.

#### Lo que demuestra un estudio

Un estudio a gran escala sobre el colon irritable ha demostrado recientemente la eficacia de Kijimea Colon Irritable PRO para tratar la diarrea, el dolor abdominal, la flatulencia y el estreñimiento. El factor decisivo: la calidad de vida de los afectados también mejoró significativamente, por lo que lo recomendamos.

Pruebas científicas concluyentes para una dolencia real muy común.

En su farmacia: Kijimea Colon Irritable PRO (CN-195962.1) **SKIJIMEA** www.kijimea.es

La ima gen representa a un afectado,

Kijimea Colon Irritable PRO cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios. Se requiere un primer dia gnó stico mé dico del colon irritable. CPSP21238CAT

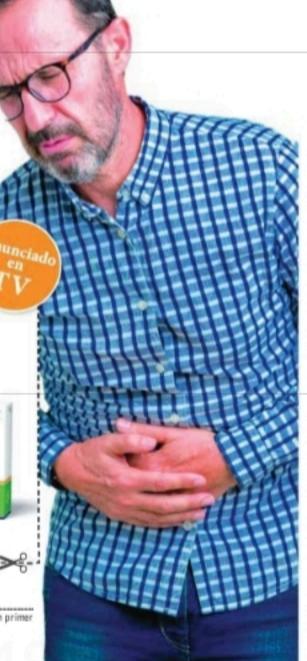

22 INTERNACIONAL Lunes. 19 de septiembre de 2022 • LA RAZON

# Día 208 de la Guerra en Europa



#### Vladislay Inozemtsey

esdelos primeros días de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania, muchos observadores empezaron a explicar su asalto citando una «obsesión» en la que el presidente ruso cayó por el colapso del Imperio Soviético que durante muchos años quiso restaurar. En gran medida, estoy de acuerdo en que su movimiento fue irracional, pero parece que su motivación era un poco más complicada -y, de hecho, no es única para los líderes de las grandes potencias-.

Para Putin, Ucrania ha sido un caso muy personal -y el presidente ruso es, de hecho, alguien que mira los acontecimientos en curso de una manera muy personal (en 2011, cuando yo, entre varios otros expertos rusos, fui invitado a Novo-Ogaryovo para «discutir» los artículos que «escribió» a raíz de la campaña presidencial de 2012 y le preguntépor qué se refería continuamente al legado de los años 90 y si haría lo mismo en 2018, cuando millones de rusos que nunca vivieron esos tiempos acudirán en masa a los colegios electorales, respondió con frialdad que, cómo no puede olvidar esos tiempos, los recordará una y otra vez).

En 1991, Ucrania se convirtió en el principal obstáculo para la firma del recién redactado Tratado de la Unión que pudo mantener viva la URSS en alguna versión: fue el momento en que Putin vio por primera vez tambalearse su carrera en el KGB alserdespedido de Alemania Oriental y obligado a

regresar a San Petersburg o. Más tarde, Ucrania se ha convertido en un ejemplo semin al de creación de una democracia (tal vez una oligárquica, pero no importa) en el espacio postsoviético, y Putin odia los procedimientos democráticos, ya que no solo perdió el país que admira ba debido a la democratización, sino que su carrera volvió a descarrilar en 1996 cuando su jefe, el entonces alcalde de San Petersburgo, fue destituido en otras elecciones democráticas. Mástarde, cuando Putinse instaló como presidente de Rusia en una transición de poder gestionada, se vio sorprendido por las elecciones ucranianas de 2004, ya que el pueblo rechazó dos veces al candidato que había e legido para la presidencia.

Desde entonces, todo estaba predestinado. Hacer que Ucrania rinda cuentas se convirtió en su sueño y misión. Desde las «guerras» del gas de 2006, pasando por la reinstalación de Yanukovich en 2010 y la anexión de Crimea como precio por otra reOpinión

# Las obsesiones de las grandes potencias

Los rusos cesarán por completo sus asaltos contra Ucrania solo cuando Putin y su banda abandonen el despacho del Kremlin



No es una guerra

de Rusia, sino de Putin,

y terminará con él

Un soldado ucraniano sobre un carro de combate ruso en Járkiv

vuelta, hasta las agresiones de 2014-2015 y George Bush Jr. Todo el mundo puede re-2022, Putin intentó no restaurar la Unión Soviética (pudo tener éxito de manera muy visible anexionando el problemático Kazajistán en enero de 2022), sino declarar un triunfo del autoritarismo sobre la democracia, dela «rusidad» sobre el «provincialismo». La guerra en curso -la que Rusia empieza a

perder ahora- es una guerra que se libra no por nuevos territorios o cambios geopolíticos; es simplementeunaguerra que Putin necesita para reconfortar sus comple-

jos personales y para asegurarse de lo ilimitado de su alcance y sus poderes. Por lo tanto, no es una guerra de Rusia, sino de Putin, y terminará como él.

No obstante, lo que me gustaría añadir es que uno puede ser testigo de un desarrollo muy similar en los movimientos de otragran potencia - me refiero al caso de EE UU bajo

cordar su aventura iraquí orquestada por ungrupo de sus aliados cercanos como Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeldy Dick Cheney. Todos ellos llegaron por primera vez a Washington DC a principios de la década de 1970, cuando la mayor superpotencia sufrió unahumillante derrotaen Vietnamysujefe,

el presidente Nixon, fue expulsado de la Casa Blanca. En ese momento, estos jóvenes patriotas estadounidenses se vieron obligados a abandonar los pasillos

del poder y no volvieron hasta finales de la década de 1980 con el presidente George W.H. Bush. Esta vez, vieron el restablecimiento del poderío de Estados Unidos al ganar la Guerra Fría y liderar una fuerza de coalición contra Irak que invadió Kuwáit. Pero en 1991-1992 la misión no se «cumplió»: Saddam Hussein consiguió mantenerse en el poder, yel mayor de los Bush fue derrotado por el joven candidato demócrata, Bill Clinton, que una vez más consiguió enviar a sus estados de origen a un grupo de republicanos demasiado entusiastas.

Asíque cuando George Bush Jr. fue elegido presidente en 2000, el destino de Saddam se decidió de la misma manera que el de Ucrania en 2012, cuando Putin volvió al Kremlin. Aunque Irak no ha estado involucrado en ninguna actividad terrorista, pronto se convirtió en el principal objetivo de la «Guerra contra el terror». El tiempo se estaba agotando para el equipo de Bush (es curioso, pero

> DonaldRumsfelden2002se acercaba exactamente a la misma edad que tienen Vladimir Putin o Nikolay Patrushev en estos días), y no había otra alternativa que terminar lo que se ha dejado inconcluso antes. Las dos diferencias importantes de la aventura estadounidense en comparación con la actual rusa fueron que Washington consiguió crear la «Coalición de los dispuestos», que por cierto también incluía a España; y que las fuerzas estadounidenses pudieron recorrer todo el camino hasta Bagdad tomándolo en 20 días y perdiendo solo 139 militares estadounidenses -pero en unsentidomás general prevalecen lassimilitudes:tanto en el caso estadounidense como en el ruso las fuerzas de ocupación se vieron o se veránobligadas aretirarse, y el coste de la guerra lo pagarán varias generaciones venideras.

Por supuesto, en las sociedades totalitarias y en las democráticas las obsesiones y fobias de sus líderes tienen diferente precio y causan diferentes resulta-

dos finales -pero lo que se puede decir con seguridad es que la guerra iniciada por un grupo de personas contra un país que no hizo ningún asalto a la nación agresora, nuncapuede ser terminada por los mismos señores que la desencadenan. Por lo tanto, en el mismo sentido en que las fuerzas estadounidenses abandonaron Irak bajo el presidente Obama, y Afganistán bajo el presidente Biden, los rusos cesarán por completo sus asaltos contra Ucrania solo cuandoel presidente Putiny subanda abandonen su despacho del Kremlin. Occidente no debe engañarse a sí mismo pensando que hay otra oportunidad para poner fin al conflicto más sangriento de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Vladislav Inozemtsev es a se sor especial del Proyecto de Estudios de los Medios Rusos de MEMRI, fundador y director del Centro de Estudios Post-Industriales con sede en Moscú

INTERNACIONAL 23 LARAZON • Lunes, 19 de septiembre de 2022

# Radar



EE UU

# El envío de inmigrantes a bastiones demócratas

Los estados republicanos de Texas, Florida y Arizona aumentan el traslado de «sin papeles» a la costa Este del país

V. Jaklitsch. WASHINGTON

A falta de siete semanas exactas para las decisivas elecciones de mitad de mandato, en las que demócratas y republicanos se juegan el control de ambas Cámaras del Congreso, la llegada masivade inmigrantes ilegales a Estados Unidos se está utilizando como moneda de cambio entre rivales políticos. Los gobemadores de Florida, Texas y Arizona -Ron DeSantis, Greg Abbott y Doug Ducey- critican desde hace semanas con dureza las políticas implementadas desde la Casa Blanca por el presidente estadounidense en esa dirección, pero sus acciones es-

palabras. Miles de personas en situación irregular están siendo trasladadas en autobuses e induso en vuelos fletados por autoridades estatales desde Florida, Texas y Arizona hacia la Costa Este de EEUU. La sgrandes ciudades y sedes del poder político y económico del país, Washington y Nueva York, así como Chicago están desbordadas con la reciente llegada de miles de migrantes de sprotegidos procedentes de la zona fronteriza con México.

La residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington y Martha's Vinyard, la acau dalada zona vacacional por excelencia entre la élite estado-

tán yendo mucho más allá de las uniden se situada en Massachusetts, se han convertido esta última semana en el centro de la última disputa partidista. Solo en la primera parada, los autobusestrasladaroneljuevesamás de 100 personas de Colombia, Cuba, Guyana, Nicaragua, Panamá v Venezuela.

«En Florida nos tomamos muy en serio lo que está sucediendo en la frontera sur. No somos un estado santuario y con gusto facilitaremos el transporte de inmigrantes ilegales a las jurisdicciones santuario», denunció el gobernador de Florida. Ron De Santis es uno de los mayores detractores de las políticas migratorias de Biden y máximo impulsor de recientes medidas Migrantes recién llegados a la lujosa isla de Martha's Vineyard

de provocación. Lo cierto es que Floridarecibió cerca de 12 millones de dólares para transportar a «extranjeros no autorizados» fuera del estado, mientra ssugobernador asegura que los vuelos con migrantes a Martha's Vineyardforman partede una iniciativa para «transportar inmigrantes ilegales a destinos santuarios».

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre calificó el proceder de los gobernadores republicanos de «ardid político cruel y premeditado», mientras que el gobernador de California, el también demócrata Gavin Newsom, aña dió que la práctica de «transportar a familias, incluidos niños, hacia las fronteras estatales bajo falsos pretextos es moralmente reprobable, pero también podría ser ilegal».

Elambiente de la exclusiva i sla de Martha's Vineyard ha cambiadomucho en recientes semanas. Cientos de person as enviadas desde los estados fronterizos del sur, llegan con lo puesto sin ni siquiera hablar el idioma. Tampoco saben a dónde van ni cómo han llegado hasta allí.

«Les prometieron que tendrían trabajo y casa», explicó Elizabeth Folcarelli, di rectora de la organización sin ánimo de lucro Servicios Comunitarios Martha's Vineyard. Cuando estaba a punto de terminar su jornada laboral, Folcarelli vio aparecer frente aell aun grupo de 40 venezolanos con equipaje, mochilasyunas carpetas rojas de su

Cientos de migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela, han sido engañados desde sus países de origen, recorriendo apie un sinfín de desafíos hasta terminarsi endo atendi das en albergues ya desbordados, recibiendo alimentos, atención médica e información sobre dón de encontrar trabajo.

«Biden yel 'zar de la frontera' Harrisse niegan a reconocer las consecuencias de sus políticas defronteras abiertas. Texas está trayendo la frontera a su patio trasero para aliviar a nuestras comunidades abrumadas. Ya es hora de arreglar esta crisis», señaló el gobernador de Texas, Greg Abbott.

# Opinión

# Petro oxigena a Maduro

# Alejandro G. Motta

a petición que realiza el presidente colombiano, Gustavo Petro, a Nicolás Maduro para que sea garante en las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) resulta desconcertante. No es un secreto que Venezuelaha sido, desde Hugo Chávez, un refugio ideal para las guerrillas colombianas que históricamente han operado en la frontera colombo-venezolana. Por tanto, la petición supone alimentar la convivencia entre ambos gobiernos y los guerrilleros, en ningún caso, un intento por desmovilizar a los irregulares armados.

Para que un «garante de paz» sea eficiente necesitaría en primer lugar gozar de legitimidad. El hecho de que el chavismo mantenga canales de comunicación con el ELN no significa que Maduro y sus acólitos cuenten con las credenciales paratamaña empresa. De hecho, la mediación resultaría contraproducente considerando la parsimonia e incluso alianza entre el régimen

# Venezuela ha sido un refugio ideal para guerrillas colombianas

autoritario de Caracas y la sfuerzas rebeldes que tanto daño siguen haciendo. De ese proceso de negociación llevado por Maduro no puede esperarse otra cosa que el reacomodo y la oxigenación del ELN y de todo el andamiaje de corrupción, minería ilegal, narcotráfico y secuestro que abiertamente opera en territorio colombiano y venezolano, especialmente el fronterizo. Además, el gesto de Petro le «lava la cara» a Maduro brindándole la oportunidad de convertirse nuevamente en un jugador influyente en América Latina. Como erade esperar, Maduro aceptó de manera inmediata.

El entendimiento acelerado entre el Gobierno colombiano y el chavismo quizás genera cierto alivio para comerciantes de ambos países; sin embargo, tanta simpatía y sinergia desbordada no deja de generar cierta suspicacia considerando el lamentable prontuario de Maduro y de sus acólitos.

**El dato** 

34,6%

subirá el precio de la luz este lunes

El precio medio de la luz para los clientes de tarifa regulada

vinculados al mercado mayorista sube este lunes hasta los 261,99 euros megavatio hora, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía. 68,96 euros recibirán las gasistas de compensación



La empresa



Iberdrola sigue ampliando su red de cargadores para coches eléctricos. Gracias a su impulso, la compañía energética ha llegado ya a más de 900 ubicaciones distintas de España, según ha informado en un comunicado de prensa.

La balanza



#### Podemos, socio del Gobierno del PSOE, considera que

la negociación de los
Presupuestos Generales del
Estado para el año que viene
está «muy atascada» y ha
pedido a los socialistas pisar el
acelerador «con valentía» para
avanzar en las reformas.



#### Josep Sánchez Llibre,

presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, ha apoyado subir más el salario mínimo interprofesional en España, pero pide al Gobierno que sea pactado con los empresarios: «No puede ser una decisión unilateral».

R. L. Vargas. MADRID

o es la principal razón de que el coste de los alimentos se haya disparado, pero tampoco ayuda a mantenerlos contenidos. Enpleno pulso conlos ministerios de Trabajo y Consumo para evitar que setopen los precios o se les imponga de algún modo una cesta básica a coste limitado, la distribución denuncia que, en el último año o año y medio, las diferentes administraciones públicas, aunque principalmente la central, han impulsado una treintena de normas y costes regulatorios que, al final, son imposibles de asumir por completo por las compañías en sus márgenes y acaban repercutiendo en lo que pagan los consumidores finales.

Como explican fuentes del sector, aunque muchas de estas medidas pueden ser positivas, lo que no es comprensible es el «timing» que se está sigui endo para aplicarlas. «Compartimos los objetivos, pero habría que ser sensibles a que la alimentación está teniendo el mismo problema con el incremento de precios que los demás», aseguran. Por eso, en la reunión que mantuvieron la pasada semana con los ministros de Trabajo y Consumo, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, respectivamente; la industria expuso la necesidad de revisar los tiempos y plazos de aplicación de algunas medidas todavía no en vigor pero que están a punto de hacerse efectivas. El Ejecutivo, por ejemplo, tiene la intención de que el nuevo impuesto que grava los envases de plástico no reutilizables entre en vigor el 1 de enero de 2023. Y la cadena agroalimentariaya leha advertido de que, si lo hace, el coste de la nueva medidalo acabarán pagando en parte los consumidores. El

Las administraciones han acordado 30 normas en algo más de un año pese a la mala coyuntura y que repercuten en los precios de los alimentos

# El Estado acribilla a costes extra a la distribución



Precios en un lineal con productos frescos en un supermercado

El sector no cuestiona el fondo de lo aprobado, sino los tiempos dada la mala situación económica tipo impositivo del nuevo gravamen es de 0,45 euros por kilo. Un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Federaciónde Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) calcula que la nueva tasa tendrá un impacto de 300 millones de euros. Otras medidas aprobadas, como el incremento del 10% al 21% del IVA en las bebidas azucaradas, ya handejado notar sus efectos en los precios. El INE ya destacó en enero de 2021 cómo este incremento impositivo fue uno de los responsables de que la inflación subiera

del 0,4% al 0,5% en enero del año pasado, el mes en que entró en vigor. Tambiénel reciente en durecimiento de la fiscalidad de los sistemas de refrigeración a través de la modificación del impuesto de gases fluorados ha tenido efectos en los costes de las compañías. LARAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022

ECONOMÍA 25

# Opinión

# El cártel de Díaz y Garzón

#### Erik Montalbán

n simple vistazo a San Google bajo las palabras «cártel pactar precios multa» en el campo de búsquedas basta para comprobar que NO se puede. Las empresas NO pueden pactar precios, porque eso atentaría

contra la libre competencia, lo diga Yolanda Díaz o el Papa de Roma. «El Supremo confirma una multa histórica a fulanito por el cártel de precios», «La CNMC multa con chiquicientos millones a no sé cuantas empresas por pactar precios», «Multamillonaria al cártel de la chatarra o de lo que sea por acordar precios»... Y así podríamos seguir todo el día. Vamos, que no puede ser. Y lo que no puede ser, no puede ser y a demás es imposible. Que sí, que ir en los tiempos que corren al «súper» termina diez de cada diez veces en un palo importante, que no baja de 50 euros ya ni aunque uno lleve media cesta de esas que caben cuatro cosas. Que sí, que la vida está cada día más «achuchá»

y los sueldos no dan ni para pipas. Pero de ahí a que las grandes empresas de distribuciónvayan a ponerse de acuerdo con el Gobierno para «topar» -ese verbo pseudoinventado que tan de moda está últimamente- el precio de los alimentos básicos, hay un mundo. Eso, le pe se a quien le pese, se llama cártel. Y no se puede. Aunque algunos no se enteren o hagan como que no se enteran con tal de copartitulares. La RAE sí que lo tiene claro como el agua: «Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial». Blanco y en botella... Aparte de que los que se empeñan en

dar la matraca con el asunto no son ni siquiera los que tienen que decidirlo. Que yo sepa, el precio de los alimentos poco o nada tiene que ver con las competencias del Ministerio de Trabajo, pero ahí sigue Yolanda erre que erre, aunque ahora recule y diga que sólo es una sugerencia. Con su camarada Garzón de carabina, mandando listas a los supermercados de cómo tiene que ser la cesta de la compra «saludable y asequible»:huevos camperos, pescado azul y nada de carne roja ni platos preparados. De momento, que sepamos, no ha añadido el bogavante, solomillo y foie con el que agasajó a los invitados de su enlace matrimonial. Mejor no dar ideas.

Con el agravante, según denuncian, de que se trata de una medida «que no se aplica en la mayor parte de la Unión Europea».

Y es que, como denuncia el sector de la distribución, la obsesión del Gobierno por adelantarse a los plazos fijados por Bruselas para la entrada en vigor de algunas medidas también les está pasando factura. Así, denuncian que el Ejecutivo se ha fijado objetivos y medidas de reutilización de envases «inéditos en Europa y fuera de las directivas», así como «metas y normas de prevención de envases másalládelasdirectivaseuropeas, como la prohibición de vender frutas y hortalizas enteras a granel»; y la nueva obligación para los distribuidores de tener que informar a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de todoslosproductosque comercializan, otra medida que, según el sector de la distribución, iría más allá de lo establecido en las directivas europeas y del concepto de productor. También se han impulsado requisitos de etiquetado que, según aseguran, están desarmonizados respecto a los criterios de la Unión Europea

### Normas autonómicas

Pero no sólo la administración central ha impulsado en los últimos meses medidas que han incrementado los costes del sector a pesar de la difícil coyuntura económica. A nivel autonómico y local también se han aprobado normas como adaptaciones desarmoniza das de normativas de residuos, plásticos y envases o de protección al consumidor, así como adaptaciones desarmonizadas de normativas de residuos, plásticosy envases, así como nuevos impuestos para las grandes superficies aprobados por algunas autonomías o sobre el comercio electrónico que, según el sector, impactan en sus costes.

# La revisión de precios fracasa y la construcción se desangra

Los tres decretos del Gobierno no compensan la escalada de costes del 33%

R. L. V. MADRID

La construcción se desangra y asegura que nadie lo impide. Según el último análisis de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), los costes de ejecución de las obras se han disparado un 33% por el incremento de los precios de las materias primas. Las compañías, como dice el secretario general de la CNC, Mariano Sanz, «pierden dinero a raudales». Y los tresdecretos aprobados por el Gobierno para revisar los precios y compensar estos incrementos de costes no han tenido hasta ahora apenas efecto, añade. «Pedimos ayuda hacemás de un año y nada. Casi ni un euro enrevisión de precios», se lamenta.

La ruinade la construcción empezó con la pandemia y se ha prolongado con la guerra de Ucrania. «En 2021 hubo subidas de precios fuera de lo normal», explica Sanz. Los cuellos de botella provocados porlavertiginosarecuperación de la economía tras la pandemia pusieron contra las cuerdas la cadena de suministros y la producción fabrily dispararonlos costes. Para tratarde en mendarlo, el Gobierno aprobó un decreto ley, el 3/2022, pararevisar los precios de los contratos de obrapública adjudicados en 2020 y ajustarlos a la nuevarea-

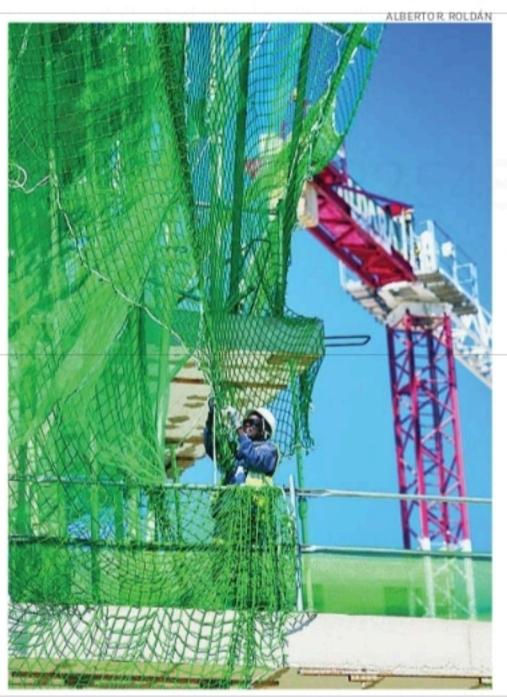

Los costes de materiales de construcción se han disparado

lidad de la inflación. Sin embargo, el secretario general de CNC asegura que la medida, aunque tenía buena intención, incluía «condiciones tan exigentes para tener derecho a la revisión de precios» que muy pocas empresas se beneficiaron. Una rigidez que achaca no al Ministerio de Transportes, Movilidady Agenda Urbana (Mitma), sino al de Hacienda, encargado final de autorizar al decreto.

El Ministerio afirma que el sistema funciona y que las actualizaciones se están aplicando

Tras el fracaso de este primer decreto, y dado que en 2022 las subidas de precios de los materiales se acentuaron tras la invasión de Ucrania, se aprobó otro, el 6/2022, que prorrogaba la revisión deprecios a este año. Pero, de nuevo, se mantuvieron las condiciones restrictivas para acogerse a él y más del 90% de las empresas quedaron fuera, añade Sanz. El 1 de agosto se aprobó un tercero que, según Sanz, «nos lleva otra vez al primero, con lo que, básicamente, se reproduce elinicial, con condiciones muy restrictivas».

La consecuencia de esta sucesión de decretos fallidos es que «ha pasado un año con mínimas revisiones y el último estudio de indica que los costes de obra han subido un 33%, frente al 22% del anterior, con la consecuente pérdidade dinero para las empresas», explica Sanz. La consecuencia es que «las obras se abandonan, no se licita a obras nuevas», advierte el directivo de la CNC.

El cóctel de altos precios y paralización de obras ha inoculado el temor a la extinción de empresas en el sector, según advierte el directivo de la CNC.

DesdeelMitma, sin embargo, la percepción difiere. Aseguran que la política de revisión de precios ha sido «clave para evitar que se paralizasen y para ayudar a que se reactiven cientos de obras en ejecución en España ante la escalada del coste de las materias primas». Como ejemplo, a seguran que los contratistas de Adif «están solicitando la revisión de precios de formageneralizada, y se está aplicando, y la Dirección General de Carreteras también está registrando muchas solicitudes». El ministerio dice que no se están registrado problemas significativos ya que, más allá del normal devenir de la actividad, no se están paralizando o rescindiendo los proyectos en ejecución.

26 ECONOMÍA

Lunes. 19 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

# Miles de alemanes se quedan sin contratos de energía por los altos precios

E.On rescinden los acuerdos de forma unilateral. La alternativa, irse u otros más caros

#### Rubén G del Barrio, BERLÍN

Muchos clientes de la eléctrica alemana E.On están recibiendo cartas en las que, sin previo aviso, se les notifica la rescisión de su contrato. «Todos los proveedores se enfrentan a una situación históricamente única en los mercados de la energía -se a segura en la misiva-. Las tarifas se revisan continuamente, por lo que desafortunadamente tenemos que dar por finalizado su contrato». La única opción que E.On ofrece a sus clientes es cambiar a una tarifa significativamente más cara, volver al servicio básico o cambiar de proveedor. En un momento en el que Alemania se anota una alta

inflación y los precios de la gasolina están por las nubes, la decisión delacompañía estáponien do en apuros a muchos usuarios.

No es la primera vez que en los últimos meses pequeños proveedores de electricidad rescinden contratos de forma unilateral, pero sí la primera en que esta decisión está comandada por ungigante de la energía. La rescisión del período del contrato es legalmente correcta, como aseguró el defensor del consumidor Matthias Moeschler en una entrevista concedida a la televisión alemanantv. Sin embargo, la decisión de la eléctrica está sorprendiendo en numerosos ámbitos. «¿Por qué una empresa con tan buena reputación no regula los precios en lugar de dar este aviso?», se pregunta. Según Moeschler, un cliente afectado que pagaba alrededor de 25 céntimos por kilovatio hora, a partir de ahora tendrá que pagar unos 80 céntimos con la alternativa que se le ofrece. Una subida que, según este defensor del consumidor, es excesiva.

Las asociaciones alemanas de consumidores están alertando de



Dos operarios trabajan en la fachada de un edificio con el logo de E.On

que, además de E.On, otro gran proveedor está dando de baja a los clientes, en este caso de gas. Se gún Moeschler, al rededor de 20 proveedores rescindieron contratos de electricidad y gas antes del final del plazo; algo que, según estas asociaciones, es inadmisible. Casi un millón de clientes se han visto afectados, en su mayoría con sus contratos de electricidad.

Hasta el momento, E.On, no se ha referido al número concreto de afectados. Solo un portavoz de la compañíahizo unas declaraciones a nty, en la mismalínea que las cartas enviadas a los clientes. «Los precios de adquisición de energía en los mercados se encuentran en un nivel históricamente alto, a veces con fuertes fluctuaciones -explicó-. E.On no da ningúnpaso a la ligera, pero nos estamos viendo obligados a hacerlo por la situación única del mercado y por supuesto, ofrecemos a estos clientes la oportunidad de cerrar un nuevo contrato con nosotros bajo las condiciones actuales del mercado».

Moeschler, sin embargo, dice que «los clientes no pueden defenderse». Lo único que les queda es buscar un nuevo contrato. En el mercado alemán hay compañías que ofrecen una garantía de precio de unos 40 céntimos el kWh. Además, y en caso de cancelación antes de final de plazo, Moeschler aconseja que se haga una reclamación aunque, debido al elevado número de denuncias, se tarda unas seis semanas hasta que se abre el procedimiento de arbitraje. Sin embargo, algunos clientes no pue den aceptar ofertas alternativas, por ejemplo, si el precio del nuevo contrato es de diez a veinte veces más caro que el valor anterior. Una pista de hielo de Ludwigshafen, por ejemplo, está desesperadamente a la búsqueda de un contrato de conexión alternativo porque, según sus declaraciones, los gastos de electricidad serían de entre 50.000 y80.000 euros en lugar de los 10.000 euros anteriores. «Esto no es económi camente viable y resultaría en

la quiebra del club», advierte.

VALUE DEL AZAHAR CAPITAL SICAV S.A.

De conformidad con los Acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad VALLE DEL AZAHAR CAPITAL SICAV, S.A., de fecha 17 de agosto de 2 022, así como los artículos 319 y 346 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se han adoptado por unanimidad, entre otros, los acuerdos siguientes.

La derogación integra de los actuales Estatutos Sociales y la aprobación de un nuevo texto refundido de acuerdo con la normativa de aplicación, modificando su objeto social, siendo el nuevo objeto social el siguiente:
 La sociedad tendrá como objeto social (Códigos CNAE 64.20 y 41.10):
 a) La adquisición, tenencia, administración, dirección y gestión de títulos, acciones, participaciones sociales, o cualidad de morrosopara de

a) La adquisición, tenencia, administración, dirección y gestión de títulos, acciones, participaciones sociales, o cualquier forma de representación de participación en el capital de entidades mercantiles, así como de obligaciones, canjeables o no, bonos comerciales, partes de fundador, bonos de disfrute, valores mobiliarios de renta fija o variable, admitidos o no a cotización en bolsas oficiales, de rechos de suscipición de sociedades españolas o extranjeras, incluidos bonos y pagarés del Tesoro, Deuda Pública, letras de cambio y certificados de depósito, todo ello con plena sujeción a la legislación aplicables, y exclusión expresa de las actividades reguladas por la legislación de los mercados de valores e Instituciones de Inversión Colectiva.

"b) La cómpra, venta, administración, arrendamiento y explotación, bajo cualquier forma o modalidad, de fincas nústicas o urbanas y la realización de toda clase de operaciones inmobiliarias incluido el asesora miento en esta materia. Queda excluido el arrendamiento financiero activo y aquellas actividades que, hallándose sujetas a legislación especial, requieran unas formalidades o requisitos distintos a los que recine esta Sociedad. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desamolidadas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante latitularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Si la realización de las anteriores actividades requiriese la obtención de licencia, autorización administrativa, concesión o cualquier otro título habilitante, la Sociedad no comenzará a desarrollarlas hasta el momento en que obtença la correspondiente licencia, autorización administrativa, concesión o título habilitante. Si la

concesión o cualquier otro título habilitante, la Sociedad no comenzará a desarrollarlas hasta el momento en que obtenga la correspondiente licencia, autorización administrativa, concesión o título habilitante. Si la realización de las anteriores actividades estuviera reserva da a quienes debieran ostentar un determinado título profesional, las mismas serán realizadas en la Sociedad a través de persona que estuviera en posesión del correspondiente título profesional.

Dich as activida des podrán ser realizadas tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación de objeto social de en el plazo de un mes ejercer su derecho de separación, conforme al artículo 348 de la Ley de Sociedades de Capital, procediéndose a su ejecución una vez finalizado el mismo sin haberse procedido al ejercicio del derecho.

II. Reducir, tanto por unanimidad de los asistentes a dicha Junta, como por unanimidad de los accionistas

afectados que están presentes y que equivalen al 71,43% de los accionistas afectados, el capital social, con la finalida d de devolver las aportaciones a determinados accionistas, por importe de 140,00 euros, mediante la amortización de las acciones titularidad de dichos accionistas.

Con motivo del acuerdo de reducción de capital de la Sociedad, el capital social pasa a estar representado.

Con motivo del acuerdo de reducción de capital de la Sociedad, el capital social pasa a estar representado por 240.000 acciones, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 240.000, ambos indusive, lo que representa un capital social total de 2.400.000,00 €, totalmente suscrito y desembols ado, modificándose en consecuencia el artículo 5º de los Estatutos Sociales. Igualmente, y como consecuencia del acuerdo de reducción de capital de la Sociedad y la devolución de aportaciones a determinados accionistas, la suma que habrá de abonarse a los mismos será de 11,84377 euros

aportaciones a determinados accionistas, la suma que nabra de abbinarse a los mismos sera de 11,84377 euros por acción, siendo un total de 14 las acciones a fectadas. Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de la Sociedad de ejercitar el derecho de oposición durante el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 334 a 337 de la Ley de Sociedades

durante el piazo de un mes, de comormidad con lo previsto en los articulos 33 4 a 337 de la Ley de Sociedades de Capital. El acuerdo de reducción de capital será ejecutado una vez finalizado el plazo para el ejercicio del derecho de oposición de los acreedores previsto en el artículo 33 6 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Mad rid, a 12 de septiembre de 2022 D. Enrique Hernan dis Moreno Ad ministrad or Solida rio ASTARA MOBILITY, S.L. (Sociedad Absorbente)

AUTOMÓVILES NIPONES 3, S.L.U., PROTON IBERIA, S.L.U., BERDAI XII, S.A.U., (Sociedades Absorbidas)

Se publica, de acuerdo con lo dispuesto el artículo 43 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales, que la Junta General de socios de Astara Mobility, S.L., y e Socio Unico de Automóviles Nipones 3, S.L.U. Proton Iberia, S.L.U., y Berdai XII, S.A.U., han acordado, con fecha 21 de julio de 2022, la fusión mediante la absorción de Automóviles Nipones 3, S.L.U., Proton I beria, S.L.U., y Berdai XII, S.A.U., por parte Astara Mobility, S.L., con la consiguiente disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y el traspaso en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión; así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde el último anuncio de fusión:

En Madrid a 28 de julio de 2022.- B Secretario del Conse jo de Administración de Astara Mobility, S.L., el representante persona física de Astara Mobility, S.L., Administradora Unica de Autom óviles Nipones 3, S.L.U., el representante persona física de Astara Mobility, S.L., Administradora Unica de Proton Iberia, S.L.U., y el representante persona física de Astara Mobility, S.L., Administradora Unica de Proton Iberia, S.L.U., y el representante persona física de Astara Mobility, S.L., Administradora Unica de Berdai XII, S.A.U., D. Salvador Bautista Enciso, D. Jaime Gorbeña Yllera, D. Ignacio Enciso Merino y D. Ignacio Enciso Merino, respectivamente.

#### AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 12 de septiembre de 2022, se ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle de las parcelas RC.2.1 y RC.2.2 del Sector Residencial SUP.R2 de Torrejón de Ardox. Lo que se hace público para general conocimiento, por plazo de UN MES, al objeto de oir reclamaciones, quedando el expediente de

conocimiento, por plazo de UN MES, al objeto de oir reclamaciones, quedando el expediente de manifiesto en el Departamento de Urbanismo y en la página web municipal para que pueda ser examinado por cualquier interesado y formularse las alegaciones que procedan.



Financieros y Societarios Agrupados

27



28 ECONOMÍA

Lunes. 19 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

# Agricultura

# Opinión

# El FEGA debe ponerse la pilas

#### César Lumbreras

n el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, van atener que ponerse las pilas. Luis Planas ha decidido concentrar en él, que ha cambiado de máximo responsable hace poco, la tarea de diseñar la aplicación de la mayoría de las reglas del juego de la nueva PAC que se aplicará en España a partir del 1 de enero de 2023, pero que ya afectarán a las siembras que se realicen en las próximas semanas. Urge que se despejen las dudas, que son muchas, sobre esas nuevas reglas. La semana pas ada tuvo lugar una reunión sobre esta cuestión de una delegación del ministerio con los responsables de las comunidades autónomas. El encuentro bien puede calificarse de puro trámite porque los miem-

bros del equipo de Planas no respondieron a una parte de las consultas y dudas planteadas por los segundos. Habla el ministro de hacer una campaña de información a los beneficiarios de las ayudas de la PAC para dar a conocer las reglas del juego. Loable propósito que, para ser eficaz, debe reunir dos condiciones: la primera que los del ministerio, y más en concreto el FEGA, tengan claras las cosas y sepan las respuestas a las dudas que existen; la segunda, que lo hagan conmucha rapidez porque los beneficiarios de las ayudas, especialmente los agricultores, tienen que sembrar, o por lo menos adoptar sus decisiones de siembra, ya mismo.

Eso por un lado. Por el otro, al FEGA

compete también, salvo que cambien las cosas, calcular los importes de las ayudas que se van a recibir en cada una de las explotaciones a partir del año que viene. Dejando al margen la decisión de cada uno de los beneficiarios de acogerse a los ecoesquemas que se han diseñado, que es voluntaria, la realidades que cuando se reciba esa comunicación (todo apunta a que será a principios de 2023) en bastantes explotaciones se llevarán sorpresas muy negativas, porque la cantidad de dinero que recibirán bajará mucho en relación con las cifras actuales. Planas va a tener bastante difícil explicar esos recortes a los que bien podrían comenzar a llamarse en sentido irónico «el planazo».

Ayudas

# Agricultura no despeja las muchas dudas sobre la PAC

A poco de que empiecen las tareas de sementera de cereales, los beneficiarios desconocen innumerables detalles

C. Lumbreras. MADRID

A fecha de hoy, cuando están a punto de comenzar las tareas de sementera de los cereales de otoño-invierno de la próxima campaña, los agricultores beneficiarios de las ayudas de la PAC desconocen la totalidad de las reglas del juego que deberán respetar si quieren percibir esos apoyos. Corresponde al Ministerio de Agricultura despejar la mayor parte de esas incógnitas, que hacen referencia sobre todo a los llamados ecoesquemas o ecoregímenes, instrumento de nueva creación, a través del que se van a canalizar 1.100 millon es cada año. Estos últimos tienen carácter voluntario, pero en caso de que un beneficiario de las ayudas directas decida no acogerse, el importe de las mismas sufrirá un fuerte recorte sobre los niveles actuales.

La aplicación de estos nuevos instrumentos supondrá, en primer lugar, más carga burocrática para los agricultores y ganaderos; en segundo lugar, más trabajo y carga agronómica en el campo por los nuevos requisitos que se deberán respetar; y, por último y como consecuencia delo anterior, eso se tra-

ducirá en más costes de producción, justo en unos momentos en los va están disparados.

Unade las grandes dudas que se plante an en estos momentos es si el cobro de la ayuda establecida para cada uno delos ecoesquemas servirá para compensar el incremento de costes que su aplicación supondrá. Y ahí llega el dilema, porque si el beneficiario no se a coge al ecoesquema correspondiente yasufrirá, de entrada, un importanterecorte en el montante económico que vení arecibiendo hasta ahora en su explotación en concepto de ayudas. En el Plan Estratégico de la PAC que se aplicará en España, en teoría desde el 1 de enero próximo, pero que en la práctica ya se debe respetar en las siembras que se realicen en las próximas semanas, se han diseñado nueve ecoesquemas. Los que suscitan más interés y más dudas en estos momentos previos a la sementera son los números 3,4 y 5 sobre rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano, de secano húme do y de regadío. Un porcentaje de la tierra de cultivo de la explotación, que con carácter general es del 10%, aunque en algunas zonas de baja pluviometría podría

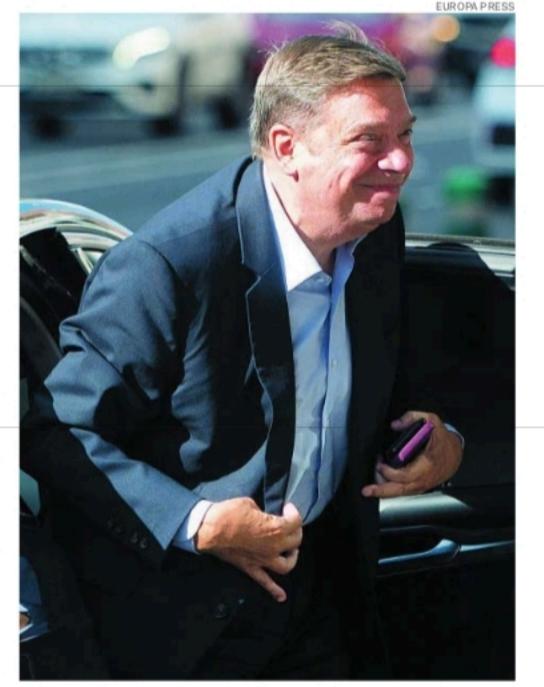

Luis Planas, ministro de Agricultura

La incertidumbre se cierne sobre todo en los llamados ecoesquemas o ecoregímenes quedarse en el 5%, deberá estar ocupada por lo que se denomina especies mejorantes, de las que al menos la mitad deben ser leguminosas. El problema que se plantea este año es que el precio de las semillas de estas últimas se hadisparado. Eso suponiendo que se encuentren, ya que hay dificultades de abastecimiento, especialmente en el caso de las vezas, con el consiguiente incremento de los costes de producción, que puede no compensar la ayuda de ecoesquemas. Son momentos de grandes dudas.

# Ucrania exporta 3,7 millones de toneladas de grano

L. R. E. LEÓPOLIS

Ucrania ha exportado 3,7 millones de cereales desde que el pasado julio se abrió el corredor marítimo por el Mar Negro, en virtud del pacto alcanzado con Rusia para el transporte del grano acumulado en sus puertos desde el inicio de la invasión rusa. Según fuentes del Ministerio de Infraestructuras ucraniano, reproducidas por el portal Ukrinform, hasta ayer habían salido a través de los puertos acordados para estefin un total de 165 cargueros con cereales. A lo largo de ayer se preveía la partida de otros diez con unas 169.000 toneladas de grano.

Elacuerdopara desbloquear las exportaciones de cereales y otros productos fue firmado el pasado julio, por separado, por Rusia y Ucrania, bajo los auspicios de Naciones Unidas y Turquía, que supervisan esos transportes.

Hasta el inicio de la invasión rusa en febrero, Ucrania exportaba hasta seis millones de toneladas de grano mensuales. El bloqueo de los transportes amenazó con precipitar una crisis alimentaria global.

Junto al grano transportado por vía marítima, Ucrania transportó en agosto 3 millones de toneladas por rutas terrestres hacia la UE.

# LARAZON presenta la nueva oferta editorial que te va a cautivar

Llévate una revista cada día con tu periódico



# Jueves

El corazón más actual con la revista Más y Más.

# Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica.

# **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista Diez Minutos.

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida, Gerona, Galicia y Cantabria.

### **GALICIA Y CANTABRIA**



Sábados Más y Más

> Domingos Diez Minutos









▶ El déficit de materias primas dificulta la llegada de recambios para el instrumental médico y la tecnología que se usan en diagnósticos y cirugía. Los laboratorios buscan aluminio para los blísters de los medicamentos

# La falta de suministros golpea ya a los hospitales

Mar Muñoz Rosario. MADRID

l sector de la Sanidad en España vive momentos de incertidumbre y temor debido a la evolución de la crisis de suministros que se viene experimentando a nivel mundial. Una de las últimas sacudidas de esta recesión fue en junio y se materializó con un déficit de jeringuillas que, entre otras consecuencias, ralentizó los esfuerzos devacunación contra la Covid-19. Sin embargo, este no seráel último estrago de la crisis.

Expertos en Sanidad aseguran que la situación amenaza con recrudecerse durante el próximo trimestre delaño, comprometiendo la viabilidad de algunas compañías y generando nuevos desabastecimientos o limitaciones significativas en la disponibilidad de instrumental médico y de los componentes electrónicos necesarios para poder fabricar, distribuir o reparar dispositivos y equipos sanitarios tanto de centros de salud como de hospitales.

De hecho, en algunos de ellos ya son recurrentes los retrasos sufridos en la reparación de sus equipos médicos, entorpeciendo el correcto funcionamiento de la actividad asistencial y, en algunos casos, amenazando la práctica de intervenciones quirúrgicas.

«La actual situación e conómica está marcada por la reducción de la disponibilidad de materias primas y componentes electrónicos, y por elincremento impredecible y sin precedentes de los costes de las materias primas, la energía y la cadenalogística de transporte, así como por los retrasos en la llegada de dichas materias primas y componentes», informan desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

Esta patronal, que representa a más de 500 empres as fabricantes, distribuidoras e importadoras, lamenta que la falta de disponibilidad de materias primas y componentes electrónicos, y el impacto del incremento de los costes en la actividad del sector están impidiendo cumplir con los plazos de entrega de los productos, lo que provoca la falta de viabilidad de muchos contratos. En consecuencia, Fenin reivindica a las administraciones públicas un «plan de choque» que priorice el correcto funcionamiento de sectores de servicios esenciales como el sanitario y permita «la flexibilización de los precios de los contratos públicos con el fin de adecuarlos a los incrementos de costes de producción que se están producien do en un entorno macroeconómico sinprecedentesy alaspotenciales reducciones de costes que se puedan producir, manteniendo el equilibrio económico-financiero de los contratos».

#### Carácter plurianual

Sin embargo, según fuentes de las empresas de tecnología sanitaria consultadaspor LA RAZÓN, la razón de fondo es otra. «Algunos contratos tienen carácter plurianual y cuando se firmaron los precios eran absolutamente diferentes a los de ahora. En esos contratos, las administraciones públicasse garantizaban que los precios fueran fijos, desvinculados del IPC o del coste de otros re cursos como la energía o el barril de crudo, por lo que, ahora, con la inflación disparada, el sector privado no puede actualizar los costes y asume la presión durante el tiem po que duren los contratos. Al no rentar el suministro delas piezas porquelo estarían haciendo a coste cero o con muy poco beneficio, muchas compañías incumplen estos contratos. Y las sanciones por incumplimiento nunca llegan a imponerse», aseguran. Además, revelan que la crisis de suministros también está propician do el intercambio de materiales entre las propias compañías del sector.

Lostentáculos de esta crisis global de suministros y sus conse-

#### La razón del déficit

- ▶La tasa de variación interanual del IPC en España en agosto del 2022 se situó en un 10,4%. La inflación acumulada en 2022 es del 5,7% desde enero. Producir tecnología sanitaria es cada vez más caro.
- ▶La tasa interanual del precio del transporte se sitúa en el 16,2% en julio, y la inflación acumulada es del 13%.
- Asistimos al periodo de mayor incremento del coste de la electricidad. El precio del megavatio-hora era de 105,99 euros/MWh en agosto de 2021 y pasa a ser de 307,80 euros/MWh en agosto de 2022 (aumenta un 190% en el último año). Una losa para los fabricantes sanitarios.
- PEn los últimos doce meses, el barril de petróleo de la OPEP ha subido un 34,13%.
- El coste por hora trabajada aumenta un 1,2% en el primer trimestre.

cuencias aparejadas no afectarán de lleno al sectorfarmacéutico. Así lo aseguran desde las dos principales organizaciones del sector: la patronal del medicamento innovador, Farmaindustria, y la patronal del medicamento genérico, Aeseg. «Tras la experiencia vivida durante los meses álgidos de la pandemia, las empresas aumentaron sus stocks de seguridad para conseguir minimizar el impacto de las demoras de materiales -es el caso del papel, materia prima necesaria tanto para imprimir el prospecto como el cartonaje; el aluminio, mineral con el que se fabrican los blísteres; o el plástico que permite fabricar los envasesque pudieran producirse a la hora de comercializar sus productos», explican a este periódico fuentes de ambas patronales.

Sin embargo, manifiestan un riesgo de asfixia eminente debido a los costes sobrevenidos de la fabricación de los medicamentos, especialmente delas materias primas y de la energía. De hecho, dos de los medicamentos más utilizados en España, el amlodipino (para controlar la hipertensión) y la simvastartina (para el colesterol) se encuentran al límite del umbral de rentabilidad.

## Precios fijos

«Las compañías de genéricos están sufriendo much a presión: absorbenel aumento de los costes de la energía o del petróleo mientras siguen operando bajo los mismos precios, los cuales son fijos y regulados a nivel ministerial. Y la mayoría de ellos está por debajo de 1,6euros», subraya Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de la Asociación Españolade Medicamentos Genéricos (Aeseg). Y añade: «Un estudio realizado por nuestra patronal en marzo de 2022 que, por fecha no tiene en consideración las consecuencias de la guerra de Ucrania ni las últimas subidas del IPC, apunta que el armonizado del impacto en los costes de fabricación para nues-



A las compañías fabricantes de medicamentos de marca también les afecta la subida de los precios de la energía. Según su patronal, Farmaindustria, esta inflación ha causado un incremento de gastos de aproximadamente 500 millones de euros a las empresas asociadas, las cuales también se ven en la necesidad de mantener los precios de sus productos debido a que el medicamento es un producto intervenido; y, enotras oca-



SOCIEDAD 31

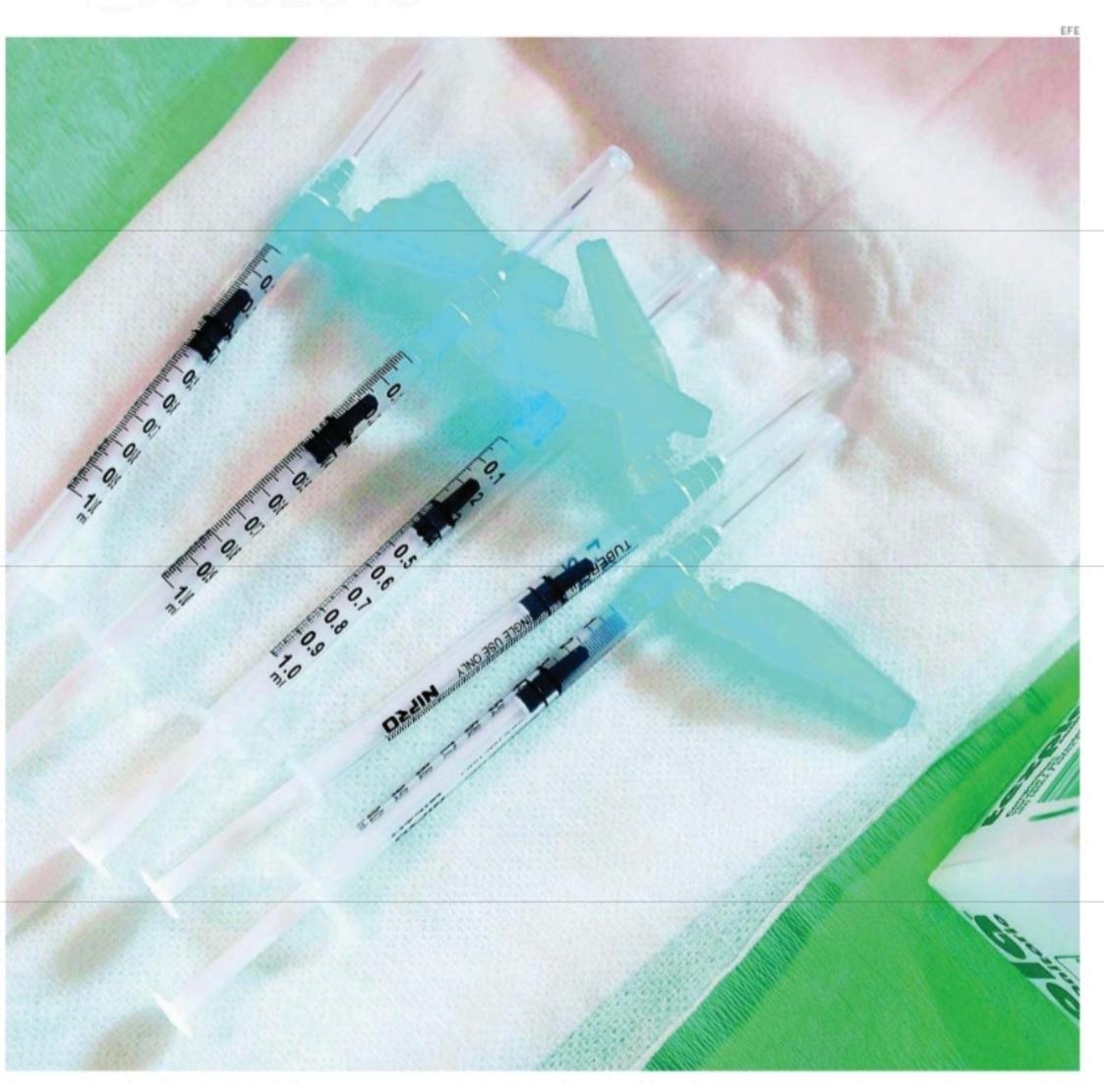

siones, deben igualar el precio de sus productos al del genérico si quieren seguir bajo financiación pública, por lo que los márgenes de beneficio son también muyestrechos.

El estudios obre la implantación industrial del sector farmacéutico en España, publicado por Farmaindustria, revelaque uno delos principales desafíos para la industria lo constituye el fuerte incremento de costes debido a la crisis energética. También señalacomo un desafío la alta dependencia del exterior en el abastecimiento de las materias primas necesarias para producir esos fármacos.

Este gran estrés debido a la guerra en Ucrania, las interrupciones relacionadas con la Covid-19, los cuellos de botella logísticos y la inflación con el que operan las compañías farmacéuticas continuarán in crescendo. La propia Comisión Europea ya ha avisado de más problemas energéticos a corto plazo tanto de precios como de posibles racionamientos. Ante esta situación Medicines for Europe, patronal que representa a la industria farmacéutica de medicamentos genéricos, biosimilares y con valor aña dido en toda Europa, ha instado en carecidamente a los diferentes gobiernos europeos a mantener el suministro de energía a las plantas de producción de

«Muchos de los medicamentos

En junio se registró déficit de jeringuillas en España

Proveedores que firmaron contratos plurianuales dilatan las entregas al dispararse los precios

La industria europea pide a los gobiernos que no corten la luz a los fabricantes de medicamentos

requieren calefacción y refrigeración altamente especializados para su producción y entrega a hospitalesy clínicas. Esto demanda un suministro continuo de energía, ya sea gas o electricidad. La fabricación de medicamentos no puede simplemente suspenderse durante unos días y volver a re anudarse. Incluso un cierre temporal de la producción exigiría un gran esfuerzo y mucho tiempo para que nuestra industria restableciera la producción debido a los desafíos técnicos relacionados con el control de temperatura, la higiene y el control de impurezas yel cumplimiento de los requisitos de buenas prácticas de fabricación», recuerda la patronal.

Opinión

Delitos sexuales

# Paloma Pedrero

a se sabe que las estadística s no son del todo fiables, pero sí nos sirven para constatar lo que quizá ya observamos, así como para callar la boca a los que creen que lo sabentodoymanipulanla realidad. Dice el INE que de los 3.196 condenados por delitos sexualesen 2021, el 97,9% fueronvarones. Sihacemos cuentas esto quiere decir que solo 67 mujeres han sido penadas por esos delitos. Hay muchas más, seguro. Como hay muchos más hombres. Pero lo importante es ver que una sociedad conuna educación obsoleta y patriarcal lleva a los varonesa cometer delitos graves que les conducirán a la cárcel, aunque no por mucho tiempo desgraciadamente, y a la soledad, esa sí que por mucho tiempo.

Porque nadie con un poco de equilibrio mental querrá tener una relación con alguien capaz de acosar, agredir o violar a otros, así como de prostituiry corromper a criaturas. Es penoso saber que las infraccionescometidaspormenores han subido en los últimos dos años. ¿Qué ha pasado? Yo no lo sé, pero de lo que sí estoy segura es que seguimos educando a los varoncitos muy malamente. La educación no se transforma al ritmo de la realidad. Y la educación arcaica transforma la realidad a peor, cuando ya sabemos que hay que educar en el desarrollo de la conciencia.

Es decir, para que los niños aprendan a comprender, a solidarizarse, amanejarsusconflictos, apriorizar lo importante, a ejercer la crítica constructiva, a valorar lo diferente, a ser buenos y libres... en el colegio les seguimos machacando con miles de horas denúmeros, nombres, normativas absurdas, deportes competitivos...Otravezenseñando cómo conseguir poder y territorio. Así se perpetúa esa cultura del balonazo a la cara del otro, del yo sé más y soy mejor, del te violo porque eres mía.

32 SOCIEDAD Lunes. 19 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

# Los plataneros de La Palma tardarán cuatro años en recuperar su actividad normal

Más de un 10% de la tierra de cultivo continúa bajo las coladas y 500 agricultores están en una situación crítica

Andrea Pérez, LA PALMA

De las 1.200 hectáreas de cultivo previo al volcán, 220 se encuentran bajo las coladas de lava. Una superficie que los agricultores quieren recuperar con la ayuda de las administraciones y volver a poner en producción, para reponer al cien por cien una de las principalesactividadeseconómicas de La Palma, que da trabajo directo e indirecto a 11.000 personas, en una isla de 85.000 habitantes aproximadamente y que aporta 135 millones de euros anuales en ingresos del exterior, según datos de los productores.

La Palma, cuya producción normal era de 140 millones de kilos anuales, el 32 porciento del plátano de Canarias, havisto mermadas sus exportaciones en 53 millones de kilospor el efecto del volcán. La isla cuenta con 5.300 productores, de los 7.300 que hay en el archipiélago, ylasuperficie decultivo es de 2.747 hectáreas de las 8.600 de todas las Islas Canarias.

Ahora mismo, un 10 por ciento de esas hectáreas están ocupadas por las coladas. «Acondicionar el terreno sobre la lava para cultivar forma parte de la historia de Canarias: sellama sorribar. Se hizo sobre las coladas del volcán de San Juan en los años cincuenta y sesenta del siglo XX y se puede hacer ahora», comenta Domingo Martín Ortega, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan).

Hay que roturar el terreno para que el agua de ri ego tenga dre naje, nivelarlo, levantar paredes o taludes para formar terrazas e incorporar una capa de sue lo de sesentao setenta centímetros con tierra fértil. «La mayor limitación es encontrar tierra de cultivo disponible, y parece que la hay», afirma Domingo Martín.

«La zona donde se obtiene la tierra hay que de jarla en condiciones adecuadas de conservación para no causar ningún daño ecológico. Se necesitan aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos de tierra de cultivo», explica el dirigente de los plataneros canarios. Esta operación podría costar unos 100 millones de euros y Asprocanquiere implicar alas administraciones, incluida la europea, en la financiación de esta reconstrucción, puesto que se trata de reponer una actividad económica que ya existía y que fue arrasada en una catástrofe natural.

### Una solución jurídica

El coste de esta operación no es el único obstáculo: hay que encontrar un a solución jurídica para la ordenación y la concentración de parcelas, negociar con los propietarios e incluso vencer la resistencia de quienes defienden proteger todas las coladas, algo que, según los plataneros «sería

El 13% de los

palmeros vive de

este sector, que

aporta al año 135

millones de euros

abusivo». «Es una zona muy extensa, son más de 1.200 hectáreas, y aquí se habla depocomás de 200 para una actividad agricola que aporta directa

o indirectamente el 30 por ciento de la economía de una isla que tienepocas alternativas», argumenta Domingo Martín.

Según sus cálculos, en el mejor escenario todo este proceso de sorriba llevaría unos cuatro o cinco años. Por el momento, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias está realizando un estudio de viabilidad técnica y jurídica que concluirá en marzo de 2023.

«Esta sería la parte más complicaday larga en la recuperación de la catástrofe volcánica. Son daños de largo plazo, con unos 500 agricultores afectados», afirma Martín.

Los daños a corto plazo se produjeron fuera de la zona de la erupción, sobre todo por la caída ince-

sante de cenizas durante tres meses, que afectaron al aspecto y a la calidad del producto y que tumbaron con su peso numerosos invemaderos, pero esta limitación y a estará corregida en la nueva cosecha que empieza ahora.

También hubo daños de medio plazo en unas 300 o 400 hectáreas queno fueron cubiertas por la lava, pero que que daron aisladas por las coladas, sin acceso viario o sin riego por la rotura de la stuberías. Hay unos 450 productores afectados por esta situación.

En esto se ha estado trabajando desde que terminó la erupción en diciembre, sobre todo el acceso al agua deriego, lo que permitirá que estas fincas estén a pleno rendimiento en el plazo de uno o dos años. Para entonces se habrárecuperado el 90 por ciento de la producción previa a la erupción, a la espera del otro diez por ciento que

> aportaría la reconstrucción de las plantaciones cubiertas por la

Gracias al agua de las desaladoras, agricultores como Francisco Calero, cuya finca

en Puerto Naosse vio directamente afectada por la imposibilidad de acceder debido alos gases, hoy está dando fruto y ha recuperado parte de su cosecha perdida. «El agua de las desaladoras es un buen agua, el problema es que la cantidad de riego es menor que de formanatural», afirma Francisco, que añade que «gracias a eso, hoy he podido recuperar algo de la cosecha».

El descenso en la producción por el volcán ha producido además un problema de oferta comercial que ha disgustado alos consumidores, admite Domingo Martín. La falta de producto canario ha elevado los precios en los estantes de los supermercados y hapermitido a labanana ampliar su cuota de mercado.



Un agricultor trabaja en la replantación de la zona de Tazacorte

Las organizaciones plataneras son conscientes de que habrá que recuperar terreno comercial y este inviemo, en el que ya se iránormalizando la producción. También lo harán los precios, aunque probablemente aún no al nivel anterior. Por eso Domingo Martín insiste en la importancia de reconstruir todas las fincas cubiertas por la lava.

No existe una superficie alternativa para nuevas plantaciones y el plátano es estratégico para La Palma y para la recuperación no solo desde el punto devista socialy económico, sino también logístico, por su implicación en el precio del transporte de mercancías.

«Todo lo que sea exportar man-

tiene el precio de los transportes», afirma Martín. Si llegan barcos a la isla a traer mercancías y no hay salidade exportaciones, los costes del transporte y, por tanto, de las importaciones aumentan.

En conjunto, según los cálculos de Asprocan, los daños causados por la erupción volcánica en el cultivo del plátano alcanzan los 100 millones de euros, incluida la pérdida de renta de los agricultores.

Aunque entre los afectados directamente «hay nervios por la incertidumbre», parece que las ayudas de las administraciones, que hasta ahora han aportado 13,5 millones de euros, se están implementando sin problemas.

SOCIEDAD 33 LARAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022

EUROPA PRESS

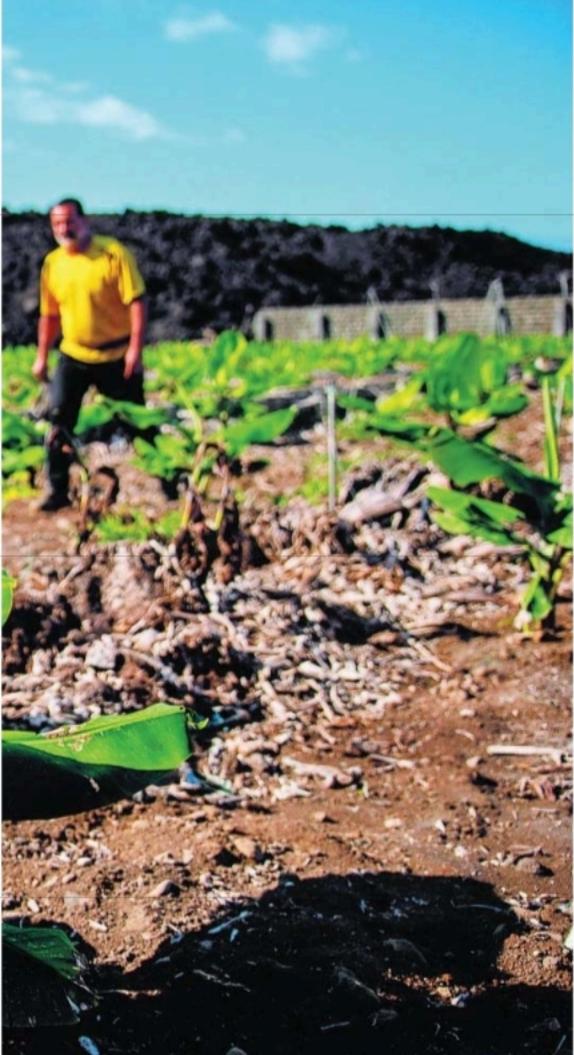

# Una erupción histórica que tuvo al mundo en vilo 85 días

Las coladas cubrieron de lava 1.180 hectáreas y generaron dos nuevos deltas

A.P. LA PALMA

Fueron 85 días y ocho horas de erupción, del 19 de septiembre al 13 de diciembre de 2021, la más larga de cuantas ha sufrido La Palma desde el siglo XV y la tercera en la historia de Canarias. Hoy, un año después, todo el mundo recuerda las espectaculares imágenes de la lava saliendo a borbotones desde la cima del Cumbre Vieja. Fueron expulsados 217 millones de metros cúbicos de materiales, según recoge Efe en función de la última cartografía en 3D realizada por el Instituto Nacional de Vulcanología de Italia y su homólogo canario, Involcán, sin contar el material depositado bajo elmaren los dos deltas que formó la lava en la costa de Tazacorte. Si esos 217 millones de metros cúbicos fueran de agua, bastarían para llenar todos los emb alses de provincias como Álava, Castellón, La Rioja o Teruel.

Los datos siguen impresionando. Y es que las coladas cubrieron de lava 1.180 hectáreas, lo que supone el 1,69% de la superficie de la isla. A su llegada al mar, la lava formó dos deltas en la costa



El volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, hace hoy un año

estáunade las playas más cotizadas para los amantes del surf en Canarias, Los Guirres, que ha pasado a la historia, pero el mar ya haformado en ellos otros pequeños arenales aún vírgenes y la vida comienza a colonizar las rocas sumergidas.

Los daños materiales, de los que aún dan buena cuenta los vecinos que no hanpodido regresar a sus cas as, fueron inmensos. Más de 7.000 personas fueron evacuadas de sus viviendas, ya que 2.329 persona s residían en el perímetro cubierto por la lava o

Los vecinos de Puerto Naos de la toxicidad que presenta el terreno laceniza, 1.676 edificaciones fueron destruidas o dañadas por las coladas. Entre ellas se encuentran 1.345 viviendas.

Ahora, 365 días después, las protestas se multiplican, sobre todo en laszon as a las que todavía no se ha podido acceder por la toxicidad que presentan algunos terrenos. Más de un centenar de vecinos de Puerto Naos, evacuado al igual que el núcleo de La Bombilladesdeeliniciodelaerupción, se reunieron ayer para mostrar su indignación e in credulidad y urgir soluciones. Consideranque ni las administraciones ni la comunidad científica han dado respuestasni alternativas ante su delicada situación y dudan de la letalidad de las concentraciones de CO2 y del origen de la semanaciones. «El 95% de los que estamos aquí no nos creemos nada de lo que nos están diciendo», criticaban los

de Tazacorte que sumaron 48 desconfian hectáre as de superficie: es el terreno más joven de España. En el mayor, de 43,4 hectáreas, cabe el Estado Vaticano entero. Debajo



33%

PRECIO MERCADO: 77,90€

IVA y gastos de envío incluidos INFORMACIÓN Y PEDIDOS 633 84 61 vivirelvino.com

# VIVIR LOTE 6 BOTELLAS

180TBLA PUGNUS RESERVA BOBAL 2017 Murviedro - DO Utiel-Requena (8,25€)

1 BOTELLA CLOS DE LÔM GARNACHA 2020 Clos de Lôm - DO Valencia (12,15€)

1 BOTELLA CERAMIC MONASTRELL BY PEPE HIDALGO 2019 Vicente Gandía - DO Valencia (25€)

1 BOTELA ÁBADÍA SAN QUIRCE 6 MESES BARRICA 2020 Abadía San Quirce - DO Ribera del Duero (10€)

1 BOTELLA LA PLANTA 2020 91 Arzuaga - DO Ribera del Duero (10€)

92

93

1 BOTELLA PAGO DE LOS CAPELLANES JOVEN ROBLE 2020 Pago de Los Capellanes - DO Ribera del Duero (12,50€)



# CyL

El Hospital de Toledo lleva la esperanza a los lesionados medulares <u>P. 37</u>

# Las caras de la noticia



Manuel Pérez Mateos Rector Universidad Burgos Crece el púmero de

### Crece el número de matriculados en la UBU.

La Universidad de
Burgos ha aumentado
su número de nuevos
matriculados en 2.700,
que elevan a casi nueve
mil el total. Sin prisa
pero sin pausa, la UBU
se consolida entre las
mejores universidades
de España.



Ángel Schlesser Diseñador

#### Padrino de la XXIV Pasarela de la Moda.

El Forum Evolución de Burgos acogerá del 18 al 20 de octubre la XXIV Pasarela de la Moda de Castilla y León, con novedades y espectaculares montajes, además de con el gran Ángel Schlesser como padrino.

# Recuperar el patrimonio para dar vida y un futuro a los pueblos

Así lo asegura el consejero Suárez-Quiñones después de participar en la reapertura de la ermita-santuario de Nuestra Señora de Manzaneda de Torio, en León



El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la procesión de la imagen de Nuestra Señora de Manzaneda de Torío

Pedro Alonso. LEÓN

l Gobierno que preside Fernández Mañueco en Castilla y León tiene entre sus prioridades dinamizar la vida cultural, social yeconómica de los pueblos. Y para ello apuesta por la recuperación del abundante patrimonio religioso, cultural e histórico del que dispone la Comunidad a lo largo y ancho del medio rural.

«Mejorar las condiciones de vida de los castellanos y leoneses, yespecialmente la delos que viven y trabajan en los pueblos, es uno de nuestros objetivos para esta legislatura», aseguraba ayer el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras participar en la reapertura de la ermita-santuario de Nuestra Señora de Manzaneda de Torío, en la provincia de León, y en la posterior procesión.

A su llegada al templo, en una mañana agradable e incluso calurosa por momentos de este último domingo del verano, el consejero era recibido por el alcalde pedáneo de Manzane da de Torío, Antonio Díez, así como por el primer edil el municipio de Garrafe de Torío, Miguel Flecha.

Después de los saludos protocolarios, todos ellos se dirigían hasta la iglesia para conocer de cerca el resultado de los trabajos que se han llevado a cabo en los últimos meses y, posteriormente, participar en la bendición del recinto acargo del rector del templo leonés César Peláez. Finalmente, se llevaba a cabo la tradicional procesión alrededor de la ermita con su correspondiente celebración litúrgica.

Suárez-Quiñones destacaba el resultado de las obras de restauración acometidas, en las que la Junta ha invertido casi 190.000 euros, y ponía en valor el compromiso y la importancia que tiene para el Gobierno de Castilla y León la recuperación del patrimonio urbano y arquitectónico de sus municipios así como su conservación para el disfrute de generaciones presentes y futuras.

«En los pueblos debemos hacer todos los esfuerzos para que los servicios públicos, las infraestructuras o el patrimonio sigan siendo un atractivo y, de esta forma, poder ayudar a mantener la vida allí y luchar contra la despoblación», apuntaba el consejero..

La emita-santuario se encuentra en el exterior del casco urbano de la localidad perteneciente al municipio de Garrafe de Torío, entre Manzaneda y Pedrún, al pie de lantiguo Camino Real, en el Valle de Valdecarreros. Su construc-

El templo está llamado también a revitalizar el turismo en esta zona de la provincia de León ción, con el aspecto actual, data del siglo XV. Presenta muros de sillarejo, ventanales de medio puntoy en la fachada sur existe un pórtico con ocho arcos de medio punto; posee un retablo mayor barroco en el que se ubica, en la homacina central, la imagen gótica en piedra policromada de la Virgen de Manzaneda y unas pinturas del siglo XV.

Las obras han consistido, entre otras cosas, en el refuerzo de la torre, elalero, renovado de cubiertas, faldones, con reposición del entablado y elementos estructurales en el campanario. Además, se han reparado grietas y sellado paramentos, repuesto piezas perdidas o irrecuperables y se ha reparado la pintura del interior, según informan desde la Junta.

Este lunes se celebrará su tradicional romería, con numerosas actividades, donde el templo lucirá nueva imagen tras los trabajos realizados, llamados también a revitalizar el turismo en esta zona de la provincia de León.











Apuesta por tu propia empresa

Fomento del emprendimiento universitario a través de premios, talleres formativos y apoyo en pruebas con prototipos.

ihasta 39.000 € en premios!

El plazo termina el 18 de octubre de 2022

BASES, IMPRESOS E INFORMACIÓN ADICIONAL: www.redtcue.es www.fuescyl.com



CASTILLA Y LEÓN























36 AUTONOMÍAS

# Castilla y León



El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, recorre los expositores de la Feria Agroalimentaria del municipio leonés de La Bañeza

# El desarrollo local pasa por la industria agroalimentaria

Miles de personas participan en la Alubiada de La Bañeza, donde Carnero reivindica el potencial de Castilla y León en las legumbres

Carlos Saldaña. LEÓN

Miles de personas se han acercado este fin de semana hasta la localidad leonesa de La Bañeza para disfrutar de su tradicional Feria Agroalimentaria, con la alubia típica de la zona como gran protagonista. Un cita marcada en rojo en el calendario por los productores de este alimento de calidad, seña de identidad bañezana, que tampoco se perdía el conse jero de la Presidencia, Jesús Julio Camero,

para quien este evento revela a la perfección el buen hacer de la industria agroalimentaria de la Comunidad y su importancia en el desarrollo local de los pueblos en los que se asienta.

Durante esta Feria se repartieron más de 500 kilos de alubias de esta IGP a través de un menú De hecho, tras la recepción oficial de autoridades en el Ayuntamiento, Camero participaba activamente en una celebración en la que se repartieron 500 kilogramos de alubias a la bañezana, con Indicación Geográfica Protegida, acompañadas. Todo ello en un menú de cuatro euros compuesto por lomo escabechado, pan, agua o vino y un bollo de San Lázaro, preparado por el equipo capitaneado por Eugenio Blanco, el elegido como Cocinero Mayor.

«La alubiada de La Bañeza sim-

boliza un ejemplo nítido del potencial que ofrece el desarrollo de los municipios para crear empleo, fijarpoblación yfavorecer la cohesión del territorio», destacaba el consejero. Igualmente, ponía en valor el hecho de poder mostrar en esta feria la identidad castellano y leonesa, en general, y de la provincia de León, en particular, con un reconocimiento y proyección que alcanza una dimensión nacional e internacional.

Y reivindicaba la fortaleza de Castilla y León en el campo de las legumbres, siendo la que más figuras de calidad tiene de España, concinco IGP (Garbanzo de Fuentesaúco, Lenteja de Tierrade Campos, Lenteja de la Armuña, Judías de El Barco de Ávilay Alubia de La Bañeza) y tres marcas de calidad (Garbanzo de Valseca, Judión de la Granja y ×Garbanzo de Pedrosillo) convirtiéndola en referente de este sector en nuestro país.

# La agricultura ecológica se abre paso con fuerza en la Comunidad

Javier Prieto, VALLADOLID

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la agricultura ecológica se ha abierto paso de manera importante en el campo de Castilla y León, gracias a la apuesta que están haciendo por ella las gentes del campo. Y eso a pesar de las grandes incertidumbres que rodean al sector agrario por el alza de precios, la crisis energética y una sequía que parece no tener fin.

Y es que en los últimos cuatro años, la superficie de cultivos ecológicos se ha duplicado hasta alcanzar las 88.333 hectáreas registradas durante el año 2021, el último dato de que se dispone, frente a las 36.849 de 2016. Un crecimiento que se pone de manifiesto también en el número de operadores que se dedican a la agricultura ecológica en Castilla y León, que ya se acerca a los 1.700.

Si bien, no es suficiente ya esta cantidad apenas representa todavía el 1,6 por ciento del total de hectáreas cultivadas en general en la Comunidad. Una cifra que sigue manteniendo a Castilla y León a la cola en España, muy por detrás de regiones como Navarra, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.

Lamayor cantidad de superficie agrícola de producción ecológica pertenece a pastos, praderas y forraje, que con 41.945 hectáreas supone casi la mitad del terreno total (47,5 por ciento). Le siguen los cereales, las leguminosas y los cultivos industriales, que con 23.858 hectáre as representan el27por ciento dela superficie de producción ecológica de la Comunidad, y la vid, con 10.499 hectáreas y un 11,9 por ciento del total. Estos tres tipos de superficie representan el 86,4 por ciento del terreno de producción ecológica total.

Pese al crecimiento del sector, desde el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León piden a la Junta que apueste más por este modelo deproducción incentivando al sector agrario y ganadero.



### Sociedad

# Gran acogida de público y ventas en la Feria Internacional del Queso de Zamora

La Feria Internacional del Queso de Zamora «Fromago» ha cerrado sus puertas con más de 300.000 visitantes, y con un éxito de ventas en los expositores. De hecho, algunos agotaron el producto que traían un día antes de concluir el evento. El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, hacía balance más que satisfactorio de este conclave mundial del queso, agradecía a los comercios y la hostelería su implicación y lanzaba un mensaje a los zamoranos de cara al futuro: «Esto es un ejemplo de que tenemos que creer en nosotros y en la provincia».

LA RAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022

AUTONOMÍAS 37

## Castilla - La Mancha



José Manuel Núñez, paciente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, con el exoesqueleto

# El milagro de Parapléjicos

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y la Universidad Miguel Hernández de Elche diseñan un exoesqueleto que permite andar a lesionados medulares

Javier Ruiz. TOLEDO

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y la Universidad Miguel Hernández de Elche diseñan un exoesqueleto que permite andar a lesionados medulares mediante un interfaz cerebral.

«Me relajo pensando en mi hija Carla, fijo mi atención en un punto de esta habitación y empiezo a caminar». Es José Manuel Núñez, madrileño, cuarenta años, paciente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, adonde llegó hace dos meses debido auna operación de espalda que se complicó y lo dejó sentado en una silla de ruedas. Ahora camina; despacio, pero camina.

Quien lo sostiene es un exoesque leto diseñado por un equipo investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el propio hospital toledano, puntero siempre en todo lo referido a lesión medular, tecnología e innovación. Mediante un trabajo dirigido por el catedrático José María Azorín, se ha conseguido el milagro de Lázaro en el Evangelio: levántate y anda. Un milagro en el que también han participado la Universidad Politécnica de Cartagena y el Hospital Universitario Central de Asturias.

La clave ha sido el desarrollo de interfaces cerebrales para controlar un exoesqueleto robótico que ayude a caminar a personas con problemas en su marcha como consecuencia de una lesión medular incompleta.

En concreto, el interfaz registra la actividad cerebral de la persona mediante electrodos no invasivos y procesa dicha información para determinar silapersona está imaginando que camina.

«De este modo –asegura José María Azorín– cuando se detecta El interfaz registra la actividad cerebral mediante electrodos no invasivos y los procesa

Logra establecer un bypass para que no se corten las señales entre el cerebro y el movimiento que la persona está pensando en caminar, se envía una orden al exoesqueleto para que se mueva y de esta forma permite a la persona caminar. Frente a otras alternativas para controlar este tipo de dispositivos robóticos, como por ejemplo utilizar mandos que deben ser accionados por la propia persona, el control del exoesqueleto únicamente a partir de la actividad cerebral imita lo que ocurredeforma natural en el proceso de caminar. Al mismo tiempo, implica una mayor atención de lapersona en la marcha, lo que puede favorecer el proceso de rehabilitación».

El proyecto ha sido bautizado como «Walk» (caminar, en inglés) y ha realizado pruebas con diferentes sujetos sanos, verificando que las personas eran capaces de controlar elexoesqueleto mediantelarelajación e imaginación de la marcha.

Tras ello, siguieron varios pacientes con lesión medular incompleta del Hospital Nacional de Parapléjicos, en colaboración con el Doctor Ángel Gil, Jefe del Servicio de Rehabilitación y responsable de la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas.

Según el Director Médico del centro, Antonio Juan, «en las pruebas realizadas se ha podido verificar la efectividad de la interfaz desarrollada y cómo la motivación de los pacientes es fundamental para conseguir una modulación de su actividad neuronal y, por consiguiente, un eficaz control del exoesqueleto robótico que, con una tasa de éxito muy por encima de la media, consiguió activarse a voluntad en función de la imaginación de la marcha de la persona». De esta forma, según Azorín, «lo que intentamos es replicar el proceso natural del caminar, descodificar la actividad cerebral hasta el punto de que no solo detecta cuando el paciente quiere caminar, sino que es capaz de hacerlo más rápido, despacio o incluso parar en función de las órdenes que se ejecuten en el cerebro, para lo cual hay que estar concentrado... Establecemos un bypass para que no se corten las señales entre el cerebro y el movimiento, que es lo que les sucede a los lesionados medulares».

#### «No tirar la toalla»

En este sentido, José Manuel Núñez, el paciente que se ha prestado al experimento, a segura sentirse orgulloso. «Espero que esto pueda servir a más personas aparte de a mí... Parece mentira, pero es algo mágico, verdaderamente mágico... Pienso fuertemente en mi hija, consigo relajarme y con varios puntos que ya tengo fijos en la habitación logro caminar... No hay que perder la fe nunca y muchomenos tirar la toalla», dice. No es el primer exoesqueleto que se presenta, pero sí la vez en que se consigue que no dependa de un aparato telemático exterior. «Tardamos treinta minutos en colocar los e lectrodos en el cuero cabelludo y otros treinta minutos de entrenamiento, una hora en definitiva, hasta que el paciente pueda echar a andar», señ ala Azorín. Por su parte, José Manuel, el paciente, insiste en que "es necesario, eso sí, un trabajo diario que posibilite el entrenamiento y la concentración para lograrlo».

Igual que en el Evangelio con Lázaro, pero en mitad de la Península Ibérica, a los pies del Tajo y frente a Toledo. El milagro de Parapléjicos una vez más en el largo camino de la investigación.

# 1868

«¡Viva España con honra!» «¡Abajo los Borbones!», con estos gritos se sublevaron en Cádiz la tarde-noche del 18-19 de septiembre de 1868 los generales Prim y Serrano y el almirante Topete. Era el comienzo de la revolución que pasaría a la Historia como «La Gloriosa». Un ejército se dirigió hacia Madrid y las tropas reales lo

enfrentaron en Córdoba, pero se pasaron al bando rebelde. Poco después la Reina Isabel II tuvo que salir para el exilio y fue abolida la Monarquía de los Borbones. Comenzó entonces el famoso quinquenio que abarcó desde la monarquía democrática de Amadeo I de Saboya hasta la Primera República. POR JULIO MERINO



#### Carrera popular

«Madrid corre por Madrid» reunió a casi 9.000 participantes Este domingo, las calles de la capital acogieron, un año más, la carrera popular «Madrid corre por Madrid», que contó con la participación de cerca de 9.000 corredores. En esta decimocuarta edición, la competición estrenó un nuevo recorrido, un circuito de 10 kilómetros que atravesaba los principales e jes de la ciudad,

con salida en la plaza de Cuzco y llegada en el Paseo de Camoes. En la prue ba masculina se impuso el segoviano Javi Guerra, seguido por Fernando Carro y Darío de Caro. En categoría femenina, dominó con autoridad Eva García Morales, segunda fue Clara López y Miryam Paredd, completó el podio.

#### Málaga

### Rielly: Trabajo, descanso y juego. Una gran exposición

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, acoge la exposición del pintor británico, James Rielly, «Work, Rest and Play (Trabajo, descanso y juego)», que repasa las últimas dos décadas de su creación artística. Compuesta por casi cuarenta pinturas y acuarelas de diversos formatos realizadas desde 2002 hasta la actualidad, recoge el empleo de tonos pastel y trazos acuosos característicos en sus pinturas y acuarelas.

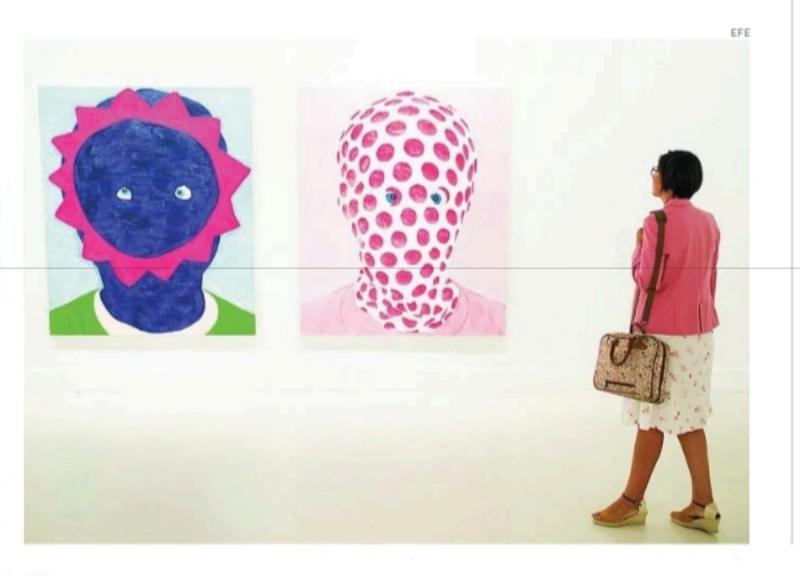

#### Obituario Ana María Sánchez (1959-2022)

# Voz, estilo y dignidad profesional



on tristeza hemos dado el último adiós a esta insigne soprano de Elda, Ana María Sánchez, que tardó bastante en lanzarse al ruedo líricoycambiarlasaulascomo docente por los escenarios y salas de concierto como cantante, labor en la que se desempeñó durante casi 20 años conentrega, sapiencia, medios yserena compostura. Fueuna soprano lírica de muy homogénea pasta vocal, de timbre noble y grato, de extensión suficiente, con una muy natural y canónica proyección del sonido y una inteligente puesta enmúsica, para la que jugaban tanto una técnica de regulación muy trabajada y una sensibilidad musical fuera de debates. Herencia sin duda, al menos en parte, de sus dos más importantes maestras, Dolores Pérez e Isabel Penagos, a las que en los primeros tiemposseunió el pianista Miguel Zanetti. Su canto poseía una efusión espontánea que encandilaba.

#### Pasos controlados

Inteligente, sabía muy bien de lo que suvoz era capaz, en qué repertorio podía desenvolverse mejor. Por eso medía bien sus pasos. Se apartó, porejemplo, de papeles, como el de Abigaille de «Nabucco», de Verdi, propio de una «drammatica d'agilità», que cantó en 1994 en Palma de Mallorca. Y enseguida abordó otros como el de Mathilde de «Guillermo Tell», de Rossini, que le iba como anillo al dedo.

LARAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022

#### El libro del día

12,50 euros

«Escuadra hacia la muerte» Alfonso Sastre PEPITAS DE CALABAZA 96 páginas,



Pieza fundamental del teatro español del siglo XX y obra primeriza de «un veinteañero que aún no había terminado el servicio militar» llamado Alfonso Sastre. Ambientada en Rusia durante una supuesta Tercera Guerra Mundial, narra las tribulaciones de una escuadra militar que es enviada al frente. Estrenada en 1953, y celebrada de inmediato, « Escuadra hacia la muerte» es acusada de antimilitarismo por el Alto Estado Mayor del Ejército español y prohibida, aunque esto no impidió que en los años más duros de la dictadura fuera representada cientos de veces.

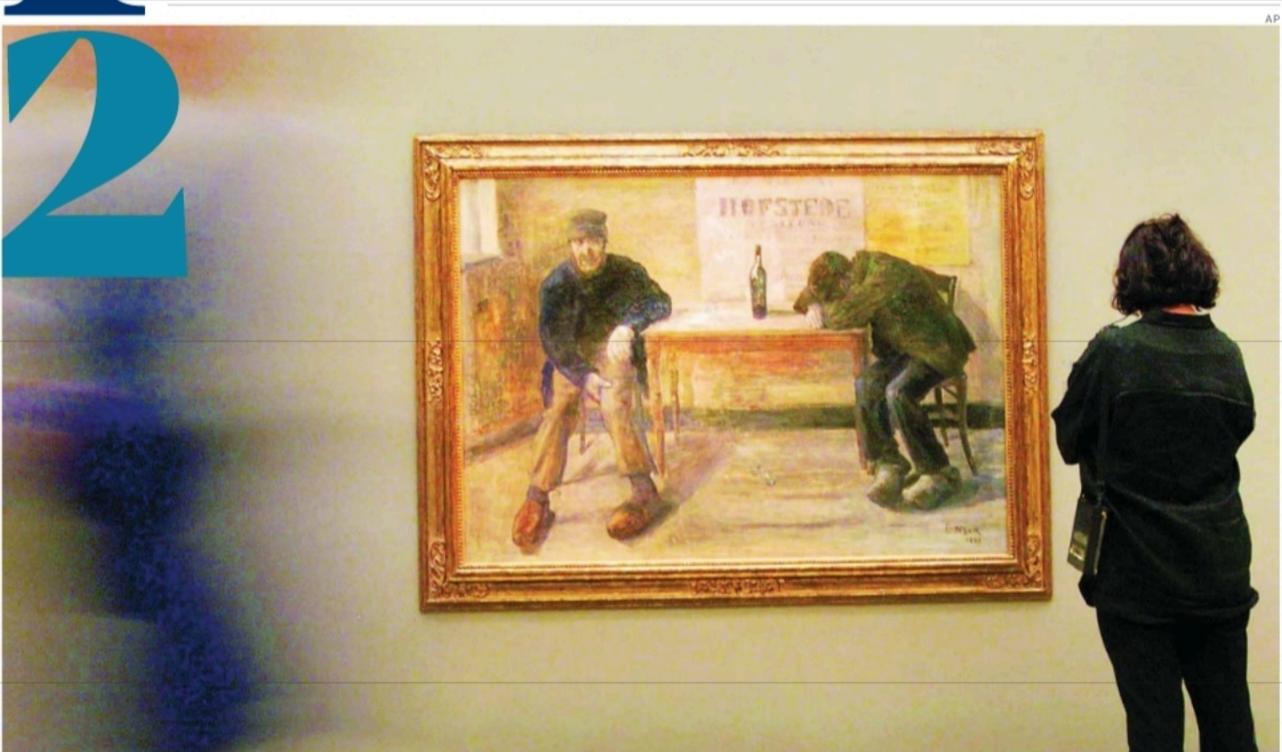

«Los borrachos» (1883), de James Ensor, en el Museo de Bellas Artes de Bruselas, donde se están empleando las visitas culturales como medida para tratar la ansiedad

# Si quiere bajar su nivel de ansiedad visite un **museo**

#### Pedro Alberto Cruz Sánchez

uántas veces habre mos empleado una expresión del tipo «el arte me cura»? Muchas personas utilizan cualquier forma de expresión artística para evadirse de sus problemas y encontrar un reconfortante «alivio espiritual». Louise Bourgeois –una de las grandes artistas del siglo XX– llegó, de hecho, a formular una de las grandes frases al respecto: «Art is a guaranty of sanity» («El arte es una garantía de cordura»). Pese a estos seculares poderes curativos del arte, lo cierto es que, hasta el momento, dicha medicina había sido autoprescrita por

cada «paciente» sin necesidad de ir al médico y de recurrir a un diagnóstico profesional. Hasta ahora. En uno de los principales hospitales de Bruselas, los psiquiatras han comenzado a recetar a aquellos pacientes que sufren depresión, estrés o ansiedad la visita a algunas de las principales instituciones museísticas de la ciudad: el de Historia de la Ciudad, un centro de arte contemporáneo, un museo de la moda y el encaje e, incluso, un paseo por los alcantarillados de la ciudad, con el fin de recorrer subterráneamente Bruselas y descubrirasíel río que fue enterrado bajo el pavimento durante el siglo XIX. Aunque la iniciativa es pionera en el contexto europeo, posee un precedente en Canadá, donde los médicos emiten recetas para visitar el Museo de Bellas Artes de Montreal desde 2018.

Que un psiquiatra recomiende a sus pacientes visitar un museo constituye una absoluta novedad que abre nuevas perspectivas en la utilidad social del arte. Es cierto que, en 1942, Adrian Keith Graham Hill acuñó el término «arteterapia» y que, desde entonces, esta disciplina ha adquirido un gran auge y desarrollo. Pero, en rigor, la «arteterapia» es algo manifies tamente distinto de la prescripción de muse os a personas condepresión y ansiedad, ya que se trata de una psicoterapia basada en la práctica de la sartes plásticas como modo de recuperar la salud mental y el bienestar emocional

y social. Se trata de mejorar la capacidad de expresión a través de la creación de productos artísticos. En el proyecto implementado en Bruselas lo que se persigue, sin embargo, es que el paciente mejore su salud mental desde su condición de espectador. El museo juega aquí un papel fundamental porque es por medio de las experiencias especiales que él proporciona que el paciente puede encontrar un alivio de sus procesos depresivos. Es decir, en esta estrategia psiquiátrica, arte y museo no se pueden desligar, porque el arte, en efecto, cura, pero en el contexto de esas «cate drales» contemporáneas que son las instituciones mus eísticas.

En «Pharmacy», Damien Hirst reflexionaba sobre el estatuto de pseudoreligión que la sociedad contemporánea ha otorgado a la medicina y, con ella, a la industria farmacéutica. Y a raíz de ello afirmó: «No sé cómo la gente puede creer completamente en la medicina y no en el arte». Para apostillar: «Me gusta la idea de que el arte pueda curar a la gente». Pues bien, esa fantasía de Hirst de que el arte pudiera alguna vez obtener la misma importancia curativa que la medicina parece haber encontrado en Bruselas un escenario perfecto e ine sperado para su concreción. Más arte y menos Orfidal. Los beneficios que nuestra salud mental puede recibir de visitar con más frecuencia los museos pueden ahorrarnos la ingesta de mucha química.

## Cultura

El poder de la palabra

Génesis y Apocalipsis

#### Fernando Vilches

El lunes pasado hablamos de Autores de Viaje (el cuarteto de la alegría) y ahora nos vamos a detener en el último viaje que idearon a esa Turquía ancestral en la que habitan pueblos bíblicos (Éfeso, por ejemplo) mezclados con los más conocidos delas epopeyas clásicas (Troya, sin ir más lejos). En poco más de una semana, todos los secretos que hoy se están desvelando del asentamiento más antiguo humano conocido se fueron manifestando a nuestros ojos (con la visita a yacimientos que sobrecogen) y a nuestros oídos (con las sabias palabras del mejor líder que se puede tener, Javier Sierra, acompañado del inefable Miguel Botell ay de un guía loca lextraordinario, Ugur, Hugo para los viajeros).

Desembarcamos del avión (ese invento infernal) en Estambul, pero nuestro destino era Konya, que nos situaba en la salida para Capadocia. El segundo día, visitamos los yacimientos de Catalhuyuk (algún día se hermanará con nuestra Calatayud por sus similitudes fonéticas), de Boncukluylaciudad subterránea de Sehatli (para alguien como yo, con algo de claustrofobia, toda una experiencia) ya en Capadocia. Nosalojamos en el hotel Yunak, que de por síjustificaba elviaje, pues parece un hotel sacado de las mily una noches, para visitar otra ciudad subterránea: Derinkuyu. El cuarto día, visita al monte Nemrut, al atardecer, que es imposible de explicarles: otra maravilla que hay que ganarse tras una ascensión algo dura (para un tipejo como yo, gordo y entrado en años).

Los siguientes días ya fueron una sucesión de emociones: Karahan Tepe (impresionante), Sanliurfa (pedazo de
Museo arqueológico), Göbekli Tepe (sobrecogedor) y, por
último, a Izmir, con destino a
Kusadasi, en donde rematamos con la visita a las ruinas
de Éfeso (sin palabras) y a la
casa donde vivóla Virgen María. Lo dicho: una aventura
para contar con las palabras y
con el espíritu.



Ayax Pedrosa, Luis Bermejo y Dora Postigo (de izda. a dcha.) conforman este trío protagonista de la versión de «El mago de Oz»

Paco León Director y actor

# «Me daba menos pudor destrozar "El mago de Oz" que algo de Shakespeare»

El director se atreve con una libérrima y posmoderna adaptación del clásico cuento de la mano de Dora Postigo

Marta Moleón. SAN SEBASTIÁN



Conintención dereformular las estructuras narrativas clásicas de la versión original y de-

construir los parámetros cinematográficos de Victor Fleming para transformarlos en algo completamente distintoyabigarrado, repleto de luces de neón, subrayados estéticos en los movimientos de cámara y códigos de posmode midad millenial, Paco León, que asegura ser muy gracioso cuando le pagan, ha vuelto a demostrar pericia en eso de hacer lo que le da la gana. «Rainbow», el último invento creativo del director sevillano, que se presentó ayer en el Velódromo donostiarra, se plantea como una reinterpretación de «El mago de Oz» con la debutante Dora Postigo como protagonista y el talento de dos incontestables de nuestro cine como Carmen Maura y Carmen Machi en el estrafalario papel de brujas-lapelucafranciscanasemipunk de Machi no tiene desperdicio-. Una suerte de «comingofage» experimental y desordenadamente estrafalario, que cuenta el aval de una plataforma como Netflix para su estreno.

¿Qué inseguridades invaden a un director cuando se lanza al arriesgado terreno de las adap-

#### taciones y más, tratándose en este caso de un clásico como "El Mago de Oz"?

En esta ocasión, como lo que me interesaba más era la estructura, el planteamiento es bastante libre. Y me daba menos pudor destrozar «El Mago de Oz» que de repente coger un Shakespeare, pero también quería respetar un poco el espíritu, aunque no fuera literal. Cosas como por ejemplo la estructura de los personajes, que hubiera por supuesto unas brujas, los zapatos, las cosas icónicas: de hecho, incluso por respetar eso me atreví a tener el perro durante toda la película. Alprincipio pensaba «nono, lo dejamos en la casay que ellaviajesin perro», porquetener al pobre durante to da la película iba a ser un infiemo, pero no lo fue. Quería como te digo, dentro de las licencias, ser fiel a la parte más simbólica del cuento.

#### ¿El hecho de que un gigante del «streaming» como Netflix esté detrás de esto, le generaba contradicción a la hora deabordar el trabajo por miedo a perder su mirada autoral o sentir que claudicaba ante lo comercial?

Te diría que no. Al revés, era una cosa mía lo querer salir de ahí y experimentar con el terreno de la fantasía. El reto de esta película era también utilizar lenguajes muy exLA RAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022





### Quería hacer una película con la Marisol del siglo XXI», afirma el director sobre Dora

perimentales para una película fácil y «main stre am», que creo que a veces está demasiado separado. Parece que las películas o determinados códigos como la danza contemporánea solo se aceptan si ocurren en espacios muy concretos para que les interese a cuatro gatos, así quellevar esetipo de estéticas o de lenguajes aplicados a una historiasencillayfácildevery másdentro de una plataforma que ve tantísima gente me parecía mejor, me atraía más. Intento, y en mucha medidalo consigo, hacer lo que me da la gana. Soy libre como creador y estoy muy conectado con lo que me apetece hacer en cada momento. Siento que más que usarme ellos a mí, les uso yo a ellos.

#### La elección de Dora Postigo como protagonista era arriesgada...

La elección de Dora se debe a mi

admiración por ella como artista. Me parecía increíble que con trece años empezara a componer así, la seguía en Instagram, me gustaba lo que hacía. Ella misma mepropuso dirigir el videoclip de «Ojos de serpiente», un bolero que tenía y justo a lavez que eso pasaba yole propuse participar en la versión de «El Mago de Oz» que en ese momento me rondaba la cabeza. Ya no era solo coger a una actriz, sino hacer una película con la Marisol del siglo XXI, tener a una cantante que te presta sunombre. Pasar del«Marisol rumbo a Río» al «Dorarumbo a Rainbow» y que esto sirviera para hablar de esa niña prodigio que puedeser perfectamente una Judit Garland actual. De hecho, tenía exactamentela misma edad que la actriz cuando grabó la película. Eso sí, a ellanole dimos nibarbitúricos, ni anfetaminas.

#### ¿Diría que ha costado ganarse el respeto de la industria como director?

Amí mesorprende que se metome en serio, para empezar. Y también que haya gente a la que le parezca más formal ser director que ser un payaso, cuando me parece mucho más complicado lo segundo que lo primero. Esta es la primera película en la que yo siento que me pesan un poco las expectativas. Me da miedo, meparalizay tengo quehacer un esfuerzo grande al mismo tiempo para no obedecer a esas expectativas, sino tener yo las mías y seguir un poco divirtiéndome, que es lo que intento hacer con todas mis fuerzas.

#### No sé hasta qué punto la experiencia de dirigir a dos animales escénicos como Maura y Machi resulta comparable con algo...

Se parecía bastante a cuando rodamos con el león (risas). Te impone mucho, pero es fascinante. Rodar con un león es muy imponente, pero con la Machi y la Maura nos hemos divertido muchísimo, sabía que se iban a llevar muy bien porque se parecen mucho enla manera de trabajar: son dos señoras de Chamberí que aman la profesión, son soldados y lo consideran un juego yunatontería, no sonde estas intérpretes que solemnizan el trabajo, son jugadoras. Y muybuenas. Para mí las mejores que hay.

#### ¿La frivolidades compatible con la creación?

Uy sí. A mí la frivolidad a veces me pare ce que es la única respuesta inteligente a la realidad. Porque muchas veces pienso «¿tó pa qué? Pa ná». Reivindiquemos la importancia de lo ligero, que también tiene su mérito.

# Una impecable Juliette Binoche se alza con el Premio Donostia

El icono del cine europeo estrena además dos películas en el marco del festival: «Fuego» y «Winter boy»

Marta Moleón. SAN SEBASTIÁN

Lamuecacansadaqueasomapor un rostro que no pierde un ápice de belleza con el paso del tiempo advierte del nivel bajo de receptividad que mostrará pasados unos minutos Juliette Binoche en el apacible interior iluminado de una de las salas del Hotel Maria Cristina. La actriz recogía anoche en el marco de la tercera jornada del certamen, el primero de los Premios Donostia que el Festival de San Sebastián otorgaba en su 70 edición. Reniega de etiquetas como «estrella» o «icono» hasta el punto de considerarlo radicalmente absurdo y asegura considerarse «una actriz que vive intensamente en el presente».

«Mi trabajo me obliga a ello. Procuro hacer el ejercicio de no mirar al pasado y tampoco al futuro, sino enfocarme en lo que estápasando ahora. Aveces cuando me preguntan se me olvida hasta el nombre de grandísimos directores con los que he trabajado. El tiempo es una percepción quetiene extrañas realidades y yo soy una persona muydel presente, es por eso que no veo mis películasy por lo que probablemente amo actuar, porque es hacer algo creativo en el momento presente, en el ahora», afirma. En el caso de Claire Denis, cineasta con cuya película «Fuego» participa también en el festival, han sido hasta tres las veces que ha repetido delante de la cámara y, de ella, sí que no parece olvidarse. «En cadapelícula que hemos hecho juntas he tenido la sensación de que entablábamos una relación diferente. Con Haneke esto también me ha pasado, ya que es alguien bastante más autoritario o con Anthony Minghella, que me daba mucha máslibertad. Diferentes nombres, distintas experiencias, aprendizajes nuevos» afirma para este periódico antes de matizar: «Concretamente en esta película "Fuego", he percibido que la relación era más dura, porque me he sentido más abandonada, más sola. Pero creo que tambiénera la naturaleza del proyecto. Quizás

«Me gusta mucho la independencia y he sido siempre capaz de detectar cuando no la tenía» también porque Claire tenía una relación muy especial con la escritora y ella misma necesitaba construir bien el relato para estar a la altura de lo pretendido. Cuando rodamos "Un sol interior" o "High Life", sentí a Claire más cerca, pero aun así siempre es maravilloso rodar a su lado».

#### Aventura hacia lo nuevo

A sus 58 años, la actriz asegura no haberse sentido nunca condicionada profesionalmente por su aspecto, ya que siempre «he mantenido con los directores que he trabajado una relación equilibrada que discutía el modo estandarizado de relacionar la bellezaylajuventud». Para Binoche resulta además fundamental plantearse el trabajo «como un salto a lo desconocido, como una aventura hacia lo nuevo. Siempre. Hay que trabajar fuera de los códigos machistas. Me gustamucho la independencia y he sido siempre capaz de detectar en seguida cuando ésta no se daba», señala rotunda acerca de la coherenciaque ha procurado mantener a lo largo ya no solamente de su vida, sino también de su profesión. Después de media hora de conversación irregular se despide, ahora sí, con la sonrisa triunfante de las grandes estrellas. Aunque prefiera seguir colocándose fuera del espacio de las constelaciones.



Juli ette Binoche derrochando luz tras su llegada a San Sebastián para recibir el galardón

### Cultura / Selvático animal

Rebeca Argudo. MADRID

strellaMorente estoda ellaarte, pasión yvida. Cómo no serlo siendo hija de quien es, con esa sangre efervescente corriendo por sus granaín as venas. Escucharla tiene un efecto hipnótico, ya cante o hable, y en cuanto empieza ya uno no querrá que deje de hacerlo nunca. Si además de quien habla es del genio, de ese inmortal Enrique Morente que fue su padre, no puedes más que escucharla en silencio y disfrutar: «Mi padre era alguien tan especial, tan eterno, tan vivo en el arte y en la creación, con una necesidad de búsqueda y de inspiración, de tomarse la cultura como algo sagrado, que eso te traslada a través de los tiempos y te convierte en inmortal. Él era el más normal de los mortales, pero no ha muerto. Su obra y su legado están más vivos que nunca. Las nuevas generaciones están empapa das de ese mensaje, de ese legado, y le siguen teniendo muy presente como el gran abanderado de la libertad y la expresión. Para mí él no se ha ido, nunca, cada día es másgrandey cada día canta mejor. Yo cada vez que lo escucho canta mejor. Sudisco "Omega" es único. No te diré que es la Biblia, porque soy creyente, pero sí que es como el Antiguo y el Nuevo Testamento: hay un antes y un después. Se podrán hacer otras cosas, miles y muy necesarias, pero jamás otro Omega. Porque hay cosas que son únicas y Omega lo es. Es irrepetible, y lo hizo Morente».

#### Hija de un genio

Y lo dice emocionada su hija, y lo hace con el corazón. «Ser hijo de un genio como él te da alas para crear, pero no porque se nazca en la cima o vengas con el pan bajo el brazo. Uno tiene que sacarse las castañas del fuego por sí mismo, ytiene que demostrar lo que sabe y lo que ha aprendido, y demostrarloy aplicarlo. Y expresar lo que ha sentido y lo que ha vivido, y yo de niña he vivido que esta profesión era sagrada. He vivido el respeto a los poetas y a los grandes literatos. El respetaba los textos originales, enseñaba a amarlos y no alterarlos, y los acercó al flamenco y lo culturizó y lo llenó de amor a la literatura. Y ese amor y ese respeto por lacultura es lo que facilita luego que pueda a tocar con un grupo de rock pero también con un coro gregoriano. Su cabeza estaba en el arte y en que su obra estuviera cargada de todo el sentido humanístico, y eso se



Hipnotiza cuando canta y cuando habla. La heredera natural de Enrique Morente se detiene para charlar sobre la familia, la música, la libertad y todos esos figurones del panorama nacional que, desde pequeña, vio desfilar por su casa

# **Estrella Morente:**

«Mi padre es eterno. Cada día es más grande y cada día canta mejor»

juntaba con que era el que mejor cantaba y el que mejor componía. Era el mejor. Esto lo digo yo, pero él era muy humilde y se consideraba a sí mismo como el eterno discípulo. Es imposible llevar el apellido Morente como una losa porque para nosotros es un orgullo. Es sinónimo de pureza, de trabajo, de sacrificio, de entrega, de verdad, de honradez... Esa es la escuela que a mí me ha dejado, mipadre ha sido ejemplo delucha y de camino. Por eso hoyestá más vivo que nunca y su obra cada día es más grande y más eterna».

Y su música, la de Estrella, bebe de esas fuentes, como no podía ser de otra manera. De las mejores de ellas. «Mi música es libre absolutamente, no hay en ella ideología ni religión porque la música está por encima de todo, es magia. Elflamenco, en mi caso, nace de lo más profundo de mi



Opinión

# Granada en el cielo de la boca

Javier Menéndez Flores

Aunque a veces acontecenactos derebeldía en el mismo útero y el hijo del tonto sale espabilado y el dellisto un mentecato sin cura, entodo ser humano anidan unas condiciones que le han sido impuestas desde su concepción y de las que es casi imposible zafarse. Se pueden heredar así manías, debilidad, arrojo, inteligencia, estupidez, ambición, pereza. Luego, cada cual abre su propia trocha y escribe su biografía como puede. Esto es, quellega o embarranca, o se que da en una insípida medianía.

En el mundo del arte, en cualquiera de sus ramales, es frecuente que el hijo, el sobrino o el nieto sigan la senda de la creación o la ejecución de aquel que brilló intensamente. En ocasiones, para igualarlo o incluso superarlo, y otras para ser aplastados por su peso descomunal. Yes la nuestra una sociedad severísima con eso: observa con lupa implacable cada zancada del sucesor, y a poco que se descuide le regala un pulgar hacia abajo.

Estrella Morente recibió la luz interior de un padre que fue un genio y un revolucionario con bandera blanca. Su garganta contiene un río y un océano y un bosque musculoso y un nido de águilas. Todo eso. Y cuando nos traslada su manera de leer un arte universal llamado flamenco, sentimos que en su caso la sangre ha sido generosa o hábil. Puesto que el talento ha pasado el testigo y ha continuado, solo que con características únicas.

Con su belleza clásica, como esculpida en mármol de Carrara, Estrella canta igual que si toreara de salón. Se mira en los ojos múltiples

Cantó en el «Omega»

de su pade y Lagartija

al Lorca más hondo

Con su belleza clásica.

como esculpida en

mármol de Carrara

de quienes la contemplan y empieza a derramar su artecon movimientos precisos que buscan el fulgor y logran la emoción.

Cantó en aquel «Omega» de su padre ylos LagartijaNick, homenaje al Lorca más hondo yal Leonard Cohen más grave, y se ganó así un lugar en la historia de los más exquisitos

discos gestados en España. Un Enrique Morente custodio le produjo sus primeros trabajos, pero su marcha definitiva e imprevista la hizo ingresar en la cárcel del desasimiento. Fueron sus genes y los vivos los que tiraron de ella y le devolvieron la temperatura obligada para seguir en la lucha.

Tiene la sangre una querencia incorregible

por las virtudes o los defectos de los ascendientes, sí, por sus aptitudes o incapacidades. Y en Estrella Morente encontró el recipiente idóneo para perpetuarse. Un legado hecho de intangibles que, en vez de periclitar, se acrisola en el fuego de cada disco y escenario.

Quien pisa Grana da pisa un instante detenido por los siglos. Puedes enamorarte absolutamente de su cielo, que es des mesuradísimo y está en todas partes: en las fachadas blancas, en las flores, en el vidrio verde de una botella de cerveza, en sus olores y sabores tan vivos. Y ese cielo habita también en el interior de quie-

neslahan hecho universal. Estrella amanece a diario en Málaga, pero es Granada la que late en su pecho y agita su memoria. Aunque donde más la siente es en el cielo de la boca: imposible no pronunciarla cada vez que dice un verso, por más que seanotras las palabras. Essuamada, su preciosa. Y cuando vuelve a ella el ver-

bo es incorrecto, porque no se regres a al sitio que siempre te acompaña.

La vida se nos suele antojar inabarcable, pero, al final, las cosas importantes son pocas. Y eso Estrella Morente lo sabe bien. Picasso, Camarón, La Niña delos Peines. Javier, Estrella, Curro. Enrique, Aurora, Soleá, Kiki. El cosmos cabe entero en las dos manos.

corazón para el mundo entero. Y por eso puede hermanarse con cualquier otro género musical, eso es lo que he visto yo siempre en mi casa. La música es un lenguaje universal y un diálogo continuo con gente de otros lugares. Una partitura la puede compartir en una orquesta músicos de cualquier lugar, todos delante de esa partitura comparten el mismo idioma y eso es mágico».

Esa libertad y universalidad de la música está, de manera muy clara, en su último disco, «Leo». «En "Leo" está mi veneración por la música. Nos hemos permitido darnos un paseo por Argentina de la mano de María de Buenos Aires, hacia México a través de Chavela y Frida, a Portugal de la mano de Amalia Rodríguez y de Dulce Pontes. Es un viaje musical y literario, que pasa por grandes mujeres, algunas más silenciadas y

otras más conocidas: María Zambrano, Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín... Mujeres con un agran deza tal que sie mpre estaréen deu da con ellas, porque no son solo historia, son agua viva. El disco es un homenaje a todas ellas que, sin Antonio Carbonell, productor y autor de muchas de las canciones, no hubiese sido posible. Está grabado en unas circunstancias muy especiales, él y yo lo sabemos. Y solo mirándonos nos entendíamos y sabíamos lo que llevábamos en el pecho. Siempre le estaré agradecida por una producción tan especial, con tanta dedicación, ese amor por todas esas mujeres y cómo ha cuidado excepcionalmente desde las primeras palmas hasta el último deje del disco».

Tenemossuerte: la saga Morente continúa. Curro, el hijo de la artista con Javier Conde, la acompaña a la percusión y Estrella se muestra orgullosa del niño de sus ojos. «Se está convirtiendo, casi sin darse cuenta, en un gran profesional. Su hermana, Estrella, está más centrada en sus estudios, pero le gusta mucho la música y no descarto que un día nos dé una sorpresa. Me siento muy orgullosa de ellos. Somos lo que

escuchamos, lo que sentimos, lo que comemos y palpamos, cómo vivimos. Y mis niños están hechos de todo eso, del amor por la música, por la lectura, por la cultura... Yo les invito a que formen parte de mi música y de mi profesión, primero porque tienen talento y luego porque me gusta que aprendan el oficio. Lo importante es que sean honestos, auténticos, que lo que hagan lo hagan de verdad. Y por encima de todo, que sean buenas personas. Y que vuelen libres». Esa libertad que desea para sus hijos es la misma que ha disfrutado ella para, por ejemplo, adentrarse en otras disciplinas

«Desde niña he vivido que esta profesión era sagrada: he sentido el respeto a los poetas y a los literatos»

«Esa es la escuela que a mí me ha dejado: mi padre ha sido ejemplo de lucha y de camino», comenta artísticas como el cine. «Yo amo el cine y amo el teatro», comenta. «En mi casa siempre se ha respetado y admirado mucho. Mi padrino de pila era el maestro Juan Diego, imagina. Y mi padre tenía grandes amigos actores y cineastas: José Luis Gómez, Concha Velasco, Terele Pávez, Miguel Narros, Manuela Vargas... Tuve la inmensa fortuna de hacer Lisístrata, dirigida por José Carlos Gómez, y yo me sentía en casa con gente que he conocido desde niña. Y he tenido la fortuna de trabajar con gente a la que adoro, como Fernando Trueba (que produjo mi disco Amar en paz), con Almodóvar, con Garci, con Saura... Con Saura tuve la suerte de trabajar en varias películas, como 'Iberia', en la que canté embarazada de mi hija Estrella. Incluso, y me da mucha timidez contarlo, fui protagonista de un corto, en el que hacía el papel de Luz, una madre soltera en los años setenta y que hablaba de los robos de bebés de una manera muy sensible. Compartía cartel con Terele Pávez, Laura Baena y Pablo Puyol, bajo la dirección de Rafatal. Esto me permitió descubrir que realmente era una apasionada del cine, fue una suerte y un sueño para mí. Tengo una relación con el cine y el teatro muy especial la verdad».

Y siendo Estrella Morente toda sensibilidad y emoción, latido inmenso, no podía permanecer ajena a lo que ocurre a su alrededor. «Me ocupa y me preocupa la sociedad y el momento en que vivimos», explica. «Estoy al día y al tanto de todo lo que sucede, tengo esa necesidad. Y lo hago de forma natural, porque es lo que me nace. Me preocupa el hambre y la sed que se sigue pasando en algunos lugares, e intento hacer lo que puedo. No me gusta contar lo que hago, pero sí invitar a no abandonar esa parte solidaria que todos llevamos dentro y que nos permite conectar con eso y tenerlo en el corazón. Todos de alguna manera, incluso con nuestra actitud en nuestro entorno más cercano, podemos hacer algo. Entregar el tiempo, la escucha, dar valor. A esa sociedad marchita la tiene que salvar la otra, la vigorosa, la rabiosa, la joven... Una debe ayudar a la otra porque en el des equilibro es donde está la catástrofe. Me preocupa mucho el momento que vivimos y qué es lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones».

### Ciencia



Las abejas se extiguen, ¿es el fin de la agricultura?

Cada vez más voces anuncian su desaparición, pero... ¿cuánto hay de verdad en todo ello?

Ignacio Crespo. MADRID

e entre todos lo insectos, las abejas son, tal vez, las que tienen mejor fama. Nos asusta su picadura, pero nos caen en gracia porque hacen miel y eso nos encanta. El caso es que, si somos justos, a las abejas les debemos mucho más que eso. Ahí donde las vemos, buscando néctar de flor en flor, están fecundando todo tipo de plantas, impregnándose con su polen y dejándolo a su paso. Eso significa que buena parte de nuestra agricultura se basaenellas. Una planta de semillastiene que haber sido fecundada previamente, puede que por un insecto que, posiblemente, haya sido una abeja. Para ponerlo en cifras, más del 80% de las especies vegetales que cultivamos necesitan ser polinizadas por abejas. Es más, estas plantas no solo nos alimentan a nosotros, sino que forman parte de la dieta de nuestroganado. De las abejas, en cierto modo, dependen nuestras verduras y nuestra carne. Ahora bien... ¿qué ocurriría si desapareciesen?

Es posible que hayas escuchado decir que las abejas están desapareciendo, que cada vez hay menos e, incluso, que están en peligro de extinción. Dicen en los mentideros que la causa es un misterio y que las consecuencias pueden ser devastadoras. A decir verdad, si todo lo anterior fuera cierto, las consecuencias sí serían realmente asoladoras. Se avecinaría una hambruna como jamás hemos conocido y la economía se resquebrajaría hasta sus cimientos. Ahora bien... ¿son ciertas las

## Colmenas domésticas...

Algunas persona preocupadas por noticias sobre la extinción de las a han decidido orga se y poner colmen abejas doméstica: sus jardines. Por desgracia, como intuiremos, esto no resuelve en absoluto el verdadero problema, que implica a otras especies. Es más, el efecto podría ser incluso negativo. No deja de ser una forma independiente de intentar poner un parche que resulta insuficiente. La posible solución, una vez más, debería llegar a nivel

# einútiles

global.

ciones han disminuido ligeramente. Para ser más específicos: que la cantidad de abejas que no superan el invierno es un poco mayor a la normal (que es naturalmente alta). El cambio climático, los pesticidas y algunas plagas como los famosos ácaros varroa son, en parte, causantes de este descenso, pero se quedan muy lejos del peligro al que se enfrentan el resto de las abejas.

Según han confirmado los últimos estudios, quienes sí están en riesgo de extinción son algunas de las otras especies de abejas. Especies que también se encargan de polinizar en el mundo silvestre, pero de las que no depende tanto nuestra agricultura. Los expertos calculan que existen 20.000 especies de abejas en el mundo, la mayoría de ellas solitarias, o dicho de otro modo: que

### Ya había representaciones de estos insectos en el arte de los antiguos egipcios

no construyen colmenas ni producen miel. Los abejorros, por ejemplo, son abejas. Y entretodas estas especies, algunas están desapareciendo por motivos entre los que se encuentra la destrucción de entornos naturales y, por lo tanto, la pérdida de biodiversidad vegetal y, por lo tanto, de sus fuentes de alimento.

Así que no estamos ante el fin de la agricultura, ni muchísimo menos. De hecho, sería un error valorar la importancia de una especie solo por lo que nos aporta a nosotros. Estamos ante un problema diferentey, en cierto modo de mayor magnitud, una pérdida de biodiversidad masiva que afecta a incontables seres vivos entre los que, cómo no, se encuentran las abejas.

# está en su era dorada.

premisas? ¿Realmente se están

extinguiendo las abejas?

Por suerte, no es cierto, aunque, por desgracia,

tampoco es del todo menti-

ra. Todo depende de las abe-

jas en las que estemos pensan-

do, porque hay muchas más de

La práctica totalidad de perso-

nas de este planeta, cuando escu-

cha «abeja» piensa en ese insecto

negro con rayas amarillas que vive en grandes colmenas y produce

miel. Esas abejas son solo una de

las muchas especies que existen y

si las conocemos tan bien es por-

que son nuestra abeja, la que he-

mos domesticado a lo largo de los

milenios. Ya había representacio-

nes de abejas domésticas en el arte

que hacían los antiguos egipcios

y, si los arqueólogos están en lo

cierto, hace 10.000 años que las

utilizamos en nuestro beneficio.

El nombre de esa abeja es «Apis

mellifera» y, lejos de estar en peli-

gro de extinción, lo cierto es que

las que nos imaginamos.

Se calcula que existen 20.000 especies de abejas en todo el mundo

El truco de la desaparición Ahora mismo hay sobre la faz de la Tierra más abejas domésticas de las que han existido nunca. Y tiene sentido, porque se trata de un animal con el que comercializan los agricultores, que se vende y se cuida para mantener una industria a escala global. Nosotros hemos multiplicado a las abejas domésticas hasta puntos inimaginables. Por supuesto, es cierto que, en los últimos años, algunos registros indican que las poblaLA RAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022

# Por qué triunfan los **mediocres** y otras reflexiones de los Ig

Los premios anti Nobel, primero, sacan la carcajada y, luego, hacen pensar al personal

I. Crespo. MADRID

La suerte no existe, no hayun destino que nos guíe, pero si con «suerte» queremos decir «azar», aquello que se escapade nuestro control o que bien podría haber sido de otro modo, entonces estamos ante la clave para el éxito. Eso es lo que sugiere uno de los estudios que acaban de ser premiados en los Ig Nobel de este año. Los premios, que empezaronparodiando alos Nobel, ya se han hecho famosos bajo su propio lema, pues primero hacen reír, pero luego hacen pensar. Sin ir más lejos, este año se ha premiado un estudio sobre cuántos dedossonlosidealesparagirar el pomo de una puerta, uno sobre quéhacetanfarragososlostextos legales, otro de cuándo compensamentir e incluso una investigación sobre cómo el estreñi miento de los escorpiones afecta a su búsqueda de pareja. Con suerte, esos resúmenes nos habrán hechosoltar alguna que otra risilla, pero ¿nos hacen pensar?

Volvamos a hablar sobre la suerte, porque el Ig Nobel de Economía es un gran ejemplo de la profundidad que esconden estos premios. Los investigadores fueron galardonados por estudiar por qué los mediocres triunfan en la vida. Todos hemos visto casos de personas que acceden apuestos laborales para los que no están ni remotamente preparados mientras otros, brillantes ytrabajadores, se estancan. O, dicho en palabras del mismo estudio: «Es necesario cierto grado de talento para tener éxito en la vida, pero las personas con mástalento casi nunca alcanzan las cotas más altas de éxito, siendo superadas por individuos mediocres, pero sensiblemente más afortunados».

La conclusión está clara, según los modelos matemáticos del estudio, el factor que encumbra a los mediocres es la suerte entendida como esa aleatoriedad de la que hablábamos al principio. Uno ha de estar en el lugar adecuado en el momento correcto y hay muchos más mediocres que personas excelentes. Si juntamos ambas cosas entenderemos que,

### «Las personas con más talento casi nunca alcanzan el éxito», defiende un estudio

por simple probabilidad, la gente más común (mediocre en su sentido más aséptico) triunfa más.

Y así funciona la civilización. De hecho, este concepto guarda cierta relación con el Ig Nobel de Historia del Arte de este año. En el estudio premiado, el investigador comprueba en sus propias carnes cómo los mayas se emborrachaban con enemas alcohólicos. Porque tal vez idealizamos demasiado alos pueblos antiguos y, por brillantes que fueran, también eran humanos. Humanos mediocres en su gran mayoría, que introducían lo que no debían en el lugar incorrecto.



Cerámica maya que representa a un hombre aplicándose un enema



EUROPA PRESS

Se enfrenta a un nuevo reto en la F1 mientras diversifica sus inversiones fuera de los circuitos

# Fernando Alonso, los negocios a todo gas de un piloto

Juanjo Sacristán. MADRID

l pasado 1 de agosto, Fernando Alonso copaba los titulares de losdiariosalanunciar por sorpresa su abandono del equipo Alpine. Alonso dejaba en la estacada al equipo francés parafirmar por la escudería Aston Martin sin previo aviso y cuando la escudería francesa daba por hecha su renovación. Tres días antes, el asturiano había soplado las 41 velas de la tarta decidido a asumir un nuevo reto en su vida. Un cambio de aires con una idea fija en su cabeza: volver a ganar. Un salto mortal para algunos, que el piloto español, sin embargo, contempla como una oportunidad de volver a construir un coche ganador, después devarios años en los que su paso por Alpine no ha respondido a las expectativas. «Mi objetivo antes de retirarme es volver a ganar», aseguraba Alonso tras el anuncio. El piloto asturiano asume el riesgo con los deberes hechos. Es respetado y admirado, a partes iguales, por sus compañeros de paddock, y tiene la vida resuelta en lo económico. No en vano el piloto español es uno de los tres mejores pagados del circuito, tras Lewis Hamilton y Max Verstappen con un salario en Alpine de 16,82 millones de euros, por delante de pilotos como Vettel, Leclerc y hasta de Carlos Sainz

#### Ropa sufera en números rojos

Fruto de ello, el español goza de una economía saneada gracias a que invierte en diferentes campos. Alonso puso en marcha en 2017 Kimoa, una firma textil de estilo urbano, que el propio Alonso se ha encargado de promocionar en cada una de sus apariciones públicas, con camisetas, gorras o gafas de sol de la marca. Para ello creó la empresa Quimoalar SL, junto a su socio inter-

#### Las bebidas energéticas, otra de sus inversiones

Dentro de su abanico

de inversiones, Alonso ha invertido parte de su capital en un mercado al atza, et negocio de tas bebidas energéticas. Para ello constituyó en 2017, la empresa Raw Superdrink SL. Radicada en Villaviciosa, Asturias, para la creación se utilizó una sociedad creada con anterioridad: Flordesamui Swimwear SL. En Raw Superdrink, como en la práctica totalidad de sus empresas, Alonso figura como accionista dejando los cargos operativos a sus socios, en este caso a Rubén González González, que figura como administrador único de la sociedad. Aunque su trayectoria es ascendente, la empresa aún pelea por hacerse un hueco en un mercado muy atomizado como es el de las bebidas. Pese a las sucesivas inyecciones de dinero del asturiano y sus socios, lo cierto es que la empresa no termina de arrancar. Su facturación fue de 274.900 euros, acumulando pérdidas por una cantidad similar (215.418 euros)

nacional, la empresa Kimoa Internacional Llc. Tras unos inicios difíciles en los que la sociedad acumuló pérdidas cuatro años seguidos (650.000 euros de déficit en 2020), Alonso decidió poner tierra de por medio en la sociedad, vendiendo su parte de la empresa y quedándose con el 25 por ciento a modo testimonial. A cambio el asturiano permanecía como embajador de la marca. El piloto español abandonaba la empresa dejando trasdesí un patrimonio neto negativo de tres millones de euros y un pasivo a largo plazo de 7,4 millones.

#### Fandel «gaming»

En los últimos tiempos Alonso también ha probado suerte en el mundo de los videojuegos. Para ello, en marzo de 2018, constituía Radillon E-Sports SL, una sociedad dedicada a la «creación, gestión y explotación de videojuegos para su participación en todo tipo de plataformas de internet, salas y locales». La sociedad perteneciente a la matriz, Radillon Investment SL, es controlada por el piloto a través de su manager, Luis García Abad, que figura como administrador único en la misma. Con su inversión en el mundo de los videojuegos online, Alonso se ha convertido en el primer piloto de Fórmula 1 que ha puesto en marcha su propio equipo, el FA Racing Logitech G. No es su única incursión en el mundo de la realidad virtual. En 2019 también firmó su entrada en la compañía MotorsportGames, dondeocupa un puesto en el consejo de administración de la división de deportes, electrónica y videojuegos de la poderosa Motorsport Network.

#### Un museo en su honor

Relacionado con su carrera como piloto, Alonso posee la Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso. El complejo, de 95.000 metros cuadrados, alberga el museo en honor del piloto asturiano y un · BINANCE

El piloto Fernando Alonso

karting. Lasociedad, localizada en Llanera, aparece ligada asu padre, José Luis Alonso, que figura como presidente de la misma. Creada hace 15 años, por tratarse de una fundación, la empresa no está obligada a rendir cuentas, por lo que poco se sabe de su tesorería. Pagada en parte con los 10 millones que invirtió en ella el Principado de Asturias, el piloto ejerce el control de la misma gracias a la cesión dederechos que hizo en su

día el Principado. En virtud del acuerdo, la empresa tiene unas cuentas más que saneadas, en parte gracias a las subvenciones que recibe de parte del gobierno autonómico. El éxito del circuito, diseñado por el propio Fernando, atrajo hace unos años el interés del mercado chino, donde Alonso dio el «pelotazo», al firmar una cuerdo con Tencent y Shanghai Yi Qian Communication para exportar su karting a 40 ciuda des chinas. Ade-

### Cuerpos y almas



#### Norma Duval y Matthias Kühn, radiantes en los Premios Escaparate 2022

La pareja ha sido una de las que más miradas ha acaparado en la alfombra roja de los Premios Escaparate 2022 en Sevilla, Norma Duval y su novio Matthias Kühn han posado felices y muy enamorados, demostrando que están muy unidos desde que se reconciliaron el pasado julio. Después de estar 5 meses separados, finalmente volvieron a retomar su relación y ahora están viviendo uno de sus momentos más dulces. La vedette y el suizo llevan juntos más de 13 años y, las veces que se han separado, han conseguido después arreglar sus diferencias por el bienestar de los dos.

Jesús Amilibia En este otoño de acopio de leña GTRES

> Eso o entramos en la física cuántica y el metaverso. Alberto Casero se volvió a equivocar en el Congreso yvotó contra el PP, su partido. Lo hizo con Bildu, ERC y Más País a favor de investigar el gobierno de Mariano Rajoy. Quieren saber hasta qué página del « Marca» leía con más fervor. El diputado Casero está luchando denodadamente por convertirse en protagonista fijo del Club dela Comedia y quizátambién para entrar en el Libro Guinness de los Récords. Tamara Falcó aclaró en El Hormiguero los cabreos del rey Carlos III (a mí me sigue sonando a coñac) por el tintero y la pluma: «Lo ha hecho en plan gracioso». Quién mejor que la marquesa de Porcelanosa para interpretar el humor inglés de lacoronabritánica: sus desdenes y arrogancias para divertir alservicio, oh. Carlos III podría protagonizar la zarzuela del maestro Chapí «El rey que rabió». Grandioso.

#### Ana Obregón despide a su padre rodeada de sus amigos y familiares

La actriz acudió a l funeral de su padre, Antonio García, junto a sus hermanos y de la mano de su íntimo amigo Raúl Castillo. De riguroso luto, Ana Obregón encabezó el cortejo fúnebre, entre lágrimas y muy emocionada, acompañada de sus seres queridos. La actriz comunicaba la noticia el sábado por la mañana a través de su cuenta de Instagram y, desde entonces, no ha parado de recibir mensajes de amor y de cariño en estos momentos tan complicados.

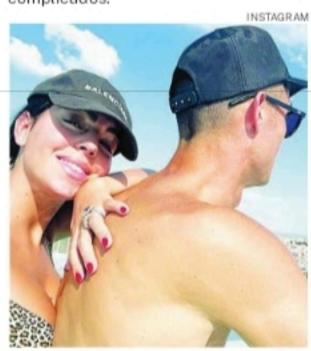

#### El fin de semana más especial de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo La «influencer» y el futbolista han

disfrutado de un fin de semana muy especial en Lisboa. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han gozado de un relajante y romántico día de piscina, un descanso en sus ajetreados trabajos para divertirse juntos. La de Jaca ha sido la encargada de publicar las imágenes en su perfil de Instagram, en la que tiene más de 39 millones de seguidores, presumiendo de su novio y de sus planes. Sin rastro de sus hijos, la pareja se ha tomado un momento para ellos.



Más allá del deporte, Fernando Alonso se ha hecho un hueco en el mundo de las inversiones y los negocios y ha empleado el dinero que ha ido a ganando a lo largo de los años en multitud de empres as de diferentes sectores. Ha sabido combinar su profesión con un cariz empresarial de ganador.



Ay, qué risas con Batet, Casero y Carlos III







# Historia mítica de España

# Breogán, el padre de todos los gallegos

David Hernández de la Fuente. MADRID

l espíritu de sacrificio, el deseo de servir, de ser útil, y la capacida d de vencer todos los obstáculos hacen de los dos grandes pueblos de la España antigua, íberos y celtas, que produjeran mitos y héroes extraordinarios cuyas huellas entroncan con los arcanos del folclore europeo precristiano. Los siempre fascinantes íberos, de lengua aun indescifrada, uno de los grandes desafíos de lingüistas e historiadores, honraron en sus cerros y collados, desde los que se en señoreaban de las rutas de la vieja Iberia mediterránea, a héroes v dioses destacados. Si en ocasiones anteriores se hablaba de los viejos reyes de Tarteso, de vínculos ibéricos, ahora querría recorrer el camino que va de estos a los celtas. Entre los íberos, lo más que sabemos de la cultura nos lo cuenta la arqueología y las fuentes dásicas: de las inscripciones en su lengua sobre todo extrae mos abundante teonomiay toponimia, aveces entremezcladas. Hay personajes como Ataecina, fecunda y terrible diosa de la fertilidad y el más allá, no envano asimilada con Perséfone, que hace renacer la vida en el firmamento como feminidad arquetípica. Y como Netón, Neito o Necis, dios de la guerra y la destrucción, adorado por los íberos con iconografía de rayos y semejante al romano Marte, cuyo culto se expande desde las grandes regiones íberas del Meridión hasta el núcleo celta de la península. Citemos además a Betatun, identificado en las inscripciones como divinidad sanadora, o a Aletes, héroe local de la

en el actual himno gallego, conquistó aquel territorio para refundar Brigantia, La Coruña, y convertirse en el principal rey celta de la zona

vieja Qart Hadasht, posteriormente divinizado y con una apoteosis astral.

Mucho más sabemos de los celtas y sus mitos hispanos. De las varias oleadas de invasiones indoeuropeas desde el primitivo solar ancestral en las llanuras eurasiáticas, que se desarrollan en los 4 milenios a.C., nos interesala última, la que lleva apueblos como los celtas hasta el «finis terrae» mítico de nuestra península, la última tierra antes del mar abismal. Los celtas se asentaron con preferencia en Iberia, entre otros lugares, y sembraron de mitos y leyendas toda Europa. Solo recordarem os a Lug, dios solar pero también siniestro, con sus cruentos sacrificios, ducho en diversas artes y padre de un sinnúmero de héroes en Asturias, Galicia, Galeso Irlanda (Cúchulainn es hijo suyo). Atestiguado en numerosos topónimos, desde Lyon a Lugo, su símbolo circular, de cuatro radios, es uno delos más conocidos del mundo celta, una «rueda de la vida». También se veneraba a Candamius, dios montañés del relámpago, que da la lluvia y la vida, y a Endovélico, dios del inframundo y los oráculos que curaba por sueños -m ezcla de Hades y Asclepio- entre los celtas hispanos.

Especial interés tiene la cristianización de estas leyendas, con el surgimiento de reyes legendarios que conectan las naciones celtas en una historia mítica común con epicentro en España. Tal es el caso de Breogán, hijo de Brath, mencionado en el actual himno gallego, un caudillo que conquistó la antigua España, refundó Brigantia (Coruña) y construyó su famosa torre, cuya titularidad es compartida con Hércules. Se supone que la ciudad había sido fundada por Heracles y la torre construid apor el sobrino del héroe, de nombre Espán o Hispán, sobre el cráne o del gigante Gerión, alque mató su tío. Espán habrí a puesto en ella un mágico es pejo que vigilaba para prevenir las invasiones, pero su ruina causó que llegara una hue ste céltica de Irlanda, comandada por Brath, hasta que Breogán refundara el poderío de la zona.

#### «Soldado de España»

La leyenda de Breogán, que habría sido el principal reycelta desde sureino galaico, aparecerá en lacompilación de historia mítica del siglo XI llamada «Lebor Gabála Érenn» o «Libro de los relatos de Irlanda», que pasa revista a los diversos pueblos mitológicos que habitaron la isla. Los últimos, de los que sale la población gaélica actual serían los «milesios», llamados así por un tal Mil Espáine (corrupción del latín «Miles Hispaniae» o «soldado de España»), que, después de vagar por el mundo desde la España celta, vencierona los míticos Tuatha Dé Danann, que habitaron el inframundo y dominaron el cosmos

irlandés. Como se ve, muchos mitos de la antigua España son una contaminación de culturas ancestrales: griegos, celtas, íberos o semitas, como en el caso de Hércules, Espán y Breogán. Otro es el caso de Tubal, deprocedencia bíblica, que se sumará pronto a esta amalgama, como veremos en otro momento. Una historia mítica, la de España, entretejida por pueblos diversos que han ido conformando una identidad inconfundible: el país en los confines, la tierra que da paso al más allá, siempre fecunda y misterios a, meta y comienzo de una historia vitalista y cíclica. La potencia mitopoética hispana, desde lo arcaico y sumándole luego lo medieval v premodemo, resulta innegable.

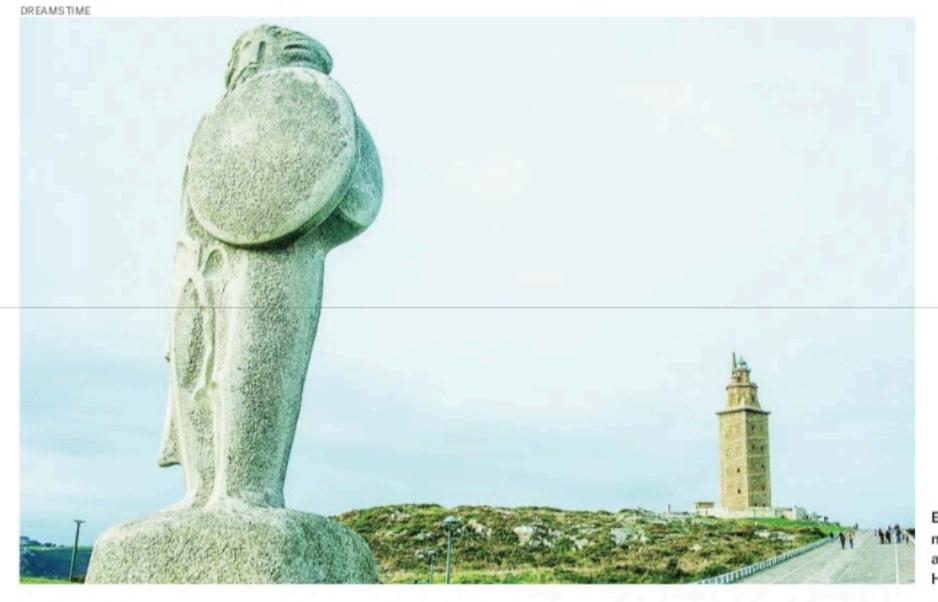

Estatua de Breogán, el mítico rey celta de Galicia; al fondo, la Torre de Hércules de La Coruña 1-2 AL ATLÉTICO

El Madrid, seis de seis tras ganar el derbi

Págs. 52-53

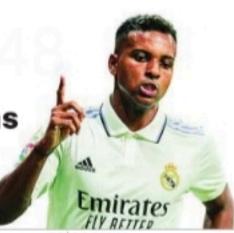



LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022







España ce le bra en el Merce des-Benz Arena el título de campeona de Europa

La selección conquista su cuarto Eurobasket, el título más inesperado, con otra demostración de personalidad. El cuento de hadas tuvo final feliz con un partido casi perfecto ante Francia

# España, un oro de ensueño

Mariano Ruiz Díez. MADRID

spaña es otra vez campeona de Europa. La España gloriosa fue campeona en 2009, 2011 y 2015. La nueva España lo ha sido en 2022 con siete novatos en una competición internacional. Y las cuatro veces estaba sentado en elbanquillo Don Sergio Scariolo. Gobert o Heurtel ya pueden decir aquello que comentaba su maestro Tony Parker: «Si no fuera por España, tendría varias medallas más». Francia volvió aclaudicar ante los

Brown, Juancho, Willy, Alberto Díaz, Rudy... El equipo, el colectivo ha honrado por todo lo alto el legado de sus mayores.

Habían pasado apenas quince minutos de final y las caras de Heurtel, Fall o Poirier en el banquillo francés revelaban la dimensión de lo que les estaba viniendo encima. Gobert se llevaba las manos a la cabeza y Juancho cuajaba los siete mejores minutos de su vida. El recital en el tiro del menor de los Hernangómez era el colofón soñado a una puesta en escena inmejorable. Scariolo había reclamado a los suyos «sobre todo atacar con mucho criterio y tener muy claro qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer porque enfrente hay una defensa muy física». Pues España fue más agresiva que nunca yliderada por Brown y por Willy arrasó con la defensa de los galos. Jaime Fernándezvivió sus mejoresminutos en el torneo ylos franceses se sinLARAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022

DEPORTES 51



### Alemania, en el podio, 17 años después

▶Horas después de anunciarse su fichaje por Los Angeles Lakers, Dennis Schroder lideró a Alemania hasta la medalla de bronce ante Polonia (82-69). A los polacos los dos últimos partidos les han venido grandes después de protagonizar la sorpresa del torneo al eliminar a Eslovenia en cuartos. Alemania mandó siempre y se apoyó en su base cuando los polacos todavía soñaban con dar una nu eva

sorpresa, Schroder acabó con 26 puntos, fallando solo tres tiros de campo, y repartió 6 asistencias. Polonia solo fue capaz de anotar 23 puntos al descanso, pero en el tercer cuarto recuperó la puntería. Anotó seis triples, se metió en el partido e incluso en el último cuarto llegó a mirar a la cara a los anfitriones (59-59). Ahí fue cuando la pareja Schroder-Voigtmann liquidó las aspiraciones polacas.

tieron desbordados. A los problemas atrás sumaron uno de sus defectos, las pérdidas de balón. Malgastaronsiete ataques, acabaron con 19 pérdidas y a España el plan no le podía salir mejor (23-14). Osí.

El segundo periodo comenzó con un triple de Juancho y lo que llegó luego no se habí avisto jamás en la historia de la selección. Collet apostó por una zona, colocó a dos grandes en pista, primero Fall y Poirier y luego Poirier y Gobert, y Juancho empezó a disparar. Un

oros europeos ha

ganado España. Todos

han sido con Scariolo

en el banquillo

triples anotó España

de 31 intentos en el

día decisivo ante

Francia

triple, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 18 puntos en apenas siete minutos. Se animó Brizuela y España se marchó por 21 puntos (47-26). Y es que la defensa también funcionaba, Francia estaba conmocionada hasta que Fournier y Heurtel decidieron de forma individual que había que intervenir. Su talento permitió

que Franciaresucitara cuando había estado al borde del desastre. Un parcial de 0-11 en los tres minutos finales del segundo cuarto rebajó los daños.

La inercia del tramo final del segundo cuarto lastró a España tras el descanso. La defensa francesa rebajó el atrevimiento y la agresividad del equipo nacional. Tarpey se colgó de Brown, Yabusele empezó a anotary los «bleus» se reengancharon (49-46). La respuesta de los chicos de Scariolo fue una nueva muestra de temperamento y personalidad. El descaro de Jaime Fernández y de los Hernangómez reanimó a la selección. Un triple de Rudyy un tapón

de Garuba permitieron a España soportar el primer em pujón serio de Francia (66-57).

¿Querían otra muestra de personalidad? En el arranque del último cuarto Francia se encontró con un regalo en forma de regalo arbitral. Un triple de Rudy que tocó el aro, acabó en manos de Garuba, perolos árbitros creyeron que la posesión había terminado. Scariolo entró en cólera y le señalaronuna técnica. La respuesta de España fueron cinco puntos seguidos de Juanchoy la cuarta falta de

> Fournier, AFrancia se le empezaban a agotar los argumentos y el tiempo. España aceptó el intercambio de golpes y cuando en la pelea ganan protagonismo Brown y Alberto Díaz los rivales sufren muchísimo. Sucedió en los partidos anteriores y lo volvieron a sufrir los franceses. El cuarto oro llegó con una muestra

de autoridad que nadie esperaba hace un par de se manas. Ni siquiera en el seno del propio equipo se adivinab a una hazaña como la vivida entre Tiflis y Berlín.

Pueden pellizcarse. Scariolo y sus chicos son campeones de Europa. En el deporte mundial este año hay tres noticias con mayúscula: el modo en que el Real Madrid ganó la Champions, todo lo que rodea a Carlitos Alcaraz y el oro de España en el Eurobasket. No se trata de establecer un ranking de hazañas, pero con lo de la selección de baloncesto no contaba nadiey eso lo hace todavía más impactante. El cuento de hadas es de oro. Sigan pellizcándos e.

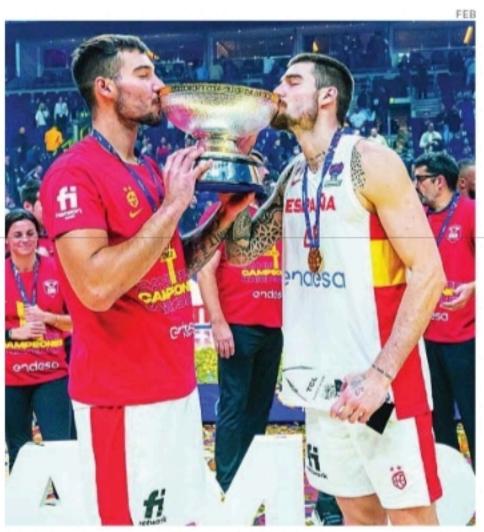

Willy y Juancho be san el trofeo de campeones

# El gran día de los Hernangómez

Juancho vivió el partido de su vida en la final y Willy fue elegido el MVP del torneo

M. Ruiz Díez. MADRID

Guillermo Hernangómez y Wonny Geuers on los padres de Juancho y Willy. También de Andrea Hernangómez. Ambos son dos clásicos en las gradas de los grandes campeonatos que disputa España y en el Mercedes-Benz Arena si no eran los españoles más felices estaban muy cerca. Sus dos hijos se han convertido en los dignos herederos de los hermanos Gasol. Juancho fue decisivo en la final y Willy fue elegido el merecido MVP del campeonato. Aunque la lista de MVP's podría tener a media docena de jugadores españoles y también al seleccionador.

Scariolo pedía a Juancho allá por el mes de agosto que tenía que intentar « no angustiarse ». La floja preparación y el escaso protagonismo en los partidos de la primera fase quedaron atrás en el momento de la verdad. Juancho ha sido capaz de evolucionar, capaz de empezar a divertirse en la pista y así ha terminado siendo un juga dor decisivo. Se llevó el premio de MVP de la final y no era para menos. Su segundo cuarto fue memorable

con seistriple sycuando Francia apretaba intentando remontar volvió a aparecer. Terminó con 27 puntos (7/9 en triples), 5 rebotes, 30 de valoración y siendo incapaz de contener las lágrimas de la emoción.

Willy está después del Eurobasket mucho más cerca del jugador que puede llegar a ser. Ha aprendido a asumir responsabilidades, a convertirse en el referente interior dele quipo y a estar centrado en los dos lados de la cancha. Willy ha asumido el rol que demandaba de él Scariolo, sobre todo en ataque, con una naturalidad que le convierte en una de las piezas en torno a las que gira el presente y el futuro inmediato del equipo nacional.

Un simplevistazo a sus números en el campeonato revela la importanciade Willy para España. Hasido su máximo anotador (17,2), el mejor reboteador (6,9) y su nivel de concentración ha sido mucho mayor que el de etapas anteriores. Su conexión, dentro y fuera de la pista, con Lorenzo Brown ha sido una de las claves del éxito del equipo nacional. Le sufrieron Valanciunas, Gobert, Markkanen, Sanli, Theis... Su MVP del tomeo es irrebatible.

# España 88

| Francia                                                                       |                       | 7                                                                       | 6                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Brown (14)<br>Fernández (13)<br>L-Arostegui (0)<br>Pradilla (0)<br>Willy (14) | 8<br>9<br>6<br>6<br>7 | Albicy (1)<br>Fournier (23)<br>Tapley (4)<br>Yabuele (13)<br>Gobert (6) | 3<br>8<br>5<br>6<br>5    |
| Rudy (7)<br>Díaz (8)<br>Brizuela (3)<br>Garuba (2)<br>Juancho (27)            | 7<br>9<br>7<br>7      | Heurtel (16)<br>Okobo (9)<br>Poirier (4)<br>Fall (0)<br>L. Cabarrot (0) | 7<br>6<br>5<br>3<br>s.c. |

Árbitros: Zurapovic (Bos), Krejic (Esl) y Kozlovskis (Let). Sin eliminados. Técnicas a Scariolo y Heurtel.

S.C.

S.C.

Parra (0)

Saiz (0)

Incidencias: 15.000 espectadores en el Mercedes-Benz Arena. Parciales: 23-14, 24-23, 19-20 y 22-19.

#### Domingo García. MADRID

El Real Madrid sigue siendo el mejor equipo de la Liga y el Atlético no está en condiciones de discutirlo. Sin Benzema y sin necesidad de que Vinicius se arrancara a bailar, el equipo de Ancelotti liquidó el derbi en la primera mitad.

Y no es que no lo intentara el Atlético, pero da la sensación de que no da para más. Aunque sea mentira. Su dominio inicial seperdió en la brusquedad de los primeros pasos. Secortabalatensión y cada pelota dividida era una guerra que retumbaba en la stribunas del estadio.

Hasta que apareció Rodrygo para apagar los fuegos. El brasileño apareció por sorpresa delante de Oblakparamarcar el primer gol después de una maniobra genial. Se la dio a Tchouameni y se fue a buscar el área, donde lo encontró el francés sin dificultad. Un toque le bastó al delantero madridista para derrumbar la resistencia del Atlético.

Hay un aire fatalista en estos partidos que se manifestó inmediatamente después del gol. El Metropolitano, ahora Civitas, se quedó mudo de repente. Aunque solo fueranunos segundos, la sensación en ese instante era la de que todo había terminado para ellos, para los aficionados que esperaban la respuesta de su equipo al campeón de Europa.

Simeone se atrevió a saltarse las normas para poner a Griezmann desde el comienzo en lugar de Morata. Por un día no había que es-

# Atlético de Madrid

| _ |                                          |   |
|---|------------------------------------------|---|
| 8 | Real Madrid<br>18' Rodrygo, 36' Valverde | 2 |
| 0 | 16 Rodrygo, 36 Valverde                  | _ |

| Atlético<br>(5-3-2) |     | Real Madrid<br>(4-3-3) |     |
|---------------------|-----|------------------------|-----|
| Oblak               | 6,5 | Courtois               | 7   |
| Llorente            | 6   | Carvajal               | 7   |
| Felipe              | 5   | Militao                | 6,5 |
| Witsel              | 6,5 | Alaba                  | 6,5 |
| Reinildo            | 6,5 | Mendy                  | 6,5 |
| Carrasco            | 6,5 | Tch ouame ni           | 7.5 |
| Kondogbia           | 6,5 | Kroos                  | 6,5 |
| De Paul             | 5   | Modric                 | 6   |
| Koke                | 6,5 | Valverde               | 7,5 |
| Joao Félix          | 6   | Rodrygo                | 7.5 |
| Griezmann           | 6   | Vinicius               | 6,5 |
| Simeone (E)         | 6   | Ancelotti (E)          | 8   |

Cambios: Atlético Morata 6 (De Paul 62"), Cunha 6 (Joao Félix 62"), Hermoso 5 (Carrasco 72"), Correa 7 (Koke 73"), Saúl s.c. (Kondogbia 81"). Real Madrid Rudiger 6,5 (Mendy 75"), Camavinga s.c. (Modric 82"), Asensio s.c. (Kroos 82"), Ceballos s. c. (Rodrygo 82").

**Árbitro:** Munuera Montero (Comité andaluz). Amonestó a Reinildo, Mendy. Koke, Carvajal y Hermoso, expulsado por dos amarillas (91).

Incidencias: Estadio Civitas Metropolitano. 66.881 espectadores en las gradas.

# El Madrid escapa del barullo

▶Rodrygo y Valverde deciden un partido en el que el Atlético solo tuvo fe cuando lo llevó a las trincheras

perar al minuto 63 para verlo al lado de Joao Félix. Quería dos jugadores que se asocian, que participan en el juego y que llegan al gol por sorpresa. Pero fue Rodrygo el que sorprendió.

El brasileño es feliz en esa función de falso «9» que le ha regalado la lesión de Benzema. Participa más que cuando está en la banda y llega al gol con más claridad. La claridad que le da también la visión de Tchouameni. El francés



crece cada día en el manejo del juego y en el mando del equipo. Reparte la pelota y ordena a sus compañeros como si llevara toda la vida en el equipo.

El Real Madrid funciona como una máquina perfecta, capaz de jugar al ritmo de Kroos o al de Valverde. El uruguayo hace tiempo que perdió la timidez y se hace trascendental en el desarrollo del juego y en el área. De una aceleración de las suyas nació el primer Hermoso fue expulsado por dos amarillas. Una exagerada; la otra, innecesaria

> Los jugadores del Madrid celebran el gol de Valverde, el segundo del partido



gol del Real Madrid. De su constancia llegó el segundo, al perseguir hasta el final un remate de Vinicius que pegó en el palo. El «Pajarito» salió aleteando para celebrando con Vinicius detrás, dando saltos en lugar de bailar.

El Atlético estaba muerto, pero resucitó con los cambios, con el empuje de Corre ay con la presencia de Witsel en el centro del campo. El belga ofrece mejor salida de balón desde el fondo, pero no termina de convertirse en un centrocampista más cuando su equipo tiene la pelota. Así que la ventaja de tener un futbolista que sepa jugar desde el fondo se queda en la mitad. A Simeone no le funcionóla idea de poner a De Paul como interior junto a Koke. Se supone que el argentino tiene una visión dejuegoy un disparo quelehacen peligroso para el rival. Un os recursos que el Atlético debería aprovechar. Pero el argentino resulta intrascendente, siempre por debajo del rendimiento capitán, que sigue siendo el centro de todo lo que pasa en el Atlético.

El revulsivo de verdad, como sucede últimamente, fue Mario Hermoso. El central, como es costumbre, también, no tardó en «remediar» su acierto. Marcó el gol que permitía al Atlético volver a creery todo se convirtió en un barullo que terminó con su expulsión por dos amarillas. La segunda fue exagerada, por un forcejeo con Ceballos al ir a rematar un cómer. Tan exagerada como innecesaria la primera por irse a buscar a Carvajal después de una falta del madridista. Lo persiguió para encararse con él. Pegó su frente a la del lateral internacional, una amenaza tan tribunera como inútil.

La acción de Hermoso es una muestra de lo que es el Atlético, que se siente más cómodo en el barullo y en la bronca que en el juego. Cuando lleva el fútbol a las trincheras escuando más cerca se siente de la grada y cuando más retumba el estadio. Cuando más cree en sí mismo.

Pero de repente suceden cosas como ésa, que expulsan a un jugador y el Atlético se desarma de nuevo. Cansado de ir a peleas innecesarias e intrascendentes que acaban con más bajas en su bando que en el contrario.

Y el Madrid, feliz. Satisfecho de demostrar su superioridad. Un equipo que, sin apenas cambios, mejora al que el curso pasado fue campeón de Europa acumulando un milagro detrás de otro. Da la sensación de ser más consistente, detener más recursos y deser más capaz. Sin Benzema y sin la necesidad del mejor Modric, Rodrygo y Valverde deciden.

# Vinicius no baila solo

Tras el primer tanto de Rodrygo se fue con él a celebrarlo en el fondo del campo y ambos bailaron

José Aguado, MADRID

FueVinicius el protagonista de los cánticos en la explanada exterior al Metropolitano antes de que empezase el encuentro, cuando aficionados atléticos se pusieron a cantar gritos racistas; fue Vini a quienmás pitaron cuando se cantaron las alineaciones en el estadio, más que a Courtois. Fue, en fin, el brasileño el más señalado por la afición rival durante todo el partido: cuando em pezó, cuando perdió con claridad el Atlético y cuando creyó que podía remontar. Pero fue Rodrygo quien hizo el primer roto a la defensa del Atlético y decantó el partido.

El «nueve» del equipo de Ancelotti, que ha ganado la partida a Hazard para ser el delantero cuando falte a Benzema, hizo una pared con Tchouam eni y ninguno de los defensas roji blancos fue capaz de detectarle. Remató como delantero que es, sin dudas, a gol. Marcó y se fue celebrarlo a una esquina del estadio. El primero que llegó, porque era el que estaba más cerca fue Vinicius y ambos no lo dudaron: habíanmarcado en el campo del máximo rival, se

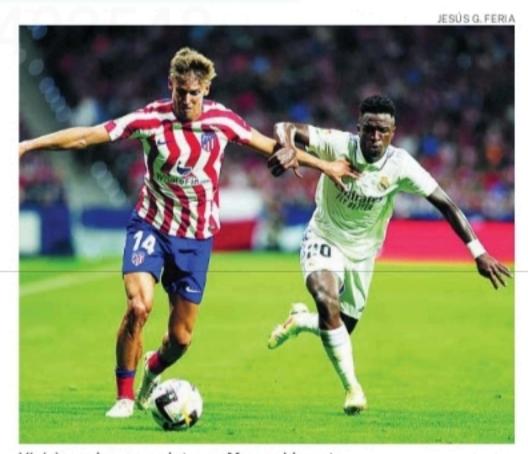

Vinicius pelea una pelota con Marcos Llorente

adelantaban, ponía todo de cara: era, pues, el mejor momento para bailar. Así lo hicieron, sin maldad yconalegría. Después llegaron sus compañeros para celebrarlo con ellos. No gustó nada a la afición rojiblanca, que empezó a tirar cosas y objetos.

Tuvo que intervenir la megafonía del estadio para pedir que por favor dejasen de arrojar objetos mientras el partido tardó un pelín más en reanudarse.

El primer tanto del Real Madrid fue un golpe y dolió mucho, pero el de Valverde fue definitivo. Y todo empezó con una carrera de Vini tras un sensacional pase de Modric. El brasileño estuvo muy cerca de marcar el gol que tanto le apetecía, pero la pelota rebotó en el palo. Sin embargo, llegó Fede Valverde para marcar otro tanto más en esta racha goleadora en la que está tirando del equipo como un líder. Vinicius, saltando, feliz, fue a abrazarle.

No tuvo mucha más ocasiones el brasileño, más apagado y cansado en la segunda mitad, quizá porque ha sido una semana llena de estrés. Lo intentó como siempre, porque en eso es irreprochable, peroya no le salieron las cosas. En una jugada que intentó un regate, no le salió y toda la grada rojiblanca le insultó de manera unánime. Casi es una medalla.



|      |              |     |            |     |    |     |     |     | P  | ART | IDO | S  |    |    |     |    |    |     | GO | LES |     |     |
|------|--------------|-----|------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
|      | EQUIPOS      |     | Ptos. d.g. |     |    | Tot | tal | 7.7 |    | Ca  | sa. |    |    | Fu | era |    | To | tal | Ca | SB  | Fu  | era |
|      |              |     |            |     | J. | G.  | E.  | P.  | J. | G.  | E.  | P. | J. | G. | E.  | P. | F. | C.  | F. | C.  | F.  | C.  |
| l. : | R. Madrid    | 9   | 18         | 11. | 6  | 6   | 0   | 0   | 2  | 2   | 0   | 0  | 4  | 4  | 0   | 0  | 17 | 6   | 6  | 2   | 11  | 4   |
| 2.   | Barcelona    | 9   | 16         | 17  | 6  | 5   | 1   | 0   | 3  | 2   | 1   | 0  | 3  | 3  | 0   | 0  | 18 | 1   | 7  | 0   | -11 | 1   |
| 3.   | Betis        | 49  | 15         | 6   | 6  | 5   | 0   | 1   | 4  | 4   | 0   | 0  | 2  | 1  | 0   | 1  | 10 | 4   | 7  | 1   | 3   | 3   |
| 4.   | Athletic     | 49  | 13         | 8   | 6  | 4   | 1   | 1   | 4  | 2   | 1   | 1  | 2  | 2  | 0   | 0  | 12 | 4   | 4  | 3   | 8   | 1   |
| 5.   | Osasuna      | (1) | 12         | 2   | 6  | 4   | 0   | 2   | 4  | 3   | 0   | 1  | 2  | 1  | 0   | 1  | 7  | 5   | 6  | 4   | 1   | 1   |
| 3    | Villarreal   | (1) | - 11       | 8   | 6  | 3   | 2   | 1   | 2  | 1   | 1   | 0  | 4  | 2  | 1   | 1  | 10 | 2   | 5  | 1   | 5   | 1   |
| 7.   | Atlético     |     | 10         | 4   | 6  | 3   | 1   | 2   | 3  | 1   | 0   | 2  | 3  | 2  | 1   | 0  | 10 | 6   | 5  | 5   | 5   | 1   |
| 3.   | R. Sociedad  |     | 10         | -1  | 6  | 3   | 1   | 2   | 3  | 1   | 1   | 1  | 3  | 2  | 0   | 1  | 7  | 8   | 4  | 6   | 3   | 2   |
| ).   | Valencia     |     | 9          | 5   | 6  | 3   | 0   | 3   | 4  | 3   | 0   | 1  | 2  | 0  | 0   | 2  | 10 | 5   | 9  | 2   | 1   | 3   |
| 0.   | Mallorca     |     | 8          | -1  | 6  | 2   | 2   | 2   | 3  | 1   | 1   | 1  | 3  | 1  | 1   | 1  | 6  | 7   | 3  | 3   | 3   | 4   |
| 1.   | Girona       |     | 7          | 0   | 6  | 2   | 1   | 3   | 3  | 2   | 0   | 1  | 3  | 0  | 1   | 2  | 7  | 7   | 5  | 3   | 2   | 4   |
| 2.   | R. Vallecano |     | 7          | -1  | 6  | 2   | 1   | 3   | 2  | 1   | 0   | 1  | 4  | 1  | 1   | 2  | 7  | 8   | 2  | 3   | 5   | 5   |
| 3.   | Celta        |     | 7          | -5  | 6  | 2   | 1   | 3   | 3  | 1   | 1   | 1  | 3  | 1  | 0   | 2  | 8  | 13  | 6  | 6   | 2   | 7   |
| 4.   | Getafe       |     | 7          | -6  | 6  | 2   | 1   | 3   | 3  | 1   | 1   | 1  | 3  | 1  | 0   | 2  | 6  | 12  | 2  | 4   | 4   | 8   |
| 5.   | Sevilla      |     | 5          | -4  | 6  | 1   | 2   | 3   | 2  | 0   | 1   | 1  | 4  | 1  | 1   | 2  | 7  | 11  | 1  | 4   | 6   | 7   |
| 6.   | Almería      |     | 4          | -3  | 6  | 1   | 1   | 4   | 3  | 1   | 0   | 2  | 3  | 0  | 1   | 2  | 4  | 7   | 3  | 4   | 1   | 3   |
| 7.   | Espanyol     |     | 4          | -5  | 6  | 1   | 1   | 4   | 3  | 0   | 0   | 3  | 3  | 1  | 1   | 1  | 7  | 12  | 3  | 8   | 4   | 4   |
| 8.   | Valladolid   | #   | 4          | -8  | 6  | 1   | 1   | 4   | 3  | 1   | 0   | 2  | 3  | 0  | 1   | 2  | 3  | 11  | 1  | 4   | 2   | 7   |
| 9.   | Cádiz        | #   | 3          | -13 | 6  | 1   | 0   | 5   | 3  | 0   | 0   | 3  | 3  | 1  | 0   | 2  | 1  | 14  | 0  | 9   | 1   | 5   |
| 20.  | Elche        | 8   | 1          | -14 | 6  | 0   | 1   | 5   | 3  | 0   | 1   | 2  | 3  | 0  | 0   | 3  | 2  | 16  | 2  | 6   | 0   | 10  |

| PRIMERA<br>DIVISIÓN | Almería | Athletic | Attético | Barcelona | Betis | Cádiz | Celta | Eliche | Espanyol | Getafe | Girona | Mallorca | Osasuna | R. Madrid | R. Sociedad | R. Vallecano | Sevilla | Valencia | Valladolid | Villarreal |
|---------------------|---------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|----------|---------|-----------|-------------|--------------|---------|----------|------------|------------|
| Almería             |         |          |          |           |       |       |       |        |          |        |        |          | 0-1     | 1-2       |             | -            | 2-1     |          |            |            |
| Athletic            |         |          |          |           |       |       |       |        | 0-1      |        |        | 0-0      |         |           |             | 3-2          |         | 1-0      |            |            |
| Atlético            |         |          |          |           |       |       | 4-1   |        |          |        |        |          |         | 1-2       |             |              |         |          | ,          | 0-2        |
| Barcelona           |         |          |          | -         |       | , .   |       | 3-0    |          |        |        |          |         |           |             | 0-0          |         |          | 4-0        |            |
| Betis               |         |          |          | - 7       |       |       |       | 3-0    |          |        | 2-1    |          | 1-0     |           |             |              |         |          |            | 1-0        |
| Cádiz               | 2       | 0-4      |          | 0-4       |       |       |       | · 5,   |          |        | 1      |          |         |           | 0-1         |              |         |          |            | , ,        |
| Celta               |         |          |          | -         |       | 3-0   |       |        | 2-2      |        |        |          |         | 1-4       | -           |              |         |          |            |            |
| Elche               | 1-1     | 1-4      |          | -         | 2     |       |       |        |          | 1, 1   |        |          |         |           | 0-1         |              |         |          | -          |            |
| Espanyol            |         |          |          |           |       | -     | . 2   |        |          |        |        |          |         | 1-3       | 1           | 0-2          | 2-3     |          |            |            |
| Getafe              |         |          | 0-3      |           |       |       |       |        |          |        |        |          |         |           | 2-1         |              |         |          |            | 0-0        |
| Girona              |         |          |          |           |       |       | 0-1   | ,,,    |          | 3-1    |        |          |         |           |             |              |         |          | 2-1        |            |
| Mallorca            | 1-0     |          |          |           | 1-2   |       |       |        |          |        | 1-1    |          |         |           |             |              |         |          |            |            |
| Osasuna             |         |          |          |           |       | 2-0   | 2     | - 2    |          | 0-2    |        |          |         |           |             | 2-1          | 2-1     |          |            |            |
| R. Madrid           |         |          |          |           | 2-1   |       |       |        |          |        |        | 4-1      |         |           |             | -            |         |          |            |            |
| R. Sociedad         |         |          | 14       | 1-4       |       |       |       |        | 2-1      | -      |        | -        |         |           |             |              |         |          |            |            |
| R. Vallecano        |         |          |          |           |       | 1     |       |        |          |        | -      | 0-2      |         | 1         |             |              |         | 2-1      |            |            |
| Sevilla             |         |          |          | 0-3       |       |       |       |        |          |        | , ,    |          |         |           |             |              |         |          | 1-1        |            |
| Valencia            |         |          | 0-1      |           |       |       | 3-0   |        |          | 5-1    | 1-0    |          |         |           |             |              |         |          | 1,0        |            |
| Valladolid          | 1-0     |          |          |           |       | 0-1   |       |        |          |        | ,      |          |         | 7         |             |              |         |          |            | 0-3        |
| Vill arre al        |         |          |          | 1         |       |       |       | 4.0    |          |        |        |          |         |           |             |              | 1.1     |          |            |            |

■ Promociona 

Desciende

#### RESULTADOS

#### Athletic R. Vallecano 3-2 1-2 Atlético R. Madrid Barcelona 3-0 Elche Betis 2-1 Girona Valencia Celta 3-0 Osasuna Getafe 0-2 Valladolid 0 - 1Cádiz 2-1 R. Sociedad Espanyol Villarreal 1-1 Sevilla 1-0 Mallorca Almería

#### PRÓXIMA JORNADA

Getafe-Valladolid Cádiz-Villarreal Espanyol-Valencia Girona-R. Sociedad Sevilla-Atlético Mallorca-Barcelona Celta-Betis R. Vallecano-Elche R. Madrid-Osasuna

#### GOLEADORES

Athletic - Almería

8 Lewandowski (Barcelona). 6 Borja Iglesias (3p, Betis). 5 Aspas (1p, Celta). 4 Vinicius (Real Madrid). 3 Morata (Atlético), Sadiq (Real Sociedad), Muriqi (Mallorca)...

#### LA QUINIELA

Jornada: 8

| Fecha: 18-09-2022      |   |   |     |
|------------------------|---|---|-----|
| Mallorca-Almería       | 1 |   |     |
| Barcelona-Elche        | 1 |   |     |
| Valencia-Celta         | 1 |   |     |
| Athletic Club-Rayo V.  | 1 |   |     |
| Betis-Girona           | 1 |   |     |
| Villarreal-Sevilla     |   | X | . 1 |
| Osasuna-Getafe         |   |   | 2   |
| Real Sociedad-Espanyol | 1 |   |     |
| Real Oviedo-Ibiza      |   |   | 2   |
| Andorra-Eibar          | 1 |   |     |
| Granada-Mirandés       | 1 |   |     |
| Zaragoza-Sporting      | 1 |   |     |
| Racing-Las Palmas      |   | X |     |
| Albacete-Ponferradina  |   |   | 2   |
| At. Madrid-Real Madrid | 1 |   | 2   |

#### COMENTARIO

La recaudación de esta jornada de La Quiniela ha ascendido a 3.185.686,50 euros, de los cuales 1.7521.27,58 están destinados a premios. Boleto con muchos triunfos locales, pero lo complica el derbi en el pleno al 15.

| 0 | LaLiga 🕸 SmartBank | Patrocinador Oficial de L<br>Liga de Fútbol Profesion |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------|

|     |              |   |        |         | CASA |     |    | FUERA | - 1 | GO | LES |    |
|-----|--------------|---|--------|---------|------|-----|----|-------|-----|----|-----|----|
|     | EQUIPOS      |   | Puntos | Jugados | G.   | E.  | P. | G.    | E.  | P. | E.  | C. |
| 1.  | Alavés       | Ŕ | 14     | 6       | 2    | 1   | 0  | 2     | 1   | 0  | 9   | 5  |
| 2.  | Las Palmas   | Ŕ | 12     | 6       | 2    | 1   | 0  | 1     | 2   | 0  | 8   | 1  |
| 3.  | Granada      |   | 12     | 6       | 3    | 0   | 0  | 1     | 0   | 2  | 9   | 6  |
| 4.  | Cartagena    |   | 12     | 6       | 2    | 0   | 1  | 2     | 0   | 1  | 9   | 7  |
| 5.  | Éibar        |   | 10     | 6       | 3    | 0   | 0  | 0     | 1   | 2  | 10  | 7  |
| 6.  | Burgos       |   | 10     | 6       | 2    | 1   | 0  | 0     | 3   | 0  | 2   | 0  |
| 7.  | Villarreal B |   | 10     | 6       | 2    | 1   | 0  | 1     | 0   | 2  | 11  | 10 |
| 8.  | Albacete     |   | 10     | 6       | 1    | 1   | 1  | 2     | 0   | 1  | 7   | 6  |
| 9.  | Andorra      |   | 10     | 6       | 2    | 0   | 0  | 1     | 1   | 2  | 6   | 7  |
| 10. | Levante      |   | 9      | 6       | 2    | 1   | 1  | 0     | 2   | 0  | 7   | 3  |
| 11. | Ponferradina | а | 9      | 6       | 1    | 0   | 2  | 2     | 0   | 1  | 8   | 9  |
| 12. | Sporting     |   | 8      | 6       | 1    | 1.  | 1  | 1     | 1.1 | 1  | 8   | 6  |
| 13. | Zaragoza     |   | 8      | 6       | 1    | -1- | 1  | 1     | 1   | -1 | 4   | 4  |
| 14. | Oviedo       |   | 8      | 6       | 1    | - 1 | 2  | 1     | 1   | 0  | 3   | 3  |
| 15. | Huesca       |   | 7      | 6       | 2    | 0   | 1  | 0     | 1   | 2  | 8   | 7  |
| 16. | Lugo         |   | 7      | 6       | 1    | 0   | 2  | 1     | 1   | 1  | 7   | 9  |
| 17. | Ibiza        |   | 7      | 6       | 1    | 1   | 1  | 1     | 0   | 2  | 4   | 8  |
| 18. | Tenerife     |   | 4      | 5       | 1    | 1   | 0  | 0     | 0   | 3  | 3   | 6  |
| 19. | Leganés      | ¥ | 4      | 6       | 1    | 1   | 1  | 0     | 0   | 3  | 3   | 6  |
|     | Desire       |   | 1 4    |         |      |     |    | 4     |     |    |     |    |

#### RESULTADOS

| Alavés       | 2-1   | Huesca      |
|--------------|-------|-------------|
| Andorra      | 2-0   | Éibar       |
| Granada      | 2-1   | Mirandés    |
| Albacete     | 0-1 F | onferradina |
| Leganés      | 0-0   | Burgos      |
| Levante      | 0-1   | Cartagena   |
| Oviedo       | 0-1   | Ibiza       |
| Racing       | 0-0   | Las Palmas  |
| Villarreal B | 3-1   | Lugo        |
| Tenerife     | hoy   | Málaga      |
| Zaragoza     | 1-0   | Sporting    |

#### PRÓXIMA JORNADA

Burgos-Levante Éibar-Racing Huesca-Leganés Lugo-Oviedo Málaga-Villarreal B Mirandés-Zaragoza Ponferradina-Tenerife Albacete-Andorra Cartagena-Alavés Las Palmas-Granada Sporting-Ibiza

#### GOLEADORES

6 Uzuni (2p, Granada). 4 Cardona (1p, Las Palmas). Chris Ramos (Lugo)...

# Lopetegui sigue respirando... por poquito

El Sevilla suma un empate agónico ante el Villarreal, que le perdonó la vida en los minutos finales

#### Lucas Haurie. SEVILLA

Para un equipo como el Sevilla, empatar enel campo del Villarreal es... una hazaña. Maticemos. Para un equipo como este Sevilla, plantilla en ruinas y entre nador amortizado, sumar en el campo de un aspirante legítimo a la cuarta plaza es, en efecto, una hazaña. Y eso, que antes de los diez minutos se habían adelantado los de Lopetegui, que vuelve a salvarse de la destitución por los pelos, con una gran combinación entre Acuña, Jesús Navas e Isco que culminó

Óliver Torres con un remate raso y cruzado.

20. Racing

Málaga

Ni siquiera llegar al descanso con ventaja, ayudado por la fortuna en un zambombazo de Parejo al larguero, infirió algo de cuajo a este Sevillapor completo ayuno de confianza. Despojado en el descanso de los renqueantes Bono y Femando, Lope tegui sacó a Nianzou de mediocentro y una falta de entendimiento del francés con Joan Jordán, que está para que le quiten el camé de futbolista, permitió la conducción de Coquelin, que sirvió un gran pase interior a Baena. Dmitrovic ganó el duelo

con tanta mala suerte, que la pelota entró tras rebotar en la rodilla del atacante.

2 2

Fue elúnico atisbo de infortunio de un Sevilla que terminó el partido colgado del larguero y pidiendo la hora ante las claras oportunidades que desperdiciaban los amarillos. Además, en el minuto 80, el VAR revocó por un fuera de juego milimétrico un penalti de Alex Teles a Yéremi Pino. El Villarreal, tan bienque había empezado, se queda sin ganar por segunda jornada consecutiva y pierde comba por su mala puntería. Añoranza lógica de Gerard Moreno.



1



#### Villarreal (4-1-4-1)

Rulli; Femenia, Albiol, Torres, Pedraza (Mojica 82); Parejo, Capoue, Coquelin (Danjuma 59'); Chukwueze (Yeremy 59'), Lo Celso (Baena 32') y Jackson (Morales 82').

#### Sevilla FC (5-3-2)

Bono (46' Dmitrovic); Navas, J. Ángel (69' Suso), Gudelj, Salas, Acuña (69' Telles); Fernando (46' Nianzou), Jordán, Óliver Torres (83' Papu); Isco y Mir.

**Árbitro:** Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Bono, Acuña, Baena, J. Ángel, Gudelj y Telles. LA RAZÓN • Lunes. 19 de septiembre de 2022

DEPORTES 55

# **Amarcord Mundial**

# Un duelo soñado que nunca fue

Pelé y Di Stéfano, lesionados, no jugaron el partido ante Brasil que dejó a España fuera de este Mundial con un arbitraje polémico

### Lucas Haurie

Pelé contra Di Stéfano. En cuanto se conoció la composición de los grupos para el Mundial de 1962, a los aficionados se les hizo la boca agua al imaginar cómo sería el duelo entre el viejo monarca hispano-argentino yel joven rey brasileño que había conquistado el título, siendo un adolescente, cuatro años antes. Al final, las dos estrellas vieron el partido entre sus respectivas selecciones desde la grada del vetusto estadio Sausalito de Viña del Mar, ya que estaban lesionados. Edson Arantes do Nascimento, víctima de una hernia inguinal, solo jugó en el debut contra México. Don Alfredo viajó hastalacosta pacífica en balde: jamás disputó un Mundial.

Las convocatorias de los vetustos (y nacionalizados) Di Stéfano
y Puskas, de hecho, generó la primera polémica en las vísperas del
torneo. Helenio Herrera, otro
hombre sin patria – francés de Marruecos, con sangre argentina,
española e italiana en sus venaslos prefirió aundescollante Amancio para componer una selección
de grandes nombres (Del Sol, Peiró, Gento Luis Suárez...) que nunca logró jugar como un equipo.
Dos años más tarde. España ganó

su primer título oficial, la Eurocopa del gol de Marcelino a Yashine, con un plantel notablemente rejuvenecido.

Se antojaba clave el primer partido del grupo frente a la Checoslovaquia de Josef Masopust, el elegante centrocampista alrededor del cual había construido el Dukla de Praga una dinastía en su país. Las cuentas, sobre el papel, estabanclaras: Brasildominaría el grupo, México sería la cenicienta y el segundo clasificado para los cuartos saldría del duelo entre los españoles y los centroeuropeos. España jugó mejor, o eso cuentan las crónicas, pero se estrelló contra el portero Vilian Schojf y contra la fatalidad, pues las lesiones de Reija y Rivilla, en una época en la que no había cambios, obligaron a jugar con dos cojos. Un gol de los checoslovacos afaltadiez minutos de cantó el encuentro.

La derrota minó el ambiente de la concentración española, que ya estaba enrarecido. La joven generación no comprendía la presencia en la convocatoria de Di Stéfano a pesar del tirón muscular que le dio en el último amistoso previo alviaje. Y entendía menos todavía que Pancho Puskas fuera titular

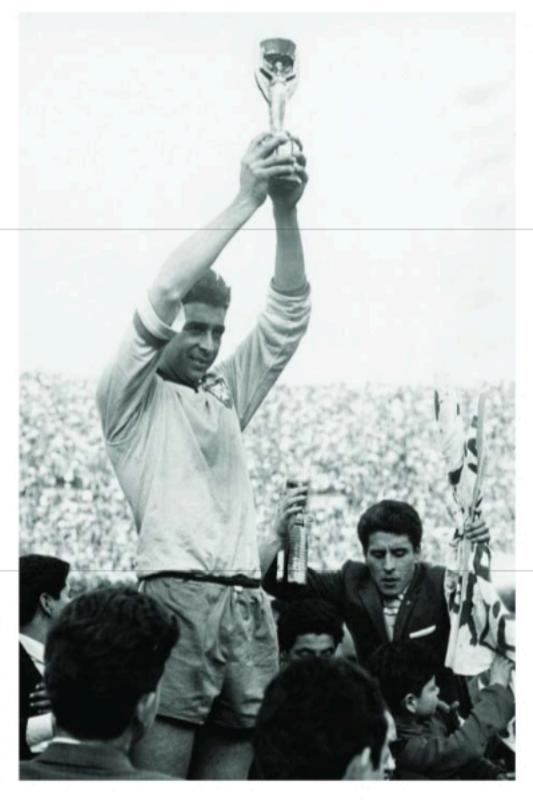

#### Claves

### Chile 1962

#### Dos técnicos

Hernández Coronado era seleccionador y nombró entrenador para el Mundial a Helenio Herrera. La prensa bautizó la fórmula como H3C.

#### Verdugo ilustre

Josef Masopust, líder de la

Checoslovaquia finalista que eliminó a España, ganó ese año el Balón de Oro al mejor futbolista europeo.

#### Renovación y éxito

La salida de varios veteranos y su sustitución por jugadores más jóvenes propiciaron el título de España en la Eurocopa do 1964 Mauro Ramos levanta el trofeo de campeón del mundo

por decreto, cuando sus mejores años habían pasado descaradamente. Así, eltriunfo contra México cabe calificarse de milagroso: córner contra España en el minuto 90, el despejelecae a Gento que emprende una desus vertiginosas carreras para asistir a Peiró. La clasificación se jugará a una carta contra Brasil en un partido en el que a los campeones vigentes les valía el empate.

El 6 de junio, Día D en 1944, era la fecha programada para el duelo entre Pelé y Di Stéfano, pero el bonaerense sigue indisponible tras su le sión de San Mamés y «O Rei» está postrado por la hernia inguinal que lo hizo terminar andando el partido contra Checoslovaquia y no le permitiría reaparecer en todo el Mundial. España supera a Brasil, Adelardo adelanta a la selección nacional y el árbitro saca fuera del área un penalti de Nilton a Collar que habría supuesto el 0-2. Selanzala falta, marca Adelardo en remate acrobático y se lo anulan por juego peligroso... Pitaba el chile no Sergio Bustamante y estaba claro que la organización no quería quedarse sin la atracción verde-amarelha a las primeras de cambio.

Amarildo, el joven sustituto de Pelé, marcados goles en la segunda parte que mandan para casa a España, que aún se vuelve con el resquemor de comprobar, tras perder al día siguiente Checoslovaquia con México (3-1), que un empate le habría dado el pase a cuartos. El Mundial de 1962 no fue ni mucho menos bueno, pero la eliminación temprana tuvo dos atenuantes incuestionables: fue a manos delos dos finalistas del torneo y se decidió con un arbitraje calamitoso.

### **El infiltrado**

# Simeone jugó contra el Cholismo

#### Gonzalo Miró

ientras España se proclamaba campeona de Europa del Eurobasket al derrotar a Francia en la final, en una tremenda hazaña llevada a cabo por Sergio Scarioloy los suyos cuando apenas se contaba con ellos, el foco futbolístico estaba puesto en el Metropolitano, donde el Atleti tenía la obligación de ganar para no descolgarse de la peleapor eltítulo antes de terminar septiembre. Si el año pasado la polémica mediática la protagoniza ba el hacer o no el pasillo, esta vez tocaba poner alos roji blancos como malos de la película si se molestaban por las burlas que Vinicius tiende a regalar a las aficiones rivales.

La operación pinchó en hueso, intentando poner a Koke de malo de la película, cuando el canterano rojiblanco es un trozo de pan. Sobre el campo, los de Simeone hicieron los mejores minutos de la temporada, construyendo juego desde la posesión de la pelota y convirtiendo al portero en el mejor jugador rival, pero sufriendo la contundencia del Real Madrid, que pagó los errores de una defensa de cinco que sigue sin compensar y terminóllevándos eltriunfo. Con muy poco, los de Ancelotti se pusieron 0-2, con los goles de Rodrygo y Valverde, y mostraron una contundencia defensiva digna de equipo serio.

Se echó atrás cerrando líneas, buscando algún contragolpe del protagonista de la previa ypoco más. El Atleti lo intento de varias maneras, cambiando perfiles de jugadores e incluso el sistema a falta de 20 minu-

Cuando llegó el gol que ponía al Madrid contra las cuerdas, el árbitro decidió... tos, pero cuando llegó el gol que ponía al Madridcontra las cuerdas, el árbitro decidió, interpretación de Ceballos mediante, expulsar a un Mario Hermoso revolucionado, facilitando los últimos minutos al equipo visitante.

Más allá de la buena intención del equipo ayer en el derbi, la realidad del Atleti es que está ya a ocho puntos del líder cuando apenas se handisputado seis jornadas, a un paso de no competir por la Liga, situación que se da cada año con más antelación. Haría bien el equipo en relajar la presión y liberarse, lo suficiente como para poner en práctica varias cosas, porque si la idea del técnico argentino es seguir jugando con el sistema actual, aún le queda demasiado trabajo por delante.

# Y ahora, a descansar

Alcaraz culmina sus tres semanas de locura ganando el punto que mete a España en cuartos de la Copa Davis

#### Francisco Martínez, MADRID

Ésta es sin duda la eliminatoria de Copa Davis de Carlos Alcaraz, porque estrenaba el número uno del mundo y llegaba directamente de Nueva York de conquistar el US Open. Por la expectación generada, por los aplausos, que se multiplicaban en la grada del Pabellón Fuente de San Luis de Valencia cuando decían su nombre. Es el deportista del momento. Pero también merece su espacio Roberto Bautista, el hombre silencioso que siempre está ahí. El castellonense ha ganado los tres partidos individuales que ha disputado en esta fase de grupos, tanto cuando actuó de número uno contra Serbia como cuando lo ha hecho de número dos, contra Canadáy contra Corea en la eliminatoria definitiva. En realidad, su última labor para el grupo era la más sencilla porque rápidamente se vio que Seong Chan Hong, su rival, era muy inferior. Siendo sólido, y Roberto lo es, los puntos no iban más all á de cinco o se is intercambios, porque elasiático terminaba desbordado o fallando. Solo le entraron algunas dudas al español para cerrar el encuentro, pero nada grave: 6-1 y 6-3. Dejaba a España a un paso de la clasificación, para que Carlos Alcaraz tuviera su gran momento.

El partido entre números uno era diferente. Tenía algo de trampa porque Soonwoo Kwon sí es un habitual del circuito. Número 74 del mundo, tiene un título en su palmarés, el ATP 250 de Nur Sultán, en Kazajistán, en 2021 (desde 2022 es ya un ATP 500) y en el enfrentamiento contra Canadá esta misma semana superó a Félix Auger-Aliassime. Venció el español por6-4y7-6(7/1), con sufrimientoy oficio. No podía salir confiado y pronto notó que su oponente, aunque Corea ya no se jugaba nada, esun tenista con muchoritmo de bola y una gran movilidad. Y estaba ante la oportunidad de ser noticia venciendo al líder de la clasificación ATP. Pese a estar más descansado, no sevio la mejor versión de Carlos, aquien, eso sí, nun-



Alcaraz celebra eufórico su victoria, que dio la clasificación a España

ca le falta fe, ycon ella encarriló el duelo. Porque su primera rotura de servicio se produjo de la manera más inesperada, en un juego que parecía perdido y que el murciano remontó ganando incluso los puntos que parecían perdidos, porque con 30-40 tuvo la humildad de correr hacia delante y hacia atrás con el jugueteo que le estaba proponiendo su rival de dejad as y globos, hasta que la última se que-

El número uno del mundo ganó a Kwon con más piernas y resistencia que potencia de brazos

dó en la red. Cometió Kwon el error de no rematar a Alcaraz y lo pagó. Las buenas sensaciones con las que había comenzado el duelo no se reflejaron en el marcador, y el españolempezó amaltratarmás a la pelota, a tirar más fuerte y a meter más primeros servicios, ya que al estarjugando con segundos sufría con los restos del coreano.

Ese error de Kwon le hizo ir a remolque durante el primer set,

#### Claves

PRoberto Bautista
venció a Seong Chan
Hong (6-1 y 6-3) y
Alcaraz a Soonwoo
Kwon (6-4 y 7-6 [7/1]).
Con el triunfo ante
Corea, el equipo
capitaneado por Sergi
Bruguera se clasifica
para los cuartos de final
de la Copa Davis como
primera de grupo, por
delante de Canadá.

La fase final (cuartos, semis y final) se disputa en Málaga del 22 al 27 de noviembre y pondrá fin a la temporada.

▶España juega los cuartos contra Croacia el miércoles 23 de noviembre.

▶ Así quedan los cuartos de final: Italia-Estados Unidos, Alemania-Canadá, Australia-Países Bajos y Croacia-España.

pero lo siguió peleando hasta el punto de lograr igualar la rotura, y además en blanco, cuando Alcaraz servía para llevárselo. Pero la reacción del español fue inmediata y volvió a demostrar que en los momentos delicados suele dar lo mejor de sí, que es el rasgo que distingue a los muy buenos de los elegidos. Al resto sí consiguió cerrar ese parcial inicial. Todavía tendría que remarmucho Alcaraz, querápidamente se vio break abajo en el segundo set y solo con puntos de fantasía, con más piernas y resistencia que potencia de brazos, se llevó el triunfo. Apuró hasta un tie break en el que no cometióniunfallo. Ganóy encendió al público, como haceen todas las pistas del mundo que pis a. El punto daba la clasificación a España parala últimafase, que se juega en Málaga del 22 al 27 de noviembre y con la que acaba la temporada. El rival en cuartos es Croacia, con Cilic, Coric y el espectacular dúo que forman Mektic y Pavic. Esa eliminatoria es a vida o muerte.

Alcaraz termina así con final feliz tres semanas de locura que le hanllevado a conquistar su primer Grand Slam y a llegar a la cima del tenis con solo 19 años, más joven que nadie en la historia. El lunes todavía tiene un compromiso publicitario. Después, a descansar.



#### José Manuel Martín. ALCAÑIZ

Desde hace dos años nada es fácil para Marc Márquez. No gana para sustos desde que se rompió el húmero en Jerez en julio de 2020 y su regreso de spués de la cuarta operación y más de cien días de baja fuede locos. ¿Qué hubiera sucedido después de la gran salida que hizo (del 13º al 6º) si todo hubiera sido normal? Nadie lo sabrá y el propio protagonista tiene esa duda. «Me que do con la incógnita después de la salida que he hecho y el ritmo que han llevado los demás. Verem os qué pasa en el futuro», decía Marc con cara todavía de susto por lo que pasó nada más apagarse el semáforo.

Quería darse una alegría y hacer disfrutar a los aficionados de Motorland, al mismo tiempo que hacía kilómetros y recuperaba sensaciones de carrera. En cuanto se apagó el semáforo recuperó siete posiciones, pero alllegar alacurva tres empezó la película de miedo. Tuvo que frenar antes de tiempo, la moto le derrapó un poco de atrás y Quartararo estaba pegado a él preparando el adelantamiento. El francés no pudo evitar el contacto y se dio un buen golpe contrael suelo. Yno sería elúltimo, porque cuando le llevaban en

# Un regreso de locos

Márquez, no pasa de la primera vuelta tras tocarse con Quartararo y Nakagami, que acabaron en el suelo. «Ha sido mala suerte»

#### GP de Aragón. Clasificaciones

#### MotoGP

Enea Bastianini (Ita/Gresini Racing)
 41:35.462
 Francesco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo)
 a 0.042
 Aleix Espargaró (Esp/Aprilia Racing)
 4. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM Factory)
 a 6.379
 Jack Miller (Aus/Ducati Lenovo Team)
 a 6.964
 Jorge Martin (Esp/Prima Pramac Ducati)a 12.030
 Así va el Mundial (15 de 20 carreras)

 1. Fabio Quartararo (Fra)
 211 puntos

 2. Francesco Bagnaia (Ita)
 201 (-10)

 3. Aleix Espargaró (Esp)
 194 (-17)

 Moto2
 1. Pedro Acosta (Esp/Red Bull KTM Ajo)
 39:35:337

2. Arón Canet (Esp/Flexbox HP40) a 2.612
3. A. Fernández (Esp/Red Bull KTM Ajo) +3.799
Así va el Mundial (15 de 20 carreras)
1. Augusto Fernández (Esp) 214 puntos

 2. Ai Ogura (Jap)
 207 (-7)

 3. Arón Canet (Esp)
 177 (-37)

 Moto3
 1. Izan Guevara (Esp/Autosolar GasGas)
 37:29.944

2. Ayumu Sasaki (Jap/Sterilgarda Max) 0.957
3. Daniel Holgado (Esp/Red Bull KTM Ajo) a 6.536
Asi va el Mundial (15 de 20 carreras)
1. Izan Guevara (Esp) 229 puntos
2. Sergio García (Esp) 196 (-33)

Próxima cita: GP de Japón (25 de septiembre)

scooter al «paddock», chocó contra otra moto y se cayó de nuevo. «Menos mal que no me había quitado el casco», brome aba en medio del drama, porque su ventaja de treinta puntos se quedó reducida a diezy encima tenía el cuerpo lleno de abrasiones. «Me sabe mucho peor lo que pasó por Fabio que por Nakagami, porque se está jugando un Mundial y sé lo que pasa, sé lo que es perder una carrera por un toque con un piloto», explicaba Márquez, que primero se tocó con el francés y después con el japonés. La primera acción fue una clara circunstancia de carrera, reconocida por el propio Quartararo, y la segunda vez tuvo que ver con los daños que la Honda tenía de la primera colisión. Un trozo de la Yamaha quedó en la rueda de trasera de la moto de Marc y cuando fue a activar el «holeshot» (el dispositivo que baja la suspensión trasera) se le bloqueó yse fue directo en ple narectacontraNakagami.Otro contacto y otro piloto al suelo, mientras Márquez ya se salía definitivamente de la pista para abandonar. «En una recta nunca voy a ir contra otro piloto, ymenos estando por delante yen una carrera en la que no me juego nada. La moto se me tira a la izquierda y desacelera porque tenía un problema mecánico. Entonces es cuando impacto con

Nakagami, que es una caída muy peligrosa porque es de las que no te esperas», añadía Márquez, al que ya muchos acusaban en redes de una acción antideportiva. «Los

haters siempre ganan, sino es eso, dirán otra cosa», se defendía el de Cervera, que se pasó tanto por el box del Idemitsu Honda como por el hospitality de Yamaha para dar explicaciones a los damnificados. «Lo importante es que los dos están bien. Ha sido mala suerte, se para las cinco carreras que faltan. Bagnaia era el favorito al triunfo en Motorland, pero apareció Bastianini para derrotarlo en un mano a mano emocionante y que demuest ra que Ducati sigue empeñada en no dar órdenes de equipo a los pilotos de la marca. La ventaja de Quartararo se ha reducido hasta los diez puntos con Bagnaia y a los 17 con Aleix Espargaró, que remontó para volver al podio y renovar sus esperanzas de título.

Bastianini gana en

▶La caída de Quartararo ha dejado el Mundial de MotoGP en un pañuelo

Aragón. Bagnaia y Aleix sueñan

La primera vuelta de la carrera de Motorland fue una locura

Sete Gibernau le dijo que se suelte y eso hizo el de Aprilia, que no quiere dejar de soñar.

han juntado varias cosas y ha pasado. Es una lástima, porque quería hacer una buena carrera y creo que podía mos disfrutar delante de la afición», continuaba el número 93, que quería acumular kilómetros y no hizo ni tres. «El objetivo no está cumplido, preferiría haber hecho una mala salida y no haber durado solo dos curvas. Lo positivo esque ento do momento me he sentido seguro encimade la moto. Mehesentido por momentos mejordelo que yo esperaba», comentabasobre su plan en lo que que da de curso. Quería terminar la carrera, pero también competir y veren qué punto se encuentra realmente en su puesta a punto. No tendrá

> que esperar mucho, porque el próximo findesemana la acción continúa en Motegi, y quería verle ellado bueno a no poder haber hecho una tirada larga en Motor-

land. «Me faltan kilómetros y a cambio vamos a ir más des cansados a Japón».

Su madre, Roser, lo vio en el propio circuito y su recomendación fue que si se sentía cansado, se retirara. No le dio tiempo con ese arranque de auténtica locura.

«Nunca

«Nunca iría en una recta contra otro piloto, pero los haters siempre ganan»



## La Contra

La prueba del nivel de Scariolo como entrenador es lo que ha hecho en el Campeonato de Europa sin estar rodeado de jugadores superlativos

# **Scariolo** que estás en los cielos



Eduardo Inda

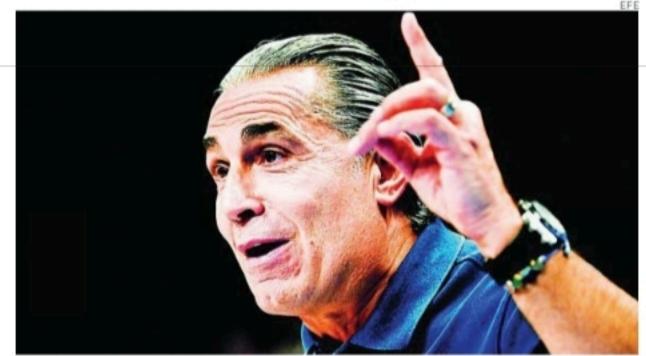

El italiano es un

genio como técnico.

La prueba,

el Eurobasket»

Sergio Scariolo, cuatro veces campeón de Europa

oséLuis Sáez, el histórico ex presidente de la Federación Española de Baloncesto, el hombre que semilló la mejor generación de nuestra historia, pasó de recibir palmaditas en la espalda mañana, tarde y noche a ser un apestado. Le podrán echar en cara la conde na aun año de cárcel por apropiación in debida en una instrucción, todo hay que decirlo, plaga da de curiosidades, pero ni su mayor enemigo le puede toser el mérito de esa Edad de Oro del basket español que va camino de convertirse en eterna. Casi dos décadas de éxitos nos contemplan. Al punto que podemos sostener, sin temor a que nos tilden de hiperbólicos, que España es la segunda mayor potencia universal en esta disciplina. O la mayor porque somos los vigentes campeones del mundo. Aunque esta última apreciación tiene trampa toda vez que el mundo NBA no acude en su plenitud a Mundiales ni a Juegos.

El otrogran protagonista de esta Edad de Oro no es español, sino más bien italiano, pero como si lo fuera. Me refiero a Sergio Scariolo, vecino de Marbella y casado con una de las grandes estrellas del baloncesto femenino, Blanca Ares. Nunca jamás podremos agradecerle a nuestro protagonista lo que ha hecho por nuestra NBA y, encima, compatibilizando las labores de seleccionador con las de entrenador de equipos profesionales en un cuasiperfecto ejercicio de pluri emple o. Lo cual multiplica su mérito.

Tomó las riendas de la selección en 2009,

apenas un año después de esa finalísima de Pekín en la que los árbitros nos robaron con alevosía, premeditación y diurnidad el oro. Aquel atraco representó un mazazo psicológico más que notable para un equipo en el que figuraban Pau y Marc Gasol, la megabomba Navarro, Ricky Rubio y un descomunal etcétera. El marbellí de Brescia recompuso psicológicamente a sus 12 mosqueteros en tiempo récord y aquel mismo año nos regaló el Euro-

peo, situación que se repitió en la siguiente edición. En motivación es el número uno del baloncesto no NBA yendefensa seguramente el mejor del planeta. El trabajo excelentemente bien hecho tuvo su continuación en los Juegos de Londres, Noscondujo a la final casi sin despeinamos. El cara acarapor el oro es definido por los sa-

no está al alcance de cualquiera.

Ese gran tipo que es Scariolo dejó la ÑBA durante tres años y volvió en 2015. Regresó desmintiendo ese lugar común que asegura vici. Le birló el Eurobasket a Francia en Lille y desde entonces hemos sido bronce en los Juegos de Río, bronce en el Europeo de 2017 yoro en el Mundial de China de 2019. Y, entre medias, fue campeón de la NBA con los Raptors ej erciendo nominalmente de se gundo a unque todos sabemos que en realidad fue el gran culpable, el ideólogo en la sombra.

Lo de este Europeo ha ratificado que es un

genio como entrenador. Solo cabe endosar esta distinción a aquéllos que son igual de eficaces cuando cuentan con plantillas de deportistas superlativos como cuando setienen que conformar con una banda de segundones como ha acontecido en este Europe o. Una revisión de los pilares del conjunto nacional

PABLO LOLASO

ratifica mis palabras. Garuba no es un top, Brown, tampoco por muy ex NBA que sea, Jaime Fernández y López-Aróstegui tres cuartos de lo mismo y Rudy lo ha sido, pero tiene 37 años. Solo cabría adjudicar este honor a los hijos de Margarita Geuer: Willy y Juancho. El milagro se ha producido, vaya si se ha producido. Y todo ello gracias a un Scariolo que ya está en los cielos del deporte mundial, en ese olimpo de los dioses en el que tan solo hay 12 sillas. ¡Grazie, grazie, grazie, maestro!

# haciendo bueno el aforismo romano: veni, vidi,

## Fútbol/La Liga SmartBank

Para no perderse

6ª jornada: Tenerife-Málaga (21:00, LaLiga SmartBankTV y Movistar #Vamos).

#### Tenis

L19

Torneos ATP de San Diego y Metz. Torneos WTA de Seúl, Tokio y Budapest.

#### Ciclismo / Mundial

Contrarreloj masculina y femenina (5:40-09:00 y 01:30-04:30, Eurosport y Teledeporte).

#### Fútbol/LaLiga SmartBank

7ª jornada: Sporting-Ibiza (21:00, LaLiga SmartBankTV).

#### Tenis

Laver Cup (Eurosport, hasta el día 25).

# **S24**

#### Fútbol

5ª jornada Liga de las Naciones: España-Suiza (20:45, TVE).

#### Fútbol/LaLiga SmartBank

7ª jornada: Huesca-Leganés (14:00), Mirandés.Real Zaragoza (16:15), Málaga-Villarreal (18:30) y Ponferradina-Tenerife (18:30). (LaLiga SmartBankTV).

#### Baloncesto

Semifinales Supercopa Endesa: Real Betis-Real Madrid (18:30) y Barcelona-Joventut Badalona (21:30). (#Vamos).

#### Ciclismo

Campeonato del Mundo en ruta femenino (04:25-09:00, Eurosport y Teledeporte).

# D25

#### Fútbol/LaLiga SmartBank

7ª jornada: Burgos-Levante (14:00), Lugo-Real Oviedo (16:15), Eibar-Racing (18:30); Real-Espanyol (18:30), Albacete-Andorra (18:30) y Las Palmas-Granada (21:00, #Vamos). (LaLiga Smart-BankTV).

#### Supercopa Endesa

Final (18:30, #Vamos),

#### Motos/GP de Japón

Carreras: Moto3 (05:00); Moto2 (06:20) y MotoGP (08:00). (Dazn).

#### Ciclismo

Campeonato del Mundo en ruta (02:15-08:50, Eurosport y Teledeporte).



que segundas partes nunca fueron buenas y

CUALQUIER TIEMPO MUERTO PASADO

# La recomendación de la semana

«Cualquier tiempo muerto pasado», el delirio continúa

▶Pablo Lolaso es un personaje de ficción basado en un entrenador real. Algo así es lo que sucede con «Cualquier tiempo muerto pasado», la novela que continúa la saga que comenzó con «Antes todo esto era campo atrás». Una divertida creación con el baloncesto como excusa en la que Lolaso da continuidad al curioso

entrenador protagonista ya en su primera novela. Un poco de costumbrismo, mucho diálogo, algo de misterio, algún delirio y mucho humor son los ingredientes de esta novela en la que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Al menos eso dice el autor, aunque vaya usted a saber.

TIEMPO 59 LARAZÓN . Lunes. 19 de septiembre de 2022

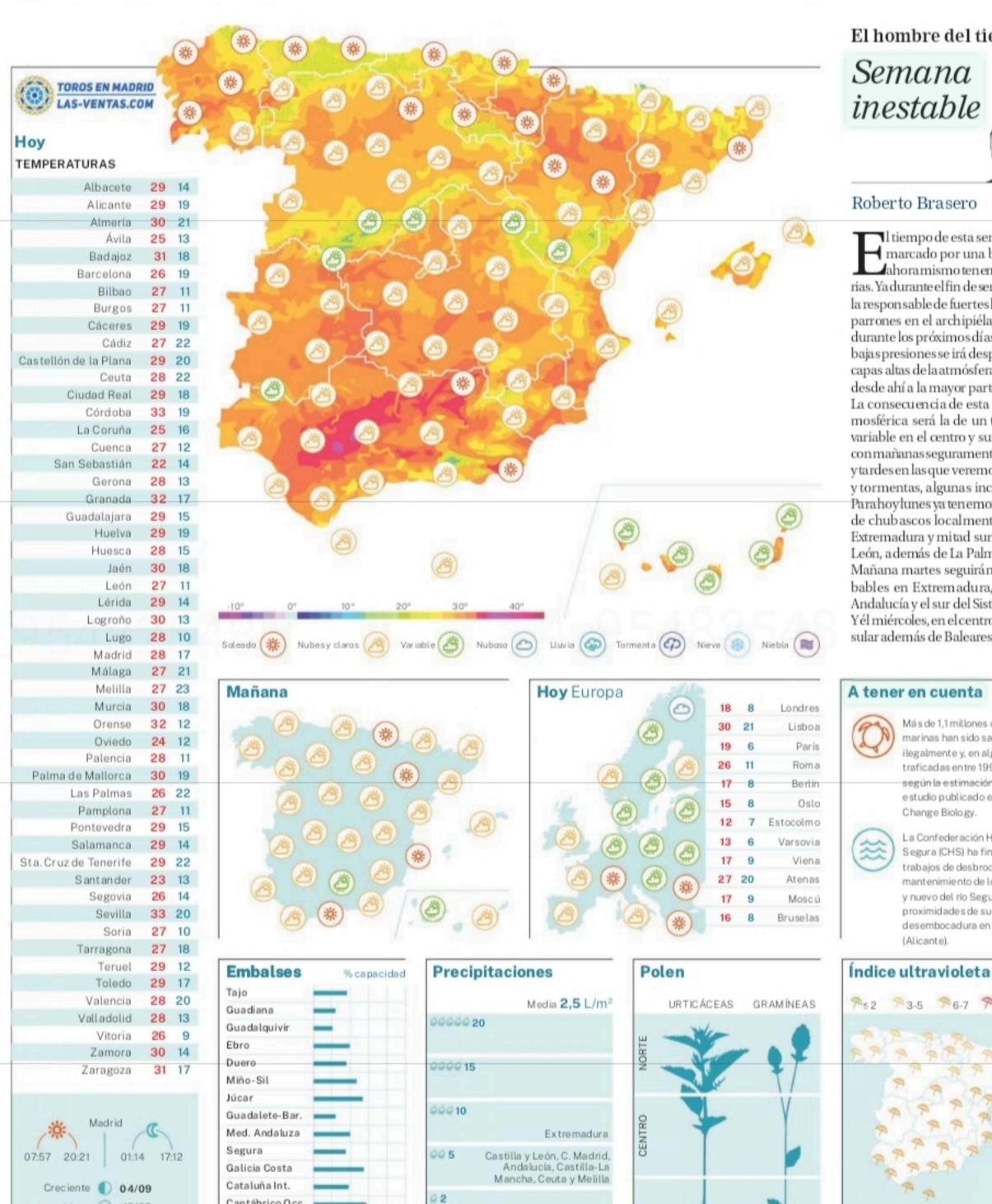

SUR

Alto
 Medio
 Bajo

La Rioja, Aragón

Resto de comunidades

Cantábrico Occ.

Tinto, Odiel y P.

Cantábrico Or.

0 20 40 60 80 100

P. Vasco Int.

Llena O

Menguante 18/09

Nueva 26/09

10/09

#### El hombre del tiempo

# Semana inestable

#### Roberto Brasero

I tiempo de esta semana vendrá marcado por una borrasca que ahoramismo tenemos en Canarias. Yadurante elfin de semana hasido la responsable de fuertes lluvias y chaparrones en el archipiélago canario y durante los próximos días esa zona de bajas presiones se irá desplazan do por capas altas de la atmósfera para afectar desde ahí a la mayor parte de España. La consecuencia de esta situación atmosférica será la de un tiempo muy variable en el centro y sur peninsular, con mañanas seguramente despejadas ytardes en las que veremos chubascos y tormentas, algunas incluso fuertes. Parahoylunes ya tenemos posibilidad de chubascos localmente fuertes en Extremadura y mitad sur de Castilla y León, además de La Palma y Tenerife. Mañana martes seguirán siendo probables en Extremadura, el oeste de Andalucía y el sur del Sistema Ibérico. Yél miércoles, en el centro y sur peninsular además de Baleares.

#### A tener en cuenta

Más de 1,1 millones de tortugas marinas han sido sacrifica das ilegalmente y, en algunos casos, traficadas entre 1990 y 2020, según la estimación de un nuevo estudio publicado en Global

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha finalizado los trabajos de desbroce y mantenimiento de los cauces viejo y nuevo del rio Segura en las proximidades de su desembocadura en Guardamar



### Mosaico Sopa de letras



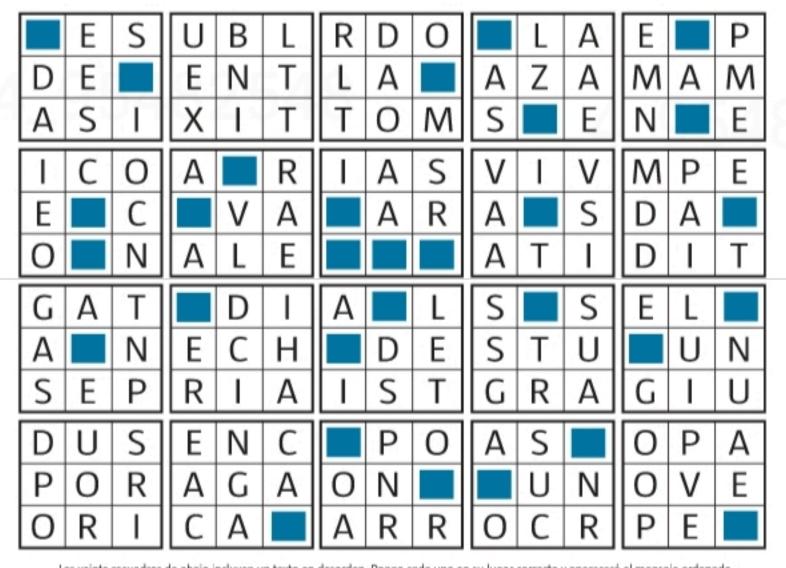

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

# ABDKAAMÑOAQRSA ΑР E R O EQALML LRALMARRONF BÑAU DAOAI EGAHAPAQE TXCAMSR NARAN ACSEA A F ALRLAJNEGROR TRMAN COQPKS OA NANPQRAS SCACSEA

#### Cruzado mágico

#### Escalera

Ocho colores

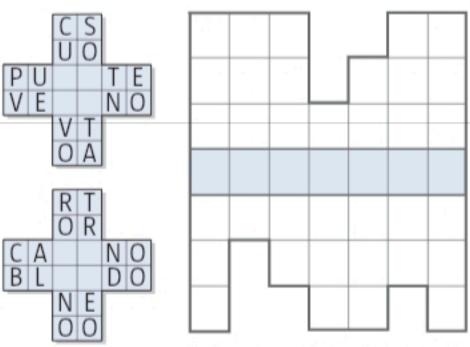

Ponga las letras que faltan para completar las palabras Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Clavel, reparto, terreno, pasado, lista, revés, cartón

#### Enredo

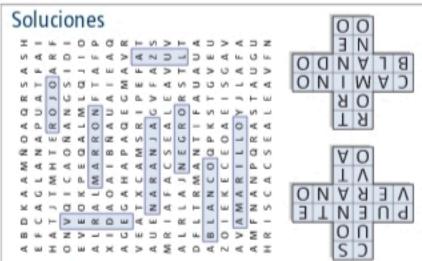

ENREDO. Validez, pórtico, C A M I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B L A N I B

MOSAICO. El Catopardo es una novela de Ciuseppe Tomasi di Lampedusa. rechazada por varias editoriales se públicó póstumamente con gran éxito. Narra las vivencias de éxitos asaa aristocrática

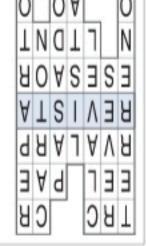

| ZDVALIE               |  |
|-----------------------|--|
| $C\;T\;I\;O\;R\;P\;O$ |  |
| ARCALED               |  |
| IRGALEA               |  |
| EDBANAR               |  |

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

#### Autodefinido

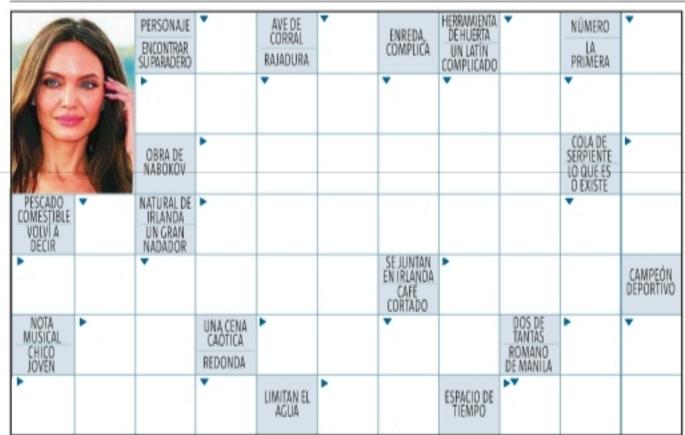

#### Sudoku

Grupo Alfil

| 1000 |    | 3 | 8 | 1 | 2 |   |   |   |   |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |    |   | 9 |   |   | 7 |   |   | 4 |
|      | 6  |   | , |   |   |   |   |   |   |
|      | 9  | 4 | 2 | 6 |   |   |   | 8 |   |
| 1    |    |   | 1 |   | 7 |   | 4 |   |   |
|      |    | 6 |   |   |   | 4 | 1 | 9 | 5 |
|      | Ċ. |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
|      | 7  |   |   | 3 |   |   | 9 |   |   |
|      |    |   |   |   | 8 | 5 | 3 | 4 |   |

|   | 1 |   | 9 | 6   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|
|   | 4 | 7 |   |     | 2 | 1 |   |   |
|   |   |   | 8 |     |   |   |   | 7 |
| 6 |   |   |   |     |   |   | 9 |   |
| 8 |   | 9 |   | 1 1 |   | 5 |   | 2 |
|   | 3 |   |   |     |   |   |   | 8 |
| 7 |   |   |   | 4   | 6 |   |   |   |
|   |   | 1 | 5 |     |   | 6 | 2 |   |
|   |   |   |   | 8   | 1 |   | 5 |   |

# Crucigrama

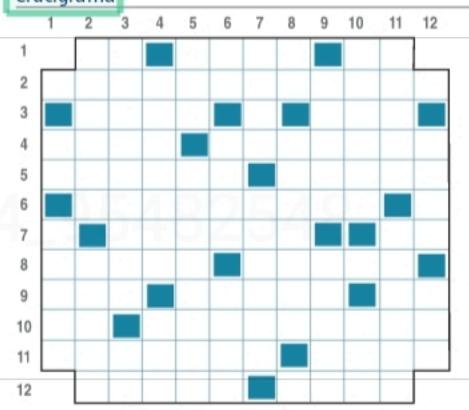

Horizontales: 1. Limitan la escuela. Lo dicen los niños para cogerlos en

brazos. Romanos de Cracovia. - 2. No les afecta la lluvia. - 3. Deja ver

quién gobierna y quién va a la oposición. Igualado al borde. - 4. Localidad

de Girona. Nombre de varón. - 5. No hay nada superior. Levantáis. - 6.

Absurdos, bufos. - 7. Viajera que va con todo. Pareja de moda. - 8.

Preparado para llegar a lo más alto. Residencia de Penélope. - 9. Lugar de

copas. Uno muy corriente en Asturias. Media hora. - 10. Se ven con lupa.

Propensos a atacar. — 11. Enseñáis urbanidad y cortesía. Museo de Arte

Moderno de Nueva York - 12. El comienzo del final. Chica joven.

Verticales: 1. El centro de Roma. Arma blanca. — 2. Imitar las acciones de

otro. Decisión, fallo arbitral. – 3. Acercar algo a un lugar. Un tramo del Júcar. – 4. Valor o importancia de algo. En esta parte. – 5. Parte de Aragón.

Tonadas populares de Argentina. - 6. Se ven entre el humo. Fricción.

Indoeuropeo. - 7. Tiene la Lima más grande del mundo. Aprovechables para algún fin. - 8. Limitan el agua. Romano muy limpio de manos. - 9.

Raíces que se utilizan para cubrir vallas. Voluntad, energía para emprender algo. - 10. Limpias, nítidas. Palabra. - 11. Un vestido que no acaba de dar la nota. Cuerda muy fuerte. - 12. Ciudad del norte de Europa. Agarradero Jeroglífico

**Ajedrez** 



Ï

Juegan blancas

2 3 3

¿Qué temes con las noticias?



Facturación mensual a empresas Vehículos adaptados • Hasta 8 pax

Pago via app con precio máximo garantizado a través de pidetaxi

91 547 82 00 www.rttm.es • www.pidetaxi.es

#### Ocho diferencias





del pasado.





RXg7 **2.** Dq4+ Rh8 **3.** Dh5 AJEDREZ: 1. TXg7!! No está r entera, do ESTAR ENTERADO. JEROGLÍFICO: NO



#### Santoral

Arnulfo, Ciríaco, Constancia, Lantberto, Mariano y Teodoro.

#### Cumpleaños



### JEREMY IRONS

actor (74)

#### JIMMY FALLON

actor, cantante y presentador

#### ROBERT MORENO

entrenador de fútbol (45)

#### JORDI NÚÑEZ CARRETERO

exjugador de balónmano (54)

#### Loterías

|                    | M ONCE       |
|--------------------|--------------|
| Domingo, 18 de sep | otiembre     |
| Número premiado    | S:001 24936  |
| Sábado, 17         | S:006 11591  |
| Viernes,16         | S:007 07563  |
| Jueves, 15         | S:042 08 305 |
| Miércoles, 14      | S:016 84640  |
| Martes, 13         | S:035 619 65 |
| Lunes,12           | S:007 10658  |
| Domingo, 11        | S:055 59939  |

#### BONOLOTO

Sábado, 17 de septiembre

Números

08-19-22-34-40-44 C-31/R-0 Aciertos euros 304.647,60 162.478,72 1.310,31 34,42

#### LOTERIA NACIONAL



Sábado, 17 de septiembre Número premiado

1-4-6 32611

#### **EUROMILLONES**



10-27-36-45-49

Números

Números estrella

#### LA PRIMITIVA



03-04

Sábado, 17 de septiembre

#### Números

| 02-14-28-35-43-44 | C-23 R-7  |
|-------------------|-----------|
| Aciertos          | euros     |
| 6+R               | 0         |
| 6                 | 0         |
| 5+C               | 19.376,71 |
| 5                 | 2.078,53  |

#### **EL GORDO**

Domingo, 18 de septiembre



03-04-12-21-34 C-4 Gerardo Granda, MDRID

chando la vista atrás, haceapenas 10 años el espectáculo del fútbol ya había abandonado los terrenos de juego para subir por las gradas hasta el palco, y los verdaderos partidos se dirimían en los despachos de los presidentes de los principales clubs. De esa época del «pelotazo» delosaños 90 dabuena cuenta «La Liga de los hombres extraordinarios», una docuserie de cinco episodios que estrena hoy Movistar Plus+, que fue presentada durante el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal), y que cuenta con imágenes de archivo de mucho valor que demuestran el alcance de la notoriedad pública de Jesús Gil, Teresa Rivero y el trío de José María del Nido, expresidente del Sevilla Fútbol Club; Joan Gaspart, expresidente del Fútbol Club Barcelona y Augusto César Lendoiro, expresidente del Real Club Deportivo de La Coruña, que participaron en la presentación.

«No es sólo una serie de deportes», adelantó en la rueda de prensa Juan Andrés García Ropero (Bropi), Director de Entretenimiento Movistar Plus+. Se trata de unas piezas sobre «poder y fútbol en la España del pelotazo, donde todo era muy diferente, y la serie nos pone delante del espejo, el fútbol y lasociedad». Junto a Bropi, Mónica Marchante, periodista; Carlos Martínez, periodista; Alejandro Marzoa, director de «La Liga de los Hombres Extraordinarios»; Frank Belyeu, Producción Ejecutiva Producciones del K.O. y Enrich Bach, Producción Ejecutiva Producciones del Barrio. La trama nos presenta la España delos 90, despreocupadaycon ansias demodernidad y enriquecimiento, donde una serie de empresarios variopintos se apoderan de los principales clubes de fútbol del país

«Hasido emocionante recuperar un archivo cargadode an ecdotario. Es un retrato de la década de los 90 a través de unos presidentes irrepetibles. Con este archivo tan rico, hemos pretendido hacer una serie con tintes de humor cómico pero a la vez reflexivo», explicó Marzoa. Carlos Martínez apuntó a los protagonistas: «Estamos hablando de unas personas con un carisma espectacular. Presidentes que tenían una capacidad de atracción increíble. Eran capaces de hacer cosas

Jesús Gil es la representación del poder que llegaron a tener los presidentes de los clubes Movistar Plus+ estrena hoy la docuserie «La liga de los hombres extraordinarios», sobre la cultura del «pelotazo» en los 90

# Cuando el espectáculo estaba en el **palco**

que, a día de hoy vistas con las distancia, parecen absolutamente inverosímiles. Y es muvimportante la naturalización de algunas cosas que ocurrían pero que no se miraban, y que las cámaras de Canal+ empezaron a reflejar. Buena parte de ese archivo es utilizado en la serie». Su compañera Mónica Marchante asegura que «antes, ponías la cámara en el palco y tenías una historia. Era muy fácil. Eran más ídolos que el delantero centro del equipo. Hablaban en todas las partes, antes y después de los partidos. Fue una época de la que yo tengo periodísticamente un gran recuerdo porque era una mina».

Los protagonistas qui sieron hablarde aquella época. «En Primera División, Jesús Samper decidía en aquel momento si podías o no televisar algún partido en Canal+. Si te decía que no, estabas tocado. De aquello se pasó a que el Deportivo tuviese un presupuesto de 20 millones. Cuando me voy, aparece la venta conjunta y pasaron de los 40 millones de pesetas a 40 millones de euros que cobra el club más modesto de La Liga. En los 90, los presidentes debatíamos en directo si había habido penalti o no después

Lendoiro recibió a Joan Gaspar en la rueda de prensa al grito de «¡Cuidado con las carteras!»

del partido. Eso, hoyendía es inaudito y esolo ha perdido el espectador y el fútbol en general», quiso defender Lendoiro. Por su parte, del Nido narró que «se vivieron jornadas de infarto. Meses en lo que primero que quería que la afición se hiciera con la mayor parte del capital y después, en el caso del Sevilla, los aficionados no llegaban a desembolsar el dinero requerido, fueron los dirigentes los que se hicieron cargo». «La gente se va dar cuenta que, aunque en un momento dado, uno no ha estado a la altura, la amistad está encima de las equivocaciones, sobre todo con Lendoiro. Lo que ya no tengo tan claro es si en esa época era todo más incorrecto en nuestras manifestaciones. Los periodistas nos dicen que nos echan en falta muchísimo en el aspecto mediático. Ahora todos los presidentes son amigos. Ahora el que más dinero tiene, más hace. Antes era mucho más divertido porque poníamos mucha pasión», aportó Joan Gaspar, que se incorporó a la rueda de prensaconlaintroducción de Lendoiro que gritó: «¡Cuidado con las carteras!». Ambos protagonizaron un momento gracioso a colación del comentario del ex presidente del Barcelona: «No me importa explicarlo una vez más. El fichaje de Rivaldo se realizó dentro de una legalidad incorrecta».

Antena 3 estrena este viernes la nueva edición de «La Voz»

L. R.C. MADRID

«La Voz» levanta el telón y volveráa resonar en Antena 3 más fuerte que nunca. La cadena estrena el próximo viernes 23 de septiembre en prime time la nueva edición de adultos del talent show de más éxito internacional. Presentado por Eva González, «La Voz» cuenta en su cuarta edición en Antena 3 con Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco. Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de «La Voz». Los cuatro ya conocen el formato y han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores. Pablo López, Laura Pausini y Antonio Orozco vuelven a coincidir en el programa tras estar juntos en 2020 y se unenaLuis Fonsi, que repite en el talent show.

Este año, «La Voz» contará conungranequipodeAsesores que se unirán a los coaches del programa en la fase Batallas. Lola Índigo a compañará a Luis Fonsi, Mala Rodríguez estará junt Antonio Orozco, Vanesa Martín es la elegida por parte de Laura Pausini y Raphael será el asesor de Pablo López. Para todos aquellos que quieran disfrutar de «La Voz» fuera de España, el programa también estará disponible a través de Antena3 Internacional yla versión internacional de Atresplayer Premium. «La Voz» es uno delos formatos televisivos más potentes del mercado internacionalcon versiones en todo el mundoyahora cumple 10 años de su nacimiento. Para celebrarlo, el programa ha preparado una gala especial que se emitirá a lo largo de la edición que contará con los coaches originales del formato en nuestro país: Malú, David Bisbal, Melendi y Rosario. El talent show de Antena 3 continúa siendo uno de los mayores espectáculos: en su última edición, el programa se mantuvo líder en sus noches de emisión con un 16,5% de share.

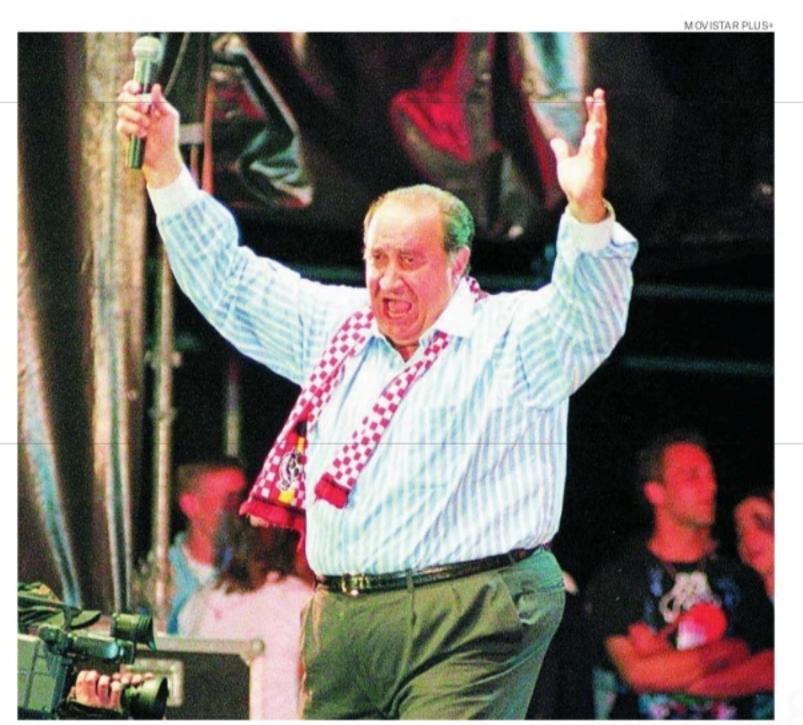

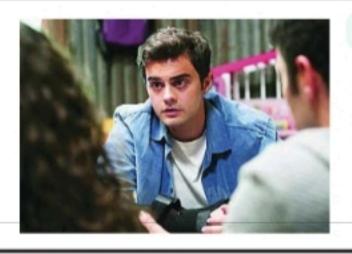

### «HERMANOS»: ÖMER DA CLASES PARTICULARES DE MATEMÁTICAS



ANTENA 3

13:20 Cocina abierta con Karlos

16:00 Cocina abierta con Karlos

Concurso con Roberto

Concurso nocturno para

que los espectadores

puedan jugar como si

desde casa. La ruleta,

juegos disponibles.

estuvieran en el casino

el blackjack o el punto y

Programa en el cual los

espectadores pueden

jugar a la ruleta en

banca son algunos de los

16:30 Amar es para siempre.

21:00 Antena 3 Noticias 2.

21:45 El hormiguero 3.0.

08:55 Espejo público.

15:45 Deportes.

16:02 El tiempo.

19:00 |Boom!

Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte.

15:00 Antena 3 Noticias 1.

Arguiñano.

17:45 Tierra amarga.

20:00 Pasapalabra.

Leal.

21:30 Deportes.

21:35 El tiempo.

22.45 Hermanos.

02:30 Live Casino.

03:15 Joyas TV.

03:35 Canal ruleta.

directo.

Antena 3 estrena hoy, tras «El Hormiguero 3.0», un nuevo capítulo de la exitosa serie

«Hermanos», disponible en ATRESplayer PREMIUM. En el nuevo episodio, Nebahat ve a Melisa cogida de la mano de Kadiry le prohíbe volver a verle. Pero ella no cede y sigue viéndole a escondidas de su madre, con la ayuda de su hermano Doruk. Nebahat y Sengül trazan un plan para que Orhan vaya a recogerta. Sengül vuelve a su casa con su familia. Omer empieza a trabajar dando clases particulares de matemáticas. «Hermanos», narra la emocionante historia

de Kadir, Ömer, Asiye y Emel, cuatro hermanos que viven una vida feliz, con los bolsillos vacíos pero llenos de amor. Mientras estos jóvenes lucharán por sobrevivir en el día a día, el poderoso empresario Akif Atakul buscará la manera de escapar sin pagar por un crimen del pasado.

#### 11:30 Especial informativo: funeral de Estado de Isabel II. 13:30 Hablando claro.

14:00 Informativo territorial. 14:10 Hablando claro.

LA 1

14:50 El tiempo. 15:00 Telediario 1.

15:55 Informativo territorial. 16:20 Cine. «Un médico y tres

mujeres». 17:50 Servir y proteger. 18:50 El cazador.

19:50 Te ha tocado. 20:30 Aquí la Tierra. 21:00 Telediario 2.

22:00 MasterChef Celebrity.

#### LA 2

15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales. 18.05 Documenta2. 18:55 El libro de cocina mediterránea de Ainsley. 19:45 Visitame en un día. 20:10 La 2 es cine. 20:40 Turismo rural en Europa. 21:10 Ingeniería Antigua. 22.00 Días de cine clásico. «Vacaciones en Roma».

00:00 Isabel y Felipe, amor y deber. 01:00 Isabel y Margarita: amor y

lealtad. 02:30 Festivales de verano.

15:00 Don Matteo. 16:00 Cine. «King Kong». 18:40 Abierto redacción. 18.50 Western. «La carga de los indios Sioux».

21:05 Trece al día. 21:55 El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel.

LA SEXTA

09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo. 14:30 La Sexta noticias

1º edición. 15:10 Jugones. 15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando. 17:15 Más vale tarde.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición. 20:55 La Sexta Clave.

Con Rodrigo Blázquez. 21:15 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes.

21:30 El intermedio. 22.30 El taquillazo. «xXx: Reactivated».

> Un satélite se sale de órbita tras incendiarse v cae sobre la Tierra. No es un accidente: el culpable es un arma secreta y letal.

00:45 Cine. «De espaldas a Dios».

> Trish es una madre soltera que vive junto a su hija Siena. Cuando conoce al carismático sacerdote DJ, cae enamorada de él y cree que a su lado podrá llevar la vida familiar feliz y tranquila que siempre ha soñado.

#### NEOX

07.00 Neox Kidz. 10:00 The Big Bang Theory. 12:15 Los Simpson. 15:15 Friends. 17:30 Los Goldberg.

18:45 The Big Bang Theory. 20:30 Mom.

22:30 Cine. «88 minutos». 00:35 Cine. «El informe

Pelicano». 03:00 Live Casino.

#### NOVA

16:45 El triunfo del amor. 17:45 El zorro, la espada y la

rosa. 19:00 Pasión de gavilanes. 20:00 Alas rotas.

21:15 Meryem. 21:45 El sultán. 22,45 Cine Supernova. «Miedo a volar».

00.45 Cine Supernova. «La vecina de al lado».

#### MEGA

17:40 La tienda de las restauraciones.

18:30 El salón de las subastas. 20:30 Maestros de la parrilla. 22:20 El jefe infiltrado. 23:45 El chiringuito: la cuenta atrás

00:00 El Chiringuito de Jugones. 02:45 Live Casino.

#### **CUATRO**

07:40 ¡Toma salami! 08:15 Alta tensión. 09.10 Alerta Cobra. 12:00 En boca de todos. Con Diego Losada.

14:50 Noticias Deportes Cuatro.

15:00 Alta tensión. 15:45 Todo es mentira.

17:00 Todo es mentira bis. 18:00 Cuatro al día.

20:00 Cuatro al día a las 20 h. 20:40 Noticias Deportes Cuatro.

21:00 El tiempo. 21.05 First Dates 22.50 Viajeros Cuatro.

\*Eslovenia» y «Panamá». 01:45 El Desmarque de Cuatro.

02:20 The Game Show.

#### **TELECINCO**

13:30 Ya es mediodía. 15:00 Informativos Telecinco.

15:40 Deportes. 15:50 El tiempo.

16:00 Sálvame limón. 17:00 Sálvame naranja. 20:00 Sálvame sandía.

21:00 Informativos Telecinco. 21:40 El tiempo.

21:50 Deportes.

22:00 Pesadilla en el paraíso. 22:50 En el nombre de Rocio.

02:00 Casino Gran Madrid Online Show.

#### TELEMADRID

15.35 Cine de sobremesa. «Las aventuras de Huckleberry Finn»,

17.30 Cine western. «El honor del capitán Lex».

19:15 Madrid Directo. 20:30 Telenoticias. 21:00 Deportes.

21:10 El tiempo. 21:20 Juntos.

22:35 Cine. «The Mechanic».

#### TRECE

20:30 Trece noticias 20:30.

00:30 El Partidazo de Cope.

02:30 Teletienda.

#### #0

15:35 Cine. «Mientras dure la guerra».

17:20 Cine. «Hasta el último hombre».

19.35 Blue Bloods.

21:10 La Palma: el último volcán. 22.10 La liga de los hombres extraordinarios.

23:30 La Resistencia. 00:55 Festival de San Sebastián.

#### FOX

06.41 The Walking Dead.

08.11 Shin Chan. 09.10 House.

12.55 Shin Chan. 13.56 Los Simpson.

16.32 Bull. 19.12 9-1-1.

22:02 Cine. «Transformers: El

último caballero». 01:00 Cypher. 01.50 9-1-1.

09.27 The Big Bang Theory. 12.28 Friends.

15:25 Cine. «Animales fantásticos y dónde encontrarlos».

17.31 Lucifer. 19.21 FBL

22:00 Chicago Med.

22:54 Cine. «John Rambo». 00:18 Cine. «Rambo: Last

Blood».

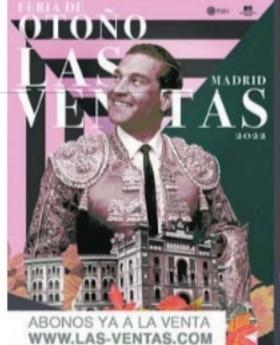

#### Sáb. 1 oct. 18:00 h

**(Q**) Novillada picada 6 novillos de Fuente Ymbro

Víctor Hernández Álvaro Alarcón (mano a mano) Sobresaliente: Adrián Henche

Vie. 7 oct. 18:00 h Corrida de toros 6 toros de El Pilar

**Diego Urdiales** Juan Ortega Pablo Aguado

Dom. 2 oct. 18:00 h Corrida de toros

6 toros de Adolfo Martín Adrián de Torres

Román **Ángel Sánchez** 

Sáb. 8 oct. 🧷 Corrida de toros 6 toros de Puerto San Lorenzo La Ventana del Puerto

Uceda Leal Morante de la Puebla **Ángel Téllez** 

#### Jue. 6 oct. 18:00 h Novillada picada 6 novillos de Valdellán

Yon Lamothe PRESENTACION Diego García Jorge Martinez

Dom. 9 oct. 18:00 h Corrida de toros 6 toros de Fuente Ymbro

Miguel A. Perera Juan Leal Álvaro Lorenzo



Corrida de toros - fuera abono -6 toros de Victoriano del Río Toros de Cortés

# HISPANIDAD

Talavante **Roca Rey** Fco. de Manuel





### lunes, 19 de septiembre de 2022

n importante dirigente socialista me dijo en cierta ocasión que no perdiera el tiempo defendiendo al PP, porque cuando e staba en el poder no cambiaba las leyes ideológicas que habían aprobado. No le faltaba razón. En ese momento reflexioné sobre los gobiernos de Aznar y Rajoy, donde se preocuparon sobretodo de los temas económicos, pero mostraron el tradicional complejo del centro derecha. Es cierto que el primero intentó aprobar algunas normas en labuena dirección en su segundo mandato, pero Zapatero las derogó o sustituyó nada más alcanzar el poder. En el caso del segundo, actuó en este terreno, desgracia damente, con indolencia, porque la prioridad era afrontar la crisis económica. Fue el resultado de una concepción tecnocrática de entender el ejercicio del gobiemo. Uno de los casos más lacerantes fue la disparatada ley de memoria histórica, que la dejó sin dotación presupuestaria. Un grave erroren un jurista, porque la izquierd a fanática y resentida, que en su seno cuenta con hijos de franquistas, no tardó en activarla.

Por supuesto, no se hizo nada con la ley electoral y la gestión de la crisis provocada por los independentistas fue desastroLas leyes ideológicas del PSOE



Francisco Marhuenda

«Los votantes esperan que el PP haya aprendido la lección y que Feijóo actúe nada más llegar al poder» sa. Afortuna damente, el Supremo condenó a los sediciosos, aun que lue go fueron indultados. Ayuso estuvo muy acertada este domingo en la entrevista que le hizo mi compañera Carmen Morodo al afirmar que «cuando lleguemos a La Moncloa tenemos que derogartodas las leyes ideológicas del PSOE». El gobernar no se reduce a ser un buen tecnócrata, porque los votantes depositan su confianza en un partido para que haga política y aplique su programa electoral. A la ideología socialista-comunismo hay que anteponer el auténtico progresismo que es el centro derecha, que trae crecimiento económico e igualda d social. Un país no puede avanzar desdeel fanatismo y la crispación tal como le gusta a la izquierda política y mediática en su intento de perpetuar se en el poder. Los votantes esperan que el PP haya aprendido la lección y que Feijóo desmonte las leyes ideológicas nada más llegar al poder. La obsesión por controlar el Tribunal Constitucional y colocar a magistrados afines, como ha sucedido con la Fiscalía General del Estado, busca consolidar ese proceso populista de adoctrinamiento social. Las leyes y su interpretación son claves para el PSOE y su salia dos comunistas, antisistema, independentistas y bilduetarras.



sistir en Londres a los actos en memoria de la reina Isabel y a la proclamación del nuevo rey Carlos supone sum ergirse en un arealidad contradictoria y ambivalente: la tradición y la modernidad, la costumbre y la evolución.

No es este el mejor momento en la historia del Reino Unido. Los británicos viven instalados en el sobresalto. En 2016 decidieron autolesionarse seriamente optando por abandonar la Unión Europea, en un absurdo referéndum que se llevó por delante a quien adoptó la temeraria decisión de convocarlo: el entonces primer ministro David Cameron. Las consecuencias de aquella agresión en primera persona se han extendido en forma de incomodidades –como los controles aduaneros–, que han llegado a derivar en momentos de escasez en los suministros yfalta de trabajadores especializados en determinadas áreas de producción, ante los problemas de los ciudadanos europeos para conseguir visados de trabajo.

A tal desatino se ha unido la pandemia, con sus consecuencias económicas, la sucesión acelerada de primeros ministros –después del citado Cameron, Theresa May, Boris La situación

El valor de Isabel II



Vicente Vallés

«Se ha podido comprobar que esa unidad de la que hace gala el apellido del país tiene mucho que ver con el nombre: Reino» Johnson, y ahora Liz Truss-, y esta semana la muerte de la reina. Y, sin embargo, esa decadencia británica -parcial- se ha demostrado superada, al menos temporalmente, por la potente imagen de marca que tiene el país en el mundo. En buena medida, esa imagen está ligada a la monarquía británica encarnada en Isabel II.

No hay régimen político perfecto. Decía Churchill que el peor es la democracia, exceptuando todos los demás. El sistema monárquico, igual que otros, también tiene sus contraindicaciones. Pero, en el caso concreto del Reino Unido, se ha podido comprobar que esa unidad de la que hace gala el apellido del país tiene mucho que ver con el nombre: Reino. Los británicos cuestionan muchas cosas en estos tiempos, pero se ha podido comprobar que una de las que menos cuestionan, y que además articula al país, es su monarquía.

Lo que funciona en el Reino Unido no funciona de igual forma en otros países, pero es un ejemplo interesante a analizar: para los británicos, una institución tan aparentemente extemporánea como la monarquía, tiene una extraordinaria solidez.

Imprime: Lagarsa (Madrid), Bermont (Dos Hermanas), Bermont (Sagunto), Bermont (Catalonia). D.L. M-12115-2012